## El fin de la saga judicial de Assange: se declaró culpable y quedó libre

-el mundo

El fundador de WikiLeaks, acusado por EE.UU. de violar la ley de espionaje, evitará así la cárcel; viaja a Australia. Página 2



## Las universidades suman carreras cortas y de actualidad

-sociedad

Las demandas del mercado y los desafíos tecnológicos y medioambientales impulsan una novedosa oferta académica. Página 20

# LANACION

MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 | LANACION.COM.AR

# El dólar blue aumentó \$35, cerró a \$1365 y la brecha cambiaria ronda el 45%

NERVIOS. El pago del aguinaldo alentó la demanda; sigue la incertidumbre por la Ley Bases

En un marco de incertidumbre política por la llegada del tramo final de la negociación de la Ley Bases en el Congreso, y cuando hay más pesos en la calle por el pago del aguinaldo, el dólar blue volvió a recalentarse ayer. Subió \$35 y cerró en \$1365, y dejó la brecha cambiaria cerca del 45%.

En lo que va de junio, la cotización informal acumuló un incremento de \$140, esto es, 11,4%. En tanto, los tipos de cambio financieros tuvieron cierres dispares. El dólar MEP aumentó \$13, hasta

los \$1308, mientras que el contado con liquidación (CCL) bajó\$1, hasta los \$1312. Este último cuenta con la oferta extra que le aporta el llamado dólar blend para el campo.

Además de la mayor cantidad de pesos en circulación, las tasas de interés reales que se ofrecen por plazos fijos siguen siendo negativas, en un contexto en el que al Banco Central se le dificulta comprar reservas. Esto habría abierto tensión con el Fondo Monetario Internacional, algo que el Gobierno niega. Página 13

#### **EL ANÁLISIS**

## Economía y encuestas

Joaquín Morales Solá

Janécdota simbólica del momento político. En un focus group preguntaron a una mujer mayor cómo percibía su situa-

In encuestador cuenta una ción económica. "Mala", contestó, cortante. ¿Y durante el gobierno anterior?, le repreguntaron. "Mala", volvió a contestar, corta y seca. Continúa en la página 9

## 🔯 LA COPA AMÉRICA



La euforia de Lautaro Martínez tras convertir el gol de la victoria, abrazado por otro Martínez, Lisandro, el defensor ANÍBAL GRECO/E ESPECIAL

## La Argentina quebró en el final la resistencia de Chile

Ganó con un gol de Lautaro Martínez a los 42 minutos del segundo tiempo y se clasificó a los 4tos de la Copa América

NUEVAJERSEY (De nuestros enviados especiales).- La Argentina había acumulado méritos suficientes para ganar sin sufrimientos, pero la victoria recién llegó en el minuto 42 de la segunda etapa y tras una re-

visión en el VAR: Lautaro Martínez convirtió para derrotar a Chile por 1-0 y el equipo de Scaloni se a seguró la clasificación a los cuartos de final de la Copa América.

Messi, de discreta tarea, acusó

una molestia en el aductor derecho a los 23 minutos del primer tiempo, pero completó todo el partido.

La selección volverá a jugar el próximo sábado ante Perú, en el cierre de la zona A, en Miami. Deportes

El físico de Messi lanzó una señal de alarma

Federico Águila Página 3

## Acuerdo en **Diputados** para reponer Ganancias

LEY BASES. El impuesto había sido eliminado en la votación en el Senado

El Gobierno y los bloques de la oposición dialoguista alcanzaron ayer un acuerdo para darle punto final al trámite para sancionar los proyectos de Ley Bases y de reformas fiscales. Ese acuerdo consiste, en términos generales, en que la Cámara de Diputados aceptará las modificaciones que introdujo el Senado, pero insistirá en restituir el impuesto a las ganancias y el régimen de facilidades de Bienes Personales.

Al aceptar las modificaciones, se excluye a Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina (RTA) de las empresas a privati-Zar. Página 6

## Loan: piden asistencia a Paraguay y a Brasil

conmoción. La ministra Bullrich se reunió ayer con la jueza de Goya

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que está en contacto con sus pares de Paraguay y Brasil para seguir todas las pistas en la búsqueda de Loan Peña, el chico que desapareció el 13 del actual en el pueblo correntino de Nueve de Julio.

La funcionaria nacional se reunió ayer en la ciudad de Goya con la jueza federal Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, que llevará adelante la causa que tiene a seis imputados por el secuestro del menor. Página 17

La abuela del chico reveló el motivo de la reunión en su casa

Página 18

## **EL MUNDO**

Edición de hoy a cargo de Pablo Gaggero www.lanacion.com/mundo | @LNmundo | Facebook.com/lanacion LNmundo@lanacion.com.ar

LA REACCIÓN DE LOS LÍDERES DE AMÉRICA LATINA



"Si los crímenes que denunciaba Julian Assange hubieran sido en China o Rusia, ya le habrían construido un monumento en Washington"

## Una filtración histórica | EL FINAL DE UNA CONTROVERTIDA CAUSA

# Assange cerró una implacable batalla judicial con EE.UU. y quedó en libertad

El fundador de WikiLeaks, acusado por el gobierno norteamericano de violar la ley de espionaje, se declaró culpable de un cargo a cambio de evitar la cárcel tras pactar con el Departamento de Justicia

SAIPAN, Islas Marianas del Norte.-Elfundadorde WikiLeaks, Julian Assange, se encontraba ayer a las puertas de la libertad tras desplazarse a Saipán, una isla norteamericana del Pacífico donde buscaba cerrar definitivamente su controvertido caso judicial tras un pacto con la Justicia norteamericana.

Elaustraliano, de 52 años, demandado por Estados Unidos por haber revelado cientos de miles de documentos confidenciales, viajó desde Londresycomparecía anoche como último paso ante un tribunal federal deesta isla de las Marianas del Norte. territorio de Estados Unidos.

"Julian Assange está en libertad", anticipó WikiLeaks en la red social X cuando el hacker dejó la cárcel de seguridad de Londres donde estaba detenido desde 2019. Tomó un vuelo al aeropuerto de Stansted, aterrizó en Bangkok para una escala técnica y luego despegó hacia Saipán.

Allí se declaró culpable de "conspiración para obtener y revelar información relativa a la defensa nacional", según un acuerdo alcanzado con las autoridades. En vez de ser condenado, quedaría libre por haber cumplido un tiempo similar de prisión preventiva en Londres.

La audiencia se fijó en Saipán debido a la oposición de Assange a viajar al territorio continental de Estados Unidos y a la proximidad del tribunal con su país.

"Será un hombre libre una vez que el acuerdo sea ratificado por el juez". dijo su mujer, Stella Assange, que lanzóun llamadopara recabar financiación y costear los 520.000 dólares que su marido tiene que devolver al gobierno australiano tras fletar el vuelo entre Londres y Australia.

La madre del hacker, Christine Assange, dijo por su parte estar agradecida de que "el calvario" de su hijo llegara a su fin. "Esto demuestra la importancia y el poder de la diplomacia secreta", afirmó.

El exjuez español Baltasar Garzón, uno de los abogados de Assange, celebró que "pueda por fin ser un hombre libre después de casi 14 años de lucha, privado de libertad en las condiciones más adversas".

La declaración de culpabilidad ponía fin de forma repentina a un caso penal de intriga internacional y a la

persecución que durante años llevó a cabo el gobierno de Estados Unidos contra un hombre cuyo popular sitio web de intercambio de información secreta lo convirtió en un ídolo para muchos defensores de la libertad de prensa, que afirmaban que actuaba como periodista para sacar a la luz delitos cometidos por el Ejército de Estados Unidos.

Los investigadores, por el contrario, afirmaron varias veces que sus acciones infringieron leyes destinadas a proteger información delicaday pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos. Sostienen que Assange publicó más de 700.000 documentos confidenciales sobre actividades militares y diplomáticas, particularmente en Irak y Afganistán.

## Fuentes expuestas

Los fiscales reportaron que los documentos publicados por Assange incluían los nombres de afganos e iraquies que proporcionaron información a las fuerzas norteamericanas y de la coalición, mientras que los cables diplomáticos que publicó expusieron a periodistas, líderes religiosos, defensores de los derechos humanos y disidentes en países represivos. Assange dijo en una entrevista de 2010 que era "lamentable" que las fuentes reveladas por Wiki-Leaks pudieran resultar perjudicadas, dijeron los fiscales.

Por todo eso acusaban a Assange de 17 delitos contra la ley de espionaje y uno por intromisión en una computadora. Enfrentaba una pena máxima de 175 años de prisión.

Elvocerodel Departamentode Estado, Matthew Miller, declaró ayer que al tratarse de un asunto legal en curso no le parecía "apropiado hacer comentarios en este momento".

El gobierno australiano reaccionó al acuerdo de libertad diciendo que el caso "se había prolongado demasiado" y que su detención ya no tenía ningún interés.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos también saludó su liberación y "los avances significativos hacia una solución definitiva de este caso", que "planteó una serie de preocupaciones en materia de derechos humanos", señaló la vocera Elizabeth Throssel.

"No debió estar privado de libertad ni un día por haber publicado informaciones de interés público", dijo por su parte Rebecca Vincent, directora de campaña de Reporteros Sin Fronteras.

Este acuerdo, que pone fin a una saga de casi 14 años, que incluye siete años de encierro en la embajada de Ecuador de Londres, se da dos semanas antes de una nueva audiencia clave ante los tribunales británicos. El 9 y el 10 de julio se esperaba examinar el recurso de Assange contra su extradición hacia Estados Unidos.

Desde 2019, cuando quedó detenido en una prisión de alta seguridad en Londres, Assange luchaba para no ser entregado a la Justicia norteamericana.

El australiano, acusado de 18 cargos, se enfrentaba a una pena de hasta 175 años de prisión en virtud de la ley de espionaje. El gobierno británico aprobó su extradición en junio de 2022. Sin embargo, en mayo dos jueces le concedieron el derecho de apelar.

El fundador de WikiLeaks fue arrestado por la policía británica en abril de 2019 tras pasar siete años encerrado en la embajada de Ecuador en Londres, desde donde buscaba evitar la extradición a Suecia en una investigación por violación, que fue desestimada ese mismo año.

En los últimos años habían aumentado los reclamos al presidente norteamericano, Joe Biden, para que retirara los cargos en su contra. Australia presentó un pedido formal en febrero, que el mandatario demócrata dijo estar considerando.

"Que el primer ministro (australiano, Anthony Albanese) algunas veces dijera públicamente 'ya es suficiente', y que el Parlamento lo respaldara, fue significativo y absolutamentecontempladoporEstados Unidos", dijo Emma Shortis, investigadora en asuntos internacionales y de seguridad del grupo de expertos The Australia Institute.

Después de que la jueza Ramona Manglona ratificara el pacto entre Assange yel Departamento de Justicia, se esperaba que el hacker volara a Canberra, Australia. •

Agencias Reuters, AFP, ANSA y AP



## El hacker errante que dividió al mundo y doblegó a Washington

EL PERFIL Eric Tucker AGENCIA AP

WELLINGTON urgió en la escena de la seguridad de la información en la década de 1990 como un "famoso hacker adolescente" tras lo que él llamó una "infancia de juglar itinerante" que comenzó en Townsville, Australia, Pero la historia de Julian Assange, el excéntrico fundador del sitio web WikiLeaks, que hace públicos secretos, nunca fue menos extraña -o menos polarizadora-después de que sacudió a Estados Unidos y sus aliados al revelar secretos sobre cómo Estados Unidos conducía sus guerras.

Assange ha provocado fervor entre sus admiradores y odio entre sus detractores sin que haya mucha gente en el medio. De 52 años, Assange asistióa "37 escuelas" antes de cumplir 14 años, escribió en su blog ya eliminado. Una autobiografía pu-

blicada contra su voluntad en 2011, después de que se enemistara con su escritor fantasma, lo describía como hijo de titiriteros ambulantes, y dijo a The New Yorker en 2010 que el estilo de vida itinerante de su madre le impidió una educación constante o completa. Pero a los 16 años, en 1987, tuvo su primer módem y se convertiría en un hacker consumado.

En 1991 hackeó una terminal de Melbourne de una empresa de telecomunicaciones canadiense, lo que provocó su arresto. Tras declararse culpable de algunos cargos, evitó la cárcel luego de que el juez que presidía atribuyó sus crímenes simplemente a "una curiosidad inteligente yel placer de-¿cuál es la expresión?navegar a través de estas diferentes computadoras". Después estudió matemáticas y física en la universidad, peronocompletó la carrera. En 2006, cuandofundóWikiLeaks,elplacer de Assange de introducirse en sistemas informáticos bloqueados se convirtió en la creencia de que, como escribió en su blog, "solo la injusticia revelada LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 EL MUNDO 3

Lula da Silva PRESIDENTE



"El mundo está un poco mejor y es menos injusto hoy. Assange está libre después de 1901 días y su liberación es una victoria democrática"





"La prisión eterna de Assange y su tortura eran un atentado contra la libertad de prensa. Su crimen fue denunciar la masacre de civiles en Irak"

Andrés Manuel López Obrador PRESIDENTE MEXICANO



"Celebro la salida de Assange. La Estatua de la Libertad no quedó como un símbolo vacío; está viva y contenta como millones en el mundo"



YUICHI YAMAZAKI/AFP

puede responderse. Para que el hombre haga algo inteligente, tiene que saber qué pasa realmente".

En 2010, el año de la explosiva publicación de WikiLeaks de medio millón de documentos sobre las guerras en Irak y Afganistán, el sitio web de la organización sin fines de lucro fue registrado en Suecia y su entidad jurídica, en Islandia. Assange "vivía en aeropuertos", dijo a The New Yorker.

Llamó a su trabajo una especie de "periodismo científico", ya que los lectores podían comparar los informes en los medios con los documentos originales que habían dado lugar a un reportaje.

Semanas después de la publicación del mayor archivo de documentos, en 2010, un fiscal sueco emitió una orden de arresto contra Assange con base en la acusación de violación de una mujery la acusación de acoso sexual de otra.

Assange siempre negó las acusaciones y, desde Gran Bretaña, luchó contra los intentos de extraditarlo a Suecia para ser interrogado.

Cuando falló su recurso contra la extradición a Suecia, incumplió las condiciones de su libertad bajo fianza impuestas en Gran Bretaña y se presentó en la embajada de Ecuador en Londres, donde solicitó asilo por motivos de persecución política. Allí siguieron siete años de autoexilio dentro de la embajada.

Una lámpara solar y una caminadora lo ayudaron a mantener la salud, y permaneció en las noticias debido a una avalancha de visitantes famosos, incluidas Lady Gaga y la diseñadora Vivienne Westwood. Incluso su gato se hizo famoso.

También continuó con la operación de WikiLeaks y organizó una infructuosa campaña para el Senado australiano en 2013 con el recién fundado partido WikiLeaks.

Pero las relaciones con su país anfitrión se deterioraron y en 2019 sus anfitriones le revocaron el asilo, lo que permitió a la policía británica arrestarlo. Pasó los siguientes cinco años en prisión, desde donde continuó su lucha contra su extradición a Estados Unidos.

En ese momento, Scott Morrison, entonces primer ministro de Australia, dijo que no tenía planes de intervenir en el caso de Assange. El mismo año, los fiscales suecos retiraron la acusación deviolación contra Assange porque había transcurrido demasiado tiempo desde que se hizo la acusación, nueve años antes.

Mientras el caso sobre su extradición siguió su curso en los tribunales británicos durante los años siguientes, Assange permaneció en la prisión de Belmarsh, donde en 2022 se casó con su pareja, Stella Moris, una abogada nacida en Sudáfrica. Tienen dos hijos, nacidos en 2017 y 2019. •

## Héroe o villano: la larga saga termina con un costo muy alto

**EL ESCENARIO** 

William Booth THE WASHINGTON POST

LONDRES a larga batalla legal por Julian Assange finalmente parece ▲ estar llegando a su fin. Ha sido un drama casi surrealista que se extendió como una mancha de aceite-involucró a los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, Suecia, Ecuador y Australia-, durante el cual el fundador de WikiLeaks. minutas habitaciones y recluido en celdas de prisión una cuarta parte de su vida.

Su historia de hackeo y filtraciones, huida y encarcelamiento, drama tribunalicio y su inminente liberación es inspiradora, escalofriante y deprimente, dependiendo de la opinión que uno tenga de Assange.

El caso dejó planteadas preguntas vitales, que nunca respondió definitivamente, sobre lo que significa ser periodista, editor y denunciante.

¿Era un agente no estatal que representaba una amenaza para la seguridad de Estados Unidos, como alguna vez alegó ante la Justicia el director de la CIA, Mike Pompeo?

¿O un héroe, como sostenían sus numerosos seguidores, que se reunían una y otra vez frente a los tribunales británicos cuando sus abogados luchaban para evitar su extradición a Estados Unidos?

Los defensores de Assange argumentan desde hace años que estaba siendo vulnerado el derecho de Assange a publicar información filtrada, vergonzosa y de interés periodístico sobre la conducta de Estados Unidos en guerras en el extranjero, consagrados en la primera enmienda de la Constitución norteamericana.

Los fiscales federales lo vieron de manera muy diferente: lo acusaron de 18 cargos por contribuir al hackeo de sistemas clasificados en complicidad con el exanalista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning, y de violar la ley de espionaje al publicar miles de cables militares y diplomáticos sobre las guerras en Afganistán e Irak.

## La vida en la cárcel

Los abogados de Assange dicen que un veredicto de culpabilidad por esos cargos podría haberlo llevado a la cárcel por 175 años. Los fiscales que representan al gobierno norteamericano dijeron ante los tribunales británicos que estaban considerando su extradición, y que de ser declarado culpable podría haber cumplido entre 48 y 63 meses de cárcel.

Ahora, Assange parece a punto de ganar, aunque también haya perdido.

Su nueva presentación judicial muestra que Assange se declaró cul-

pable de un solo delito grave: violar la ley de espionaje por su rol en la obtención y difusión de documentos militares y diplomáticos clasificados entre 2009 y 2011.

Assange finalmente abandonó Gran Bretaña, donde se encontraba desde 2010. La cuenta de Wiki-Leaks en la red social X publicó que tras pasar 1901 en prisión, Assange salió de la cárcel de Belmarsh anteanochey partió en avión desde el aeropuerto de Stansted hacia las Islas Marianas.

A última hora de ayer se disponía de 52 años, estuvo escondido en di- a regresar libre a su casa en Austra- Asilo y mal comportamiento lia con su condena ya cumplida.

> Pero el precio que tuvo que pagar fue alto.

> Lasfotosdearchivodelosdíasen que estaba en la cima, como fundador pionero del rebelde WikiLeaks, muestrana un periodista-activistahacker de cabello plateado, campera decuero y puño cerrado: un hombre listo para cambiar el mundo.

En las últimas comparecencias a las que asistió en los tribunales de Londres, tras la mampara de vidrio sevio a un hombre fisicamente disminuido, que parecía enfermo y apenas hablaba.

Según su equipo, para las audiencias posteriores Assange estaba demasiado enfermo y demasiado frágil como para asistir.

De sus problemas de salud poco sesabe.Susabogados dicenque está luchando contra la depresión, que en su celda una vez encontraron una faca y que si lo encarcelaban en Estados Unidos podría haber intentado suicidarse.

Sus partidarios argumentan que fue perseguido durante años por el establishment de seguridad e inteligencia de Estados Unidos.

La administración de Barack Obama finalmente no quiso presentar cargos contra Assange y conmutó la sentencia de Manning, pero cuando Donald Trump llegó a la presidencia, el procurador general Jeff Sessions les pidió a los fiscales de Virginia que reabrieran la investigación.

Uno de los archivos publicados por Assange y WikiLeaks en 2010 era un "vídeo de mira telescópica" clasificado del Ejército norteamericano que mostraba el ataque de 2007 de un helicóptero Apache en Bagdad, donde murieron 11 personas, incluidos dos periodistas de la agencia Reuters.

Los medios de comunicación de todo el mundo, incluido The Washington Post, utilizaron las imágenesfiltradasyotrosdocumentosde WikiLeaks para sus propias publicaciones y artículos periodísticos

Los fiscales dijeron que las revelaciones de WikiLeaks pusieron en riesgo la vida de personas al incluir nombres de las fuentes.

La acusación no abordó la posterior divulgación de los correos electrónicos de los demócratas por parte de WikiLeaks, que según las autoridades fueron robados por

Rusia para interferir las elecciones presidenciales de 2016. Rusia negó la acusación, y en un acto de campaña, el entonces candidato presidencial Trump declaró: "Amo WikiLeaks".

En 2010, la policía sueca solicitó una orden de arresto para Assange, no por su actividad periodística o su denuncia de irregularidades, sino para interrogarlo sobre una acusación de agresión sexual en ese país nórdico, una investigación que fue desechada en 2019.

Después de pagar la fianza y perder su apelación contra la orden de arresto, en 2012 Assange buscó refugio en la embajada de Ecuador en Londres. El gobierno de izquierda de Ecuador le concedió asilo político, y dijo que compartía sus temores de persecución política y eventual extradición a los Estados Unidos.

Assange permaneció en la delegación ecuatoriana durante casi siete años, viviendo en habitaciones diminutas, sin aventurarse nunca a salir, salvo en sus breves apariciones en el balcón para hablarles a sus seguidores o a la prensa.

Fue allí donde se enamoró de una desus abogadas, Stella Moris, quien se convertiría en su socia y luego en su esposa. La pareja concibió a sus dos hijos mientras Assange residía en la embajada.

Pero Ecuador dijo que no se comportó como un buen invitado, que abusó del personal y enchastró las paredes con excremento. Es posible que Assange también haya desempeñado un rol en la publicación de documentos que demostraban que el presidente de Ecuador tenía cuentas offshore. En 2019, sus anfitriones lo expulsaron y la Policía Metropolitana de Londres lo arrestó por los cargos que pesaban sobre él en Estados Unidos.

En el video del arresto se lo vio de barba gris, mientras era arrastrado escaleras abajo de la embajada y metido a empujones en un móvil policial. Parecía resistirse. Tenía las manos esposadas adelante y sostenía una copia de la Historia del Estado de Seguridad Nacional, de Gore Vidal.

Assange fue llevado a la prisión de Belmarsh, una instalación de alta seguridad llena de criminales feroces en las afueras de Londres. Allí pasaría cinco años mientras los tribunales británicos celebraban interminables audiencias sobre si conceder o no el pedido de extradición norteamericano.

Durante todos estos años, los cargos contra Assange desataron un constante aluvión de críticas por parte de organismos defensores de los derechos humanos y de la libertad de prensa.

Hoyesa larga saga parecea punto de llegar a su fin. •

Traducción de Jaime Arrambide



Gerasimov y Shoigu, antes de reunirse con Putin en diciembre pasado

## La CPI ordena el arresto del exministro de Defensa y del jefe militar del Kremlin

GUERRA. Sergei Shoigu y Valery Gerasimov están acusados de cometer "actos inhumanos" al atacar blancos civiles en Ucrania

LA HAYA.—La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de arresto contra el exministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, por atacar objetivos civiles en Ucrania, una medida principalmente simbólica, según informaron ayer voceros del tribunal.

Ambos son sospechosos de responsabilidad en crímenes de guerra, consistentes en dirigir ataques contra bienes civiles y en causar daños excesivos a la población civil, así como de la comisión de "actos inhumanos" en Ucrania, indicó la CPI en un comunicado.

El tribunal con sede en La Haya señaló que se habían emitido las órdenes porque los jueces creen que hay motivos razonables para creer que los dos hombres son responsables de "ataques de misiles realizados por las Fuerzas Armadas rusas contra la infraestructura eléctrica ucraniana" entre el 10 de octubre de 2022 y al menos hasta el 9 de marzo de 2023, durante el invierno europeo.

"Durante este período, las Fuerzas Armadas rusas realizaron un gran número de ataques contra numerosas centrales y subestaciones eléctricas en varios lugares de Ucrania", añadió la Corte.

"Los daños civiles previstos habrían sido claramente excesivos respecto de la ventaja militar prevista", dijo el tribunal.

Los jueces también ven "motivos razonables" para creer que "los presuntos ataques estaban dirigidos contra objetos civiles, y que para aquellas instalaciones que podrían haber calificado como objetivos militares en el momento relevante, el daño colateral esperado a civiles y bienes civiles habría sido claramente excesivo en comparación con la ventaja militar anticipada".

Además, denunció que "la presunta campaña de ataques constituye un curso de conducta que implica la comisión múltiple de actos contra una población civil, llevados a cabo de acuerdo con una política estatal", lo que hace creer que los sospechosos "causaron intencionalmente un gran sufrimiento o lesiones graves al cuerpo o a la salud mental o física, siendo así responsables penalmente del crimen de lesa humanidad".

## Arquitectos de la guerra

Gerasimov y Shoigu son leales al presidente Vladimir Putin desde hace mucho tiempo y se los considera los arquitectos de la invasión rusa de Ucrania.

Era improbable que cualquiera de los dos acusados fuera detenido de forma inminente. Rusia no es miembro de la CPI, no reconoce su jurisdicción y se niega a entregar sospechosos.

Esta corte no dispone de fuerzas de seguridad propias para ejecutar sus órdenes de arresto y se apoya en el sistema judicial de sus 124 países miembros para llevarlas a cabo.

En teoría, cualquier persona que sea objeto de una orden de este tipo

#### LA UE ARRANCA LAS NEGOCIACIONES CON UCRANIA Y MOLDAVIA

La Unión Europea inició ayer conversaciones de membresía con Ucrania, una década después de que Rusia se apoderó de la península de Crimea para disuadir a Kiev de acercarse a Occidente, parte de una cadena de sucesos que desencadenó la actual guerra entre ambas naciones vecinas. Las negociacionesde incorporación de Ucrania se pusieron en marcha en una conferencia intergubernamentalen Luxemburgo. Pocas horas después, Moldavia también iniciósus conversaciones de membresía. Si bien los acontecimientos son un hito importante en su incorporación al bloque, las conversaciones podrían tardar años en concluir.

tendría que ser detenida si viajara a un territorio de un Estado miembro.

La CPI también emitió el año pasado una orden de detención contra Putin, al que acusó de tener responsabilidad personal en el secuestro de niños de Ucrania, y contra la defensora del pueblo de los derechos del niño de Rusia, al decir que tenía responsabilidad penal individual por el secuestro y la deportación de chicos ucranianos.

Putin destituyó a Shoigu como ministro de Defensa en una reforma del gobierno en mayo al iniciar su quinto mandato como presidente. Nombró a Shoigu secretario del Consejo de Seguridad ruso y en su lugar, al frente del Ministerio de Defensa, designó a un economista, Andrei Belousov.

Los cambios de gabinete representaron una rara reforma para Putin, que tiende a evitar cambios precipitados, y los analistas establecieron que podrían marcar un punto de inflexión en la guerra de más de dos años de Rusia en Ucrania, ya que el presidente ruso quitó del mando militar a un hombre a quien tanto los comentaristas rusos proguerra como los analistas occidentales consideraban en parte responsable de los numerosos fracasos de Moscú al comienzo de la invasión. Y al nombrar a un economista, reconociótácitamente la importancia del poder industrial para cualquier victoria militar.

La posible destitución de Shoigu fue objeto de especulación desde los primeros días de la guerra, cuando las fuerzas rusas parecían no estar preparadas para doblegar la determinación de la resistencia de Ucrania.

El verano pasado, el jefe mercenario Yevgeny Prigozhin organizó un motín para intentar derrocar a Shoigu, ministro de Defensa durante más de una década. Pero Putin, quien según los analistas valora la lealtad, se quedó con Shoigu. •

Agencias Reuters, AFP v AP

## Trump analiza un plan de paz entre Moscú y Kiev con las actuales líneas de batalla

Ante ese escenario, presentado por asesores de seguridad nacional del candidato republicano, Ucrania perdería el territorio invadido por los rusos

Gram Slattery y Simon Lewis

AGENCIA REUTERS

WASHINGTON.— Dos asesores de referencia de Donald Trump le presentaron un plan para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania "si gana las elecciones presidenciales" que implica decirle a Kiev que solo recibirá más armas estadounidenses si entabla conversaciones de paz.

Estados Unidos advertiría al mismo tiempo a Moscú que cualquier negativa a negociar se traduciría en un aumento del apoyo estadounidense a Ucrania, dijo en una entrevista el teniente general retirado Keith Kellogg, uno de los asesores de seguridad nacional de Trump.

Según el plan elaborado por Kellogg y Fred Fleitz, ambos jefes de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de Trump durante su presidencia de 2017 a 2021, habría un alto el fuego basado en las líneas de batalla prevalecientes durante las conversaciones de paz.

Presentaron su estrategia a Trump y el expresidente respondió favorablemente, dijo Fleitz. "No estoy afirmando que estuviera de acuerdo con ella o que estuviera de acuerdo con cada palabra de ella, pero nos complació obtener la respuesta que obtuvimos", dijo.

Sin embargo, el vocero de Trump, Steven Cheung, dijo que solo deben considerarse oficiales las declaraciones hechas por Trump o por miembros autorizados de su campaña. La estrategia esbozada por Kellogg y Fleitz es el plan más detallado hasta ahora por los asesores de Trump, que dijo que podría resolver rápidamente la guerra en Ucrania si venciera al presidente Joe Biden el 5 de noviembre, aunque dio detalles.

La propuesta supondría un cambio drástico en la posición de Estados Unidos sobre la guerra y se enfrentaría a la oposición de los aliados europeos y dentro del propio Partido Republicano de Trump.

El Kremlin dijo que cualquier plan de paz propuesto por un posible futuro gobierno de Trump tendría que reflejar la realidad sobre el terreno, peroque el presidente ruso, Vladimir Putin, seguía abierto a las conversaciones.

"El valor de cualquier plan reside en los matices y en tener en cuenta el estado real de las cosas sobre el terreno", dijo el vocero del Kremlin, Dimitri Peskov.

"El presidente Putin ha dicho en repetidas ocasiones que Rusia ha estado y sigue estando abierta a las negociaciones teniendo en cuenta el estado real de las cosas sobre el terreno", dijo.

Los elementos centrales del plan se esbozaron en un documento de investigación a disposición del público publicado por el America First Policy Institute, un centro de pensamiento favorable a Trumpen el que Kellogg y Fleitz ocupan puestos de liderazgo. Kellogg dijo que sería crucial llevar a Rusia y Ucrania a la mesa de negociaciones rápidamente si Trump ganara las elecciones.

"Les decimos a los ucranianos: Tienen que venir a la mesa, y si no vienen a la mesa, el apoyo de Estados Unidos se agotará", dijo.

"Y le dices a (el presidente ruso

Vladimir) Putin: 'Tiene que venir a la mesa, y si no vienes a la mesa, les daremos a los ucranianos todo lo que necesitan para matarte en el campo de batalla'".

Según su documento de investigación, Moscú también sería engatusado para sentarse a la mesa con la promesa de que el ingreso de Ucrania en la OTAN se pospondría durante un largo período.

Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022. Hasta algunos avances de Rusia en los últimos meses, las líneas del frente apenas se han movido desde finales de eseaño, a pesar de las decenas de miles de muertos enambos bandos en una implacable guerra de trincheras, los combates más sangrientos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Fleitz afirmó que, según su plan, Ucrania no necesita ceder formalmente territorio a Rusia. Aun así, dijo, es poco probable que Ucrania recupere el control efectivo de todo su territorio a corto plazo. "Nuestra preocupación es que esto se ha convertido en una guerra de desgaste que va a matar a toda una generación de hombres jóvenes", dijo.

Una paz duradera en Ucrania requeriría garantías de seguridad adicionales para Ucrania, dijeron Kellogg y Fleitz. Fleitz agregó que "armara Ucrania hasta los dientes" probablemente sería un elemento clave de eso.

"Trumpdeclaróen repetidas ocasiones que una de las principales prioridades en su segundo mandato será negociar rápidamente el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania", dijo el vocero de Trump, Cheung. "La guerra entre Rusia y Ucrania nunca habría ocurrido si Donald Trump fuera presidente. Qué triste". La campaña de Biden dijo que Trump no está interesado en enfrentarse a Putin.

Algunos republicanos se mostrarán reticentes a pagar más recursos a Ucrania en el marco del plan. Estados Unidos ha gastado más de 70.000 millones de dólares en ayuda militar para Ucrania desde la invasión de Moscú.

"Loque (los partidarios de Trump) quieren hacer es reducir la ayuda, si no cerrar el grifo", dijo Charles Kupchan, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores.

Putin dijo este mes que la guerra podría terminar si Ucrania accediera a abandonar sus ambiciones de entrar en la OTAN y entregara cuatro provincias del este y el sur reclamadas por Rusia.

Durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU celebrada la semana pasada, los embajadores francés y británico reiteraron su opinión de que la paz solo puede buscarse cuando Rusia se retire del territorio ucraniano.

Varios analistas también expresaron su preocupación de que el plan de Kellogg y Fleitz pudiera dar ventaja a Moscú en las conversaciones. Durante una entrevista la semana pasada, Trump descartó la posibilidad de enviar tropas estadounidenses a Ucrania y se mostró escéptico sobre la posibilidad de convertir a Ucrania en miembro de la OTAN. Y dijo que, de ser elegido, procedería rápidamente a recortar la ayuda al país del este de Europa. • LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024



Policías israelíes detienen a un manifestante ultraortodoxo

JACK GUEZ/AFP

## Otro golpe a Netanyahu: los ultraortodoxos deberán cumplir el servicio militar

FALLO. La decisión de la Corte puede hacer caer la coalición del premier; los jaredíes sostienen que su misión es estudiar la Torá

JERUSALÉN.— La Corte Suprema de Israel determinó ayer por unanimidad que el Ejército debe empezar a reclutar a hombres ultraortodoxos para el servicio militar –hasta ahora exentos—, una decisión que podría llevar al colapso de la coalición de gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, mientras Israel continúa su guerra en Gaza.

La Corte concluyó que en ausencia de una ley que distinga entre estudiantes de seminarios judíos y otros reclutas, el sistema de servicio militar obligatorio se aplica a los ultraortodoxos al igual que a cualquier otro ciudadano.

"A falta de un marco legal adecuado, el Poder Ejecutivo no tiene potestad para ordenar no aplicar la ley sobre el servicio militar a los estudiantes de las escuelas talmúdicas", estableció el alto tribunal, y añadió que "el Estado debe actuar para aplicar la ley".

"En el estado actual de cosas, el no cumplimiento de la ley sobre el servicio militar crea una gran discriminación entre quienes están obligados a hacerloy aquellos para con quienes no se toman medidas para movilizarlos", argumentó la Corte Suprema. "En este momento, en plena mitad de una guerra difícil, la desigualdad de la carga es más marcada que nunca y requiere la aplicación de una solución duradera", dijo también.

Según una antigua costumbre, los hombres ultraortodoxos han quedado exentos de la leva, que es obligatoria para la mayoría de hombres y mujeres judíos. Se considera menos controvertido si las mujeres jaredíes sirven o no, ya que es mucho menos probable que las mujeres sean reclutadas en unidades de combate.

Esas exenciones de los hombres religiosos son desde hace tiempo una fuente de malestar entre el resto de la población, una división que se ha ampliado durante los ocho meses de guerra, en la que el Ejército ha llamado a filas a decenas de miles de soldados y dice que necesita todo el personal que

pueda conseguir. Unos 600 soldados murieron desde que empezó la guerra.

Los influyentes partidos ultraortodoxos, socios claves de la coalición de gobierno de Netanyahu, se oponen a cualquier cambio en el sistema actual. Si la excepción se terminara, podrían abandonar la coalición, lo que haría caer al gobierno y provocaría nuevas elecciones.

Durante las alegaciones judiciales, los abogados del gobierno dijeron a la Corte que si se obliga a los ultraortodoxos a alistarse "desgarrará la seguridad israelí".

La Corte concluyó que el Estado realiza "una aplicación selectiva inválida, lo que supone una violación grave del Estado de Derecho y del principio según el cual todos los individuos son iguales ante la ley". No dijo cuántos hombres ultraortodoxos deben ser reclutados.

El tribunal también determinó que los subsidios para seminarios donde estudian los ultraortodoxos deben seguir suspendidos. La Corte congeló temporalmente los presupuestos de los seminarios este año.

## División en el gobierno

En una publicación en la red social X, el ministro del gobierno Yitzhak Goldknopf, que lidera uno de los partidos ultraortodoxos de lacoalición, describió el fallo como "muy desafortunado y decepcionante". Pero no dijo que su partido fuera a abandonar el gobierno.

"El Estado de Israel se estableció para ser un hogar para el pueblo judío, para el cual la Torá es la base de su existencia. La sagrada Torá prevalecerá", escribió.

Los judíos ultraortodoxos ven su dedicación plena a los estudios religiosos como su parte en la protección del Estado de Israel. Muchos temen que un contacto mayor con la sociedad laica a través del Ejército distancie a sus miembros del cumplimiento estricto de sus normas religiosas.

Los ultraortodoxos asisten a seminarios especiales centrados en estudios religiosos, con escasa atención a temas laicos como matemáticas, inglés o ciencias. Los críticos dicen que están poco preparados para servir en el Ejército o para incorporarse a la fuerza de trabajo.

El fallo plantea ahora el escenario para crecientes fricciones dentro de la coalición entre los partidarios de reclutar a más ultraortodoxos y los que se oponen. Es probable que los legisladores ultraortodoxos reciban una intensa presión de líderes religiosos y sus votantes, y podrían tener que decidir si permanecer en el gobierno vale la pena para ellos.

Shuki Friedman, vicepresidente del Instituto de Política del Pueblo Judío, un centro de estudios de Jerusalén, dijo que los ultraortodoxos "comprenden que no tienen una alternativa política mejor, pero al mismo tiempo, su público les dice '¿para qué los votamos?'".

Las exenciones suscitaron batallas legales durante años, y una serie de decisiones judiciales declararon que el sistema es injusto.

Pero líderes israelíes presionados por partidos ultraortodoxos fueron demorando las medidas al respecto. Seguía sin estar claro si Netanyahu podría hacerlo de nuevo.

La coalición de Netanyahu cuenta con el apoyo de dos partidos ultraortodoxos que se oponen a aumentar los reclutamientos entre sus votantes. El veterano mandatario israelí ha intentado acatar los fallos al tiempo que preserva su coalición. Pero con una ajustada mayoría de 64 escaños en el Parlamento de 120 puestos, a menudo se vio obligado a acatar las demandas específicas de partidos más pequeños.

La decisión de la Corte Suprema llega después de que el Parlamento israelí relanzara el 11 de junio un proyecto de ley con vistas a un enrolamiento progresivo de los ultraortodoxos en las fuerzas armadas. •

Agencias AP y AFP



Uno de los heridos de bala en la protesta en Nairobi

LUIS TATO/AFP

## Violentas protestas en Kenia contra una ley impositiva: 5 muertos

TENSIÓN. La policía reprimió a Occupy Parliament, que irrumpió en la sede legislativa en Nairobi

NAIROBI.— Al menos cinco personas murieron y 31 resultaron heridas ayer en Kenia durante protestas contra un proyecto de aumento de impuestos que desembocaron en enfrentamientos en la capital, cuando los manifestantes irrumpieron en el recinto del Parlamento.

El presidente de Kenia, William Ruto, calificó el ataque de un atentado a la seguridad nacional y juró que hechos como ese no volverán a ocurrir "cueste lo que cueste".

La anunciada jornada de protestas pacíficas de jóvenes de la llamada generación Z contra la ley financiera derivó en una infernal batahola, con el Parlamento y la oficina del gobernador de Nairobi atacados e incendiados, así como escenas de guerrillas urbana y tiroteos policiales, incluso contra voluntarios de la Cruz Roja que ayudaban a los manifestantes heridos.

La violencia comenzó cuando los grupos de manifestantes avanzaban hacia el centro y recibieron la noticia de que el Parlamento había aprobado la controvertida ley, la cual, efectivamente, una vez firmada por Ruto, introducirá nuevos impuestos dolorosos para la población.

Los trascendidos agravaron los enfrentamientos contra las fuerzas policiales, que lanzaron gases lacrimógenos y dispararon con balas, inicialmente solo de goma, contra la multitud.

"Al menos cinco personas murieron (...). Treinta y una resultaron heridas", indicaron varias ONG, entre ellas Amnistía Internacional Kenia, sin precisar las ciudades donde se produjeron los hechos.

Previamente, la ONG keniana Comisión de Derechos Humanos afirmó en la red social X que la policía "disparó contra cuatro manifestantes,[...], matando a uno de ellos" en Nairobi.

Los incidentes se desencadenaron en el centro financiero de la ciudad, donde se celebraba la tercera manifestación en ocho días del movimiento Occupy Parliament ("Ocupar el Parlamento"), que se opone a un proyecto de los presupuestos 2024-2025 que prevé instaurar nuevos impuestos en este país de África Oriental.

## Fuego

Periodistas vieron tres cuerpos inertes yaciendo en el suelo entre charcos de sangre en las inmediaciones del recinto, donde se incendió un edificio.

Un dirigente de Amnistía Internacional, Irungu Houghton, dio cuenta de "numerosos heridos" y denunció el "creciente uso de balas reales por parte de la policía".

La principal coalición de oposición, Azimio, acusó al gobierno de "desatar su fuerza bruta contra los hijos de nuestro país".

Otras manifestaciones tuvieron lugar en varias ciudades, según medios kenianos.

Además, la conexión a internet sufrió "importantes" interrupciones en el país, indicó NetBlocks, organismo de vigilancia de la red de telecomunicaciones en el mundo.

Occupy Parliament surgió en las redes sociales después de la presentación en el Parlamento el 13 de junio del proyecto de los presupuestos 2024-2025 que prevé instaurar nuevos impuestos, como un IVA del 16% al pan y una tasa anual del 2,5% a los vehículos particulares.

Para el gobierno, las tasas son necesarias para dar margen de maniobra al país, muy endeudado. El gobierno anunció el 18 de junio la retirada de la mayoría de las medidas, pero el movimiento pide la eliminación total del texto. Los manifestantes denuncian que el gobierno prevé compensar la retirada de algunas medidas fiscales con otras, especialmente un aumento del 50% de los impuestos a los combustibles.

Liderado inicialmente por la generación Z (personas nacidas después de 1997), el movimiento se transformó en una protesta más amplia contra la política de Ruto. •

Agencias ANSA, AP y AFP

## POLÍTICA

Edición de hoy a cargo de Damián Nabot www.lanacion.com/politica | @Politica\_ln | Facebook.com/lanacion politica@lanacion.com.ar

#### LAS MODIFICACIONES IMPOSITIVAS QUE SE QUIEREN REINCORPORAR

El oficialismo intentará el jueves que el paquete fiscal retome la propuesta original

## ¿QUÉ CAMBIARÍA EN GANANCIAS?



 Bajaría el piso salarial para tributar para quienes no tienen deducción por cónyuge o hijos ni por determinados gastos.

Para un empleado con cónyuge y dos hijos menores de 18 años declarados a su cargo.

## Las reformas libertarias | LLAMARON A SESIONAR MAÑANA

# El Gobierno acordó con los diputados dialoguistas reponer el alza de Ganancias

Buscan que Diputados ratifique la restitución de la cuarta categoría y la reducción de Bienes Personales, que habían sido rechazadas por el Senado; no lograron apoyos para la privatización de Aerolíneas

#### Laura Serra

LA NACION

El Gobierno y los bloques de oposición dialoguista alcanzaron ayer por la tarde un acuerdo para darle punto final, tras seis meses de debate, al trámite para sancionar los proyectos de Ley Bases y reforma fiscal. Ese acuerdo consiste, en términos generales, en que la Cámara de Diputados aceptará las modificaciones que introdujo el Senado al proyecto de Ley Bases, pero insistirá en restituir la cuarta categoría de Ganancias y el nuevo régimen de Bienes Personales tal como se votó originalmente el paquete fiscal.

Este acuerdo, que se tradujo en sendos dictámenes de mayoría, se cristalizó durante una reunión entre el vicejefe de Gabinete, José Rolandi; la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y los representantes de los bloques de Pro, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. La intención del oficialismo es llevarlos al recinto de la Cámara baja mañana, a las 12.

El dictamen de reformas fiscales obtuvo 27 firmas en la Comisión de Presupuesto, de las cuales cuatro fueron en disidencia. Esos reparos tienen que ver, sobre todo, con la restitución de Ganancias, que impactará en los sueldos a partir de \$1,8 millones (solteros) y de \$2,2 millones (casados con dos hijos). Este capítulo había sido rechazado por el Senado, y su reposición, advirtieron desde el kirchnerismo, será causal de judicialización.

Ante la perspectiva de una votación demasiado ajustada en el recinto, el oficialismo encendió las alarmas y busca disuadir a quienes todavía tienen reparos en votar por segunda vez este impuesto, por su costo político. Al menos cuatro diputados radicales que votaron en contra revisarían su posición; otros se abstendrán, y no faltarán quienes se ausenten del recinto discretamente para garantizar su aprobación.

Más holgada sería la votación sobre Bienes Personales, también rechazado por el Senado. La media sanción original propone una reducción en los alcances del tributo-con una suba del mínimo no imponible

y bajas en las alícuotas-con un propósito claro: incentivar el blanqueo de capitales, también contenido en el paquete de reformas fiscales.

## Ley Bases y las privatizadas

El oficialismo y los bloques dialoguistas acordaron aceptar las modificaciones incorporadas por los senadores en la Ley Bases. El dictamen obtuvo 66 firmas, también con disidencias. Los bloques de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda no firmaron, como tampoco la socialista Mónica Fein.

Entre los cambios más significativos figura la exclusión de Aerolíneas Argentinas, el Correo Argentino y Radioy Televisión Argentina (RTA) de la nómina de empresas a ser privatizadas, Esta decisión, sin embargo, no fue fácil de tomar. El Gobierno pretendía que Diputados insistiera en la privatización de estas tres compañías, pero debió desistir cuando el bloque Hacemos Coalición Federal, con una veintena de legisladores comandados por Miguel Pichetto, advirtió que esa jugada podía costarle la judicialización de toda la ley por el kirchnerismo.

El diputado Nicolás Massot replicó este argumento en la comisión: sostuvo que Diputados no tiene facultades para insistir en la privatización de estas tres empresas porque el oficialismo del Senado decidió retirarlas del tratamiento antes de la votación en general. "Esto formó parte de un acuerdo para alcanzar el quorum en el Senado. Nosotros reivindicamos el valor de los acuerdos", sostuvo Massot.

La bancada de Pro, sin embargo, se expresó a favor de privatizar estas tres empresas y, por ello, firmó en disidencia el dictamen. "El kirchnerismo fue el responsable de la estatización antijurídica y gravosa de Aerolíneas que lleva acumulados 7500 millones de dólares de pérdida", asestó Silvana Giudici.

Con idénticos argumentos, un puñadodediputadosradicalestambién firmaron el dictamen en disidencia, aunque la mayoría de la bancada, en el recinto, avalará lo que votó el Senado en este punto. De hecho, la exclusión de estas tres empresas había sido un requerimiento de los senadores radicales al jefe de Gabinete,

Guillermo Francos, quien debió acceder porque peligraba la aprobación en general de la Ley Bases.

Cuando el proyecto retornó a Diputados, Francos pretendió desconocer lo acordado en el Senado, al igual que el jefe de la bancada radical, Rodrigo de Loredo, partidario de la privatización de Aerolíneas. Sus diputados no lo aceptaron.

Desde la Coalición Cívica, el diputado Juan López anticipó que su bancada también firmará en disidencia el dictamen. "Este producto legislativo es más razonable que el original [en alusión a la media sanción de Diputados]", alegó, y fundamentó su disidencia en que su bancada no avala la delegación de

facultades en el Poder Ejecutivo. En este capítulo -el de las facultades delegadas-, el Senado logró excluir a una quincena de organismosy entidades vinculadas a la cultura de la posibilidad de que sean disueltas. Asimismo, la Cámara alta acotó el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), concebido para atraer proyectos de inversión superiores a los 200 millones dedólares; los senadores opositores limitaron su alcance a los sectores de forestoindustria, turismo, infraestructura, minería, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas. Además, incluveron una cláusula para que se contemple un plan de desarrollo de proveedores locales.

Todas estas modificaciones, como también las que se incorporaron en el capítulo de modernización laboral, serán ratificadas.

El oficialismo y los dialoguistas acordaron también restablecer el artículo sobre gastos tributarios: el que exige al Poder Ejecutivo incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones y beneficios impositivos, como el de Tierra del Fuego.

Los representantes de Unión por la Patria, encabezados por Germán Martínez, rechazaron el dictamen y auguraron que terminará judicializado. Sostienen que la Cámara de Diputados no tiene facultades para insistir en aquello que el Senado ha rechazado, ya que toda ley, según la Constitución nacional, debe ser aprobada por ambas cámaras. •



José Luis Espert, ayer, al frente del plenario de comisiones

## El juego ambiguo de los gobernadores con la suba de impuestos

Necesitan la recaudación de Ganancias, pero no la reclaman en público; ayer volvieron a hacer silencio

## Delfina Celichini

LA NACION

Pese a que el oficialismo y sus aliados consiguieron las firmas para el dictamen que insistirá con la restitución del impuesto a las ganancias, el voto negativo anticipado por los diputados patagónicos genera incertidumbre sobre el resultado de la votación en el recinto. Frente a este panorama, un compendio variopinto de gobernadores que mantienen buena sintonía con la administración libertaria apuró ayer una reunión con referentes de UCR y Hacemos Coalición Federal para evitar un revés en el gravamen que podría llevar alivio a sus alicaídas arcas provinciales.

Sin embargo, los gobernadores

evitaron un pronunciamiento público a favor, tal como exigían los diputados para quitarse de encima la responsabilidad de votar un aumento impositivo que saben impopular en sus distritos.

La cumbre se llevó adelante en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), en Buenos Aires, con la presencia de los gobernadores radicales Marcelo Orrego (San Juan); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Alfredo Cornejo (Mendoza), y Leandro Zdero (Chaco); el macrista Rogelio Frigerio (Entre Ríos); el peronista Martín Llaryora (Córdoba), y el kirchnerista Raúl Jalil (Catamarca). Entre otros diputados, por HCF asistieron Oscar Agost Carreño, Miguel Ángel Pichetto, Juan Brugge e Ignacio García Aresca y por el radicalismo participaron Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Rodrigo de Loredo y Karina Banfi.

La principal exigencia que surgió del encuentro se dio por parte de los legisladores "sin tierra", aquellos

POLÍTICA | 7 LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

#### ¿QUÉ CAMBIARÍA EN BIENES PERSONALES?

El texto busca disponer una quita progresiva de las alícuotas más altas





RODRIGO NESPOLO

## La definición desató un fuerte debate interno en la UCR

Hubo diferencias sobre las privatizaciones y los cambios impositivos

Delfina Celichini

LA NACION

El bloque radical de la Cámara de Diputados definió que aceptará los cambios en la Ley Bases propuestos por el Senado, que incluyen la versión reducida del paquete de legal de Hacemos Coalición Feprivatizaciones.

Fue por la mañana en la reunión de bloque celebrada por Zoom, donde aquellos que pretendían acompañar la voluntad del Gobierno de insistir en la liquidación de Aerolíneas, Correo y Radio y Televisión Argentina aceptaron ceder ante la posición de la mayoría.

En la reforma fiscal, en tanto, las diferencias persisten y es posible que un puñado vote en contra de la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias cuando finalmente se trate en el recinto Una alternativa de la Cámara baja, mañana.

La decisión de la UCR en la Cámara de Diputados se conoce después de que tanto Hacemos Coalición Federal (HCF) como Pro decidieron ratificar los cambios que la Cámara alta le introdujo a la Ley Bases, a contrapelo de la idea de la administración libertaria, que apuntaba a sancionar todo el compendio de privatizaciones.

de la bancada de la UCR, el diputado Rodrigo de Loredo, quien anticipó en la red X su voto a favor de la venta de las empresas públicas previo a conversarlo con su tropa.

Tal como esgrimió el referente deral, Oscar Agost Carreño, no se puede insistir sobre los tramos que fueron no tratados por la cámara revisora.

la UCR tienen una postura contra- ya Tavela.

Como Aerolíneas, Correo y Radioy Televisión Argentina fueron quitadas del artículo de privatizaciones antes de que se votara, no se lo concibe como una modificación del Senado que tenga que ratificarse.

El argumento jurídico que terció las voluntades de aquellos dispuestos a insistir en el texto de Diputados fue su posible judicialización.

"Si se va a judicializar, que sea solo una ley", analizan en la UCR. En ese sentido, los radicales podrían proponerle al oficialismo que envíe un proyecto aparte con las tres compañías rezagadas.

Respecto de los cambios en la Esto dejó desmarcado al líder reforma fiscal, los 34 integrantes

del radicalismo todavía no llegaron a un punto de acuerdo.

La mayoría insistirá en restituir la cuarta categoría de Ganancias y las reformas Bienes Personales.

No obstante, hay ocho referentes que rechazarán este tributo, tal como lo votaron en abril.

Se trata de Carla Carrizo, Fernando Carbajal, Marcela Coli, Mariela Coletta, Facundo Manes, Otros legisla dores del bloque de Pablo Juliano, Martín Tetazy Dan-

> Es posible que se sumen otros diputados de provincias que no gobiernan.

> Si bien algunos de ellos votaron a favor en la media sanción original, no quieren pagar por tercera vez el costo político de votar un impuesto que impacta de lleno a la clase media y beneficia a sus adversarios políticos locales. Sería un punto negativo para su franja de votantes.

> Por esta razón, la definición para reponer la cuarta categoría del impuesto a las ganancias se anticipa por demás ajustada.

> Los diputados patagónicos, de todas las bancadas, anticiparon su voto en contra y se complejiza la discusión con el Gobierno, que considera este tributo fundamental para su proyecto económico.

que representan a provincias gobernadas por la oposición. Solicitaron a los gobernadores un pronunciamiento consistente sobre su interés en reponer Ganancias. A pesar de que muchos de estos legisladores, como De Loredo (Córdoba), Francisco Monti (Catamarca), Agost Carreño (Córdoba) o Banfi (Buenos Aires), coinciden conceptualmente en la restitución del tributo, muchos se muestran reticentes a votar por cuarta vez un gravamen que los perjudicará políticamente.

Según pudo constatar LA NACION, estos legisladores mascullan bronca por haber apoyado un impuesto coparticipable que sumará recursos a las arcas provinciales y, por ende, favorecerá a sus adversarios políticos. Recelan del hecho de que mientras ellos asumen el costo político de imponer un impuesto que afectará a la clase media, los peronistas alineados con los mandatarios de sus provincias lo evitaron e incluso lo rechazaron.

Por esta razón fue sobresaliente ayer la presencia del catamarqueño Jalil, con quien la Casa Rosada mantiene un vínculo amistoso. A pesar de esta relación, solo uno de los diputados con terminales políticas con el gobernador votó a favor de reimponer el tributo en abril pasado: Sebastián Nóblega. Los otros tres, Fernanda Ávila, Silvana Ginoc-

chio -esposa del mandatario provincial-, y Dante López Rodríguez, seabstuvieron. Seespecula con que, esta vez, el apoyo sea mayor.

En el radicalismo, en tanto, hay posturas contrapuestas con los diputados vinculados con Evolución -el espacio dentro de la UCR ligado a Martín Lousteau-. Quien recibió la factura por el posible rechazo del tributo por parte de Carla Carrizo, Mariela Coletta, Martín Tetaz y Danya Tavela fue Pullaro, un referente de este sector al que le pedían ordenar a su tropa. Además de estos cuatro legisladores radicales, se espera que vuelvan a votar en contra Fernando Carbajal, Marcela Coli, Facundo Manesy Pablo Juliano, del ala dura del partido centenario.

Tras la reunión, el gobernador santafesino evitó pronunciarse sobre Ganancias. Solo dijo: "Trajimos una propuesta que tenía que vercon gravar a los sectores más pudientes, más ricos de la República Argentina, que más bienes tuviesen y a su vez que más ingresos tuviesen. Esto claramente no tuvo eco, pero creo que se está llegando a una ley posible".

Los gobernadores presentes se comprometieron a "seguir trabajando" para ajustar las voluntades de los diputados que les responden. Pero eso se verá efectivamente en la sesión de mañana. •

## La Cámara baja solo puede aceptar o rechazar lo que aprobó el Senado

La Constitución establece límites, por lo que se espera una sesión más corta, con la revisión de pocos artículos

Llegó la hora de las definiciones parala Ley Bases y la reforma fiscal. La última palabra es de la Cámara de Diputados, que tendrá en sus manos la facultad de definir si acepta o rechaza algunos o todos los cambios introducidos a ambas iniciativas durante su paso por el Senado.

Así lo establece el artículo 81 de la Constitución, que le otorga a la cámara iniciadora, es decir a la que primero trató un proyecto, la última palabra a la hora de definir la redacción final que tendrá una ley en el caso de que el texto hubiera sufrido cambios en la cámara revisora.

"La cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria", sostiene la cláusula constitucional. "A menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la

revisora por dos terceras partes de los presentes", continúa el artículo. En este supuesto, se necesitará de una mayoría similar para poder insistir en la sanción original.

Eso sí, la ley fundamental cierra el camino a cualquier nuevo cambio. En otras palabras, Diputados solo podrá optar por un menú cerrado de opciones, ya que no tiene chances de introducirles nuevas modificaciones a los proyectos.

La sesión no será tan engorrosa. Se realizarán un puñado de votaciones, aunque algunas prometen largas yacaloradas discusiones constitucionales y reglamentarias, como el intento del oficialismo por insistir en la restitución de Ganancias y la reducción de Bienes Personales, eliminadas en el Senado.

Si bien de la letra constitucional sepuedeentenderquelaaceptación oel rechazo de las modificaciones es en bloque, lo cierto es que un acuerdoentreambas cámaras interpretó la Carta Magna y abrió la puerta a que se pueda hacer un mix entre ambas redacciones: que se pueden aceptar algunos cambios e insistir en la redacción original en otros.

Esto quedó establecido en un acta firmada en octubre de 1995 por los presidentes de ambas cámaras legislativas, los peronistas Alberto Pierri (Diputados) y Eduardo Menem (Senado), que en su primera cláusula sostiene que "cuando un proyecto de ley vuelve a la cámara de origen con adiciones o correcciones introducidas por la cámara revisora, podrá aquella aprobar o desechar la totalidad de dichas adiciones o correcciones o aprobar algunas y desechar otras, no pudiendo en ningún caso introducir otras modificaciones" nuevas.

Esto es lo que ocurrirá esta semana: la Cámara baja terminará haciendo un mix entre ambas sanciones. Así, por ejemplo, aceptaría algunos de los cambios introducidos en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, en la Ley Bases; pero insistiría en el texto que aprobó el 30 de abril último en los títulos de Ganancias y Bienes Personales de la reforma fiscal, que fueron eliminados en su totalidad por el Senado. • Gustavo Ybarra

## Las reformas libertarias | PACTO DE MAYO

## El acto del 9 de Julio avanza con cambios en los "10 mandamientos"

La Casa Rosada aceptó modificaciones en los puntos que quiere firmar Milei con gobernadores y otros referentes políticos

#### Maia Jastreblansky LA NACION

Confiado en que la novela de la Ley Bases finalmente verá su desenlace mañana cuando Diputados vote la versión final del texto, el Gobierno activó las primeras reuniones organizativas en torno al acto del 9 de Julio. Ese día, Javier Milei quiere protagonizar la firma del mentado Pacto de Mayo con los gobernadores, el "gran acuerdo nacional" de diez puntos que el Presidente convocó hace cuatro meses y que nunca vio la luz por las interminables negociaciones en el Congreso.

El regreso de Karina Milei a Buenos Aires fue el otro factor clave para iniciar los preparativos de los eventos del Día de la Independencia, que empezarían en Buenos Aires con un desfile militar y culminarían en San Miguel de Tucumán con un acto del Presidente con los gobernadores. La secretaria general de la Presidencia será la encargada de la puesta en escena junto con el asesor Santiago Caputo, custodio de la estética y el concepto libertarios. La aspiración de la Casa Rosada es que la jornada patria tenga un aura trascendental, con Milei como protagonista histórico.

Hay dos factores, sin embargo, que ponen un signo de interrogación sobre los preparativos oficiales. El primero es de agenda: cerca de Milei pretenden que la firma del Pacto de Mayo se realice de noche-en el prime time de la televisión-con todos los reflectores puestos sobre el evento. Pero ese día a las 21 será la semifinal de la Copa América. En la Casa Rosada tienen muy presente el fixture del campeonato internacional, que le gana en atractivo a cualquier hecho político. Por eso no se descarta algún movimiento en la hora o incluso en la fecha del acto con los gobernadores. El segundo condicionante es político. Entre la sanción definitiva de la Ley Bases y el 9 de Julio hay solo 12 días y el Gobierno debe persuadir al grueso de los gobernadores de que firmen la hoja membretada que hizo circular Milei con los diez "mandamientos liberales". Se verá si los mandatarios provinciales se prestan al juego del jefe del Estado sin someterlo a una negociación previa que les permita tener injerencia sobre el texto. Hasta ahora, cada vez que el Poder Ejecutivo inició una discusión a libro cerrado, fracasó.

Según pudo saber LA NACION, la Casa Rosada aceptó, puertas adentro, modificaciones en el Pacto de Mayo original. De hecho, hoy, el texto que Milei presentó el 1º de marzo en el Congreso ya sufrió las primeras mutaciones. Altas fuentes del Gobierno confirmaron que se incluyó un compromiso con la educación pública, tal como reclamaron la UCR e importantes organismos de la sociedad civil, como la Coalición por la Educación.

"Si solo sevan a firmar los puntos que propone Milei, van a ir sus empleados y los aliados que le dicen a todo que sí", fue el mensaje que, en su momento, el radicalismo le

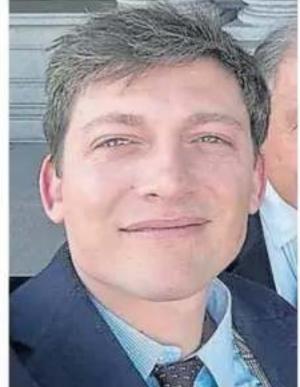

Santiago Caputo

ARCHIVO

La idea oficial es que los acuerdos del pacto sigan siendo diez, por lo que podrían resignar el punto

transmitió a la Casa Rosada.

nueve, que propone "una reforma política estructural que modifique el sistema actual". "Se volvió a redactar, ya hubo reacomodamientos en el texto", reconoció un importante colaborador oficial.

A Buenos Aires viajó esta semana el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, con el objetivo de mantener reuniones en la Casa Rosada para ajustar los pormenores del Día de la Independencia. Se trata de uno de los mandatarios peronistas que están decididos a colaborar y hacer buenas migas con la gestión libertaria. El tucumano, que se reuniría con funcionarios nacionales en las próximas horas, también tenía previsto encontrarse con diputados de su provincia para colaborar con la sanción del nuevo impuesto a las ganancias en línea con las pretensiones del gobierno nacional.

De no mediar nuevos inconvenientes, Jaldo será el gobernador anfitrión del Pacto de Mayo, un puesto que originalmente había tenido su par de Córdoba, Martín Llaryora. El cordobés había mostrado predisposición para hacer el evento el pasado 25 de Mayo en el Palacio de Justicia de su ciudad, pero el plan nunca terminó de madurar porque el Senado estuvo lejos de aprobar la Ley Bases en los tiempos previstos por el Gobierno.

Por estas horas, en tanto, la Casa Rosada evaluaba junto al Ministerio de Defensa los detalles técnicos del desfile militar que planifica montar con mucha pompa en Buenos Aires, eventualmente sobre la Avenida del Libertador, en horas de la mañana. La Iglesia también tendría su lugar. "El 9 de Julio la idea es que haya tedéum, desfile militar y Pacto de Mayo", dijo un importante funcionario cercano a Karina Milei.

El Gobierno necesita inaugurar una nueva etapa politica y económica tras la sanción de la Ley Bases, que insumió la agenda oficial de los primeros seis meses del mandato de Milei. La gestión libertaria comienza a sentir la presión de renovar las expectativas, además de demostrar cómo encarará la salida de la recesión, luego de los datos alarmantes del primer trimestre, que exhibieron un desplome del

5,1% del producto bruto interno (PBI) con respecto al mismo período del año anterior.

Según pudo saber LA NACION, se espera que en los próximos días el ministro de Economía, Luis Caputo, encabece anuncios en materia de política monetaria orientados a terminar con la emisión. "Vamos a demostrar que podemos terminar 100% con la emisión endógena como etapa previa a la salida del cepo", deslizó un importante colaborador oficial. El ministro de Economía buscará así reafirmar que tiene un programa de largo aliento frente a los diagnósticos que ponen una luz de alerta en el Gobierno por la ausencia de un plan de crecimiento. Más allá de los anuncios locales, la gestión de Milei necesita cerrar un nuevo acuerdo con el FMI que la habilite a pedir fondos a organismos de crédito internacionales, de modo de sumar las reservas que le permitan avanzar con la prometida liberación cambiaria.

En el aspecto político, además de exhibir que es capaz de sacar leyes, Milei tiene que materializar su Pacto de Mayo con la creación del "Consejo de Mayo", que anunció semanas atrás. Ahora se espera que se oficialice vía decreto la creación de un órgano nuevo para la elaboración de proyectos de ley y otras iniciativas para materializar las proclamas del Pacto de Mayo y que incluyen desde una reforma laboraly previsional hasta la rediscusión de la coparticipación federal. "El Gobierno creará el Consejo de Mayo para completar esa sagrada tarea. Estará integrado por un representante del gobierno nacional, uno de las provincias, uno de Diputados, uno del Senado, uno de organizaciones sindicales y uno del empresariado argentino", sentenció Milei en su discurso del 25 de Mayo.

El Poder Ejecutivo ya eligió al jefe de Gabinete, Guillermo Francos – principal figura dialoguista de elenco libertario-, como su representante en el futuro Consejo de Mayo.

Con el protagonismo que asumirán Caputo y Francos, el desembarco de Federico Sturzenegger en el gabinete sigue siendo un interrogante. Milei anunció la llegada de su economista "coloso" hace un mes, pero las "fronteras" de su cargo no logran delimitarse, porque el extitular del BCRA pretende tener una botonera amplia para aplicar en la práctica su master plan de desregulación económica y modernización del Estado.

Además del fantasma de eventuales cortocircuitos con Caputo por la mala convivencia que ambos tuvieron durante la gestión de Cambiemos, ahora se suma el factor político. Sturzenegger quiere -al igual que Milei-ir a fondo contra la "casta". Es un "halcón". Sus planes, que podrían resultar irritantes para el statu quo de distintas corporaciones, podrían provocar chispazos en un momento en el que el Gobierno necesita exhibir pragmatismo por su debilidad política de origen. •

## Alimentos y planes: los desafíos de la nueva titular del área social

ASISTENCIALISMO. Nano Lembo debe resolver la distribución de los productos de los depósitos

#### Federico González del Solar LA NACION

Tras la partida de Pablo de la Torre del área social, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, se recostó en gente de su confianza para reemplazarlo. Fue así como Yanina Nano Lembo, una funcionaria ligada al larretismo, pasó de ocupar la dirección del Consejo de Políticas Sociales –un órgano dentro del ministerio-a tomar las riendas del siempre sensible ex-Ministerio de Desarrollo Social.

Frente a Nano Lembo, designada oficialmente a principios de mes, se dibuja un panorama desafiante. Su jefa, la titular de Capital Humano, busca estabilizar su permanencia luego de haber atravesado momentos turbulentos al frente de un megaministerio cuyo diseño comienza a ser cuestionado por los propios. El Gobierno, no obstante, apuesta a sostener la estructura del gabinete tal cual está, y la propia ministra Pettovello ratificó su continuidad en el cargo realizar todavía no está definida: con una participación en una videollamada que mantuvo con un grupo de seguidores reunidos en la 9 de Julio.

Nano Lembo deberá operar en este contexto. Por debajo de esta estructura, que demanda continuas muestras de respaldo por parte de otros funcionarios, se anudan una serie de retos materiales, algunos de urgencia.

Al reparto de los alimentos próximos a vencer, se sumó un pedido de la Justicia para presentar un plan de distribución de todos los alimentos almacenados en los depósitos.

El juez federal Sebastián Casanello consideró "insuficiente" lo presentado por el Gobierno, y deberá detallar de manera urgente cuál será el destino de los alimentos acopiados.

La alternativa que ofreció el juez Casanello fue que alguno de los funcionarios afectados al reparto lo exponga a viva voz en Comodoro Py. Podría ser la carta de presentación de Nano Lembo en materia alimentaria.

Otro foco de atención para la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia será el internacional. En febrero, el ministerio firmó acuerdos con dos organismos para comprar alimentos, pero hasta la fecha se usó menos del 20% de los casi 21.000 millones de pesos que fueron transferidos para esos fines.

Las licitaciones se iniciaron, pero en los organismos aguardan señales de un ministerio aturdido por las salidas, las internas y las sospechas para saber cómo avanzar con los procesos.

En uno de ellos, más de cuatro meses después de comenzado el proceso, todavía no secompróningún alimento, y en el otro esperan que la Unidad Ejecutora -a cargo del área de Nano Lembo-les indique qué hacer con un remanente de más de 3000 millones de pesos que el organismo tiene entre sus manos desde fines de marzo.

En el plano local también hay iniciativas inconclusas. Cuando el ex-Potenciar Trabajo fue subdividido en dos nuevos programas, una línea de asistencia quedó bajo la órbita de la secretaría que hoy conduce Nano Lembo. A su amparo quedaron aquellos beneficiarios que, ya sea por edad o por situación familiar, cuentan con menores chances de reinsertarse en el mercado laboral desde la óptica del Gobierno.

Este grupo, de alrededor de 200.000 personas, cobra el beneficio -congelado desde diciembre en 78.000 pesos-, pero la contraprestación que deberá hasta el cambio de gobierno este grupo de beneficiarios debía cumplir con alguna prestación laboral como contrapartida del ingreso; hoy, no.

Algunos puntos importantes en la red de interacción del ex-Ministerio de Desarrollo Social, como la secretaría social de la ciudad de Rosario, la de la provincia de Buenos Aires, o las propias organizaciones sociales, ligadas en los últimos años a los programas sociales, todavía no han tomado contacto con las "nuevas autoridades".

La funcionaria mantuvo un contacto con la Iglesia, que ha elevado cuestionamientos a la política social del Gobierno en estos meses de gestión. Fue horas después de que el presidente del Episcopado, monseñor Oscar Ojea, diera una muestra de apoyo al reclamo por el reparto de alimentos con una misa celebrada en Ciudad Evita, en reconocimiento a la labor realizada por las cocineras en los comedores comunitarios.

La semana pasada se conoció la llegada de un funcionario ligado a Pro para tonificar el armado de una cartera que hasta el momento ha centralizado la gestión en las denuncias y tiene en la subsecretaria de Legales, Leila Gianni, a su principal estandarte. Lucas Fernández Aparicio, exsecretario de Trabajo durante la gestión de Mauricio Macri con paso también por el área de trenes, tomó el lugar de Fernando Szeresevsky en la jefatura de gabinete del ministerio, luego de que este partió de gira con una banda de rock.



Yanina Nano Lembo, titular del área social

ARCHIVO

POLÍTICA 9 LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

#### **EL ANÁLISIS**

## Tensión entre la economía y las encuestas

Joaquín Morales Solá

-LA NACION-

#### Viene de tapa

Sin embargo, el Presidente conserva índices de aprobación que oscilan entre el 54% y el 56% en casi todas las encuestas serias. No es la misma situación del gobierno anterior, cuando Alberto Fernández tenía una aceptación social casi imperceptible al final de su mandato, y cuando su ministro de Economía, Sergio Massa, caminaba derecho hacia una devastadora derrota electoral. ¿Qué sucede con Milei, entonces? La primera conclusión de los encuestadores es que la sociedad le reconoceal Presidente haber bajado considerablemente los índices de inflación y, sobre todo, haber alejado al país del riesgo de una hiperinflación. De hecho, el nivel de preocupación social por la inflación en las mediciones de opinión pública bajó considerablemente en los últimos meses.

Nada es para siempre. Las sociedades reclaman un poco más (o mucho más) después de haber concretado alguna conquista. ¿La reactivación de la economía será el reclamo para el segundo semestre del año? Encuestadores y economistas coinciden en que ese reclamo no será lo más urgente, a pesar de que la escasez económica es fácilmente comprobable aun en los sectores sociales medios-altos. Aquella coincidencia de economistas es más amplia y señala que el desafío del oficialismo en los últimos seis meses del año consistirá en preparar la economía para que vuelva a crecer el año próximo, que será, además, un año electoral.

¿Es la salida del cepo una condición ineludible para la reactivación de la economía? Estamos entrando en un debate que enfrenta, por un lado, a casi el 90% de los economistas y, por el otro, a dos de los economistas más prestigiosos del país, Juan Carlos de Pablo y Ricardo Arriazu.

Mientras la mayoría de los economistas sostiene que la salida del cepo es un requisito, más que una condición, para la reactivación económica, De Pablo y Arriazu reclaman prudencia porque la hiperinflación podría estar a la vuelta de la esquina. "La hiperinflación llega de pronto, no avisa", advirtió De Pablo ya en un excelente libro de reciente aparición, que reproduce diálogos de él con el periodista Ezequiel Burgo (La cocina de la economía. De Frondizi a Milei, editorial Sudamericana). "Salir rápidamente del cepo nos lleva a la hiperinflación", vaticinó a su vez Arriazu. De Pablo y Arriazu son dos economistas muy escuchados por Milei.

Los economistas más neutrales señalan que ese debate es tan necesario como interesante, y que lo que quieren decir Arriazu y De Pablo es que no se debe salir apresuradamente del cepo porque, en efecto, podría tener una consecuencia inflacionaria importante. Pero, al mismo tiempo, señalan la necesidad de pensar en el fin de las restricciones para la compra y venta de la moneda norteamericana. "El rebote de la economía de la un 100% con respecto al año parecesión actual no necesita el final del cepo, pero el rebote se agotará en seis meses. Después se requerirán inversiones y no habrá inversiones en dólares mientras exista un cepo que impide disponer libremente del dólar", explican.

Es raro que un economista que se cree merecedor del premio Nobel de Economía, como acaba de candidatearse Milei, no aprecie la con-



Milei y Caputo

tradicción entre el liberalismo y las restricciones en el mercado cambiario. Los economistas neutrales señalan, claro está, que la salida del cepo necesita de dos condiciones: una buena cantidad de reservas de dólares en el Banco Central y una brecha muy pequeña entre el dólar oficial y el blue. Ninguna de esas condiciones existe, hoy por hoy.

Las encuestas le son generosas al Presidente (es la fortaleza social que lo protege de la imponente debilidad parlamentaria) cuando la economía no muestra ninguna cifra buena, salvo la de la tendencia a la baja de la inflación. En los últimos días se conoció que el PBI cayó un 5,1% en el primer trimestre del año comparado con igual trimestre del año pasado. Pero cayó el 2,6% comparado con el trimestre anterior, el cuarto de 2023. La venta en los supermercados se derrumbó un 17,6% en abril con respecto al mismo mes de 2023 y un 3,3% respecto del mes anterior.

Los supermercados son el zócalo del consumo social; ahí están, fundamentalmente, los alimentos y los artículos de limpieza. El promedio en el primer trimestre del año de caida de las ventas en los supermercados fue del 13%.

En síntesis, el país vive una recesión que comenzó en noviembre pasado, después de una parálisis económica de doce años. Los únicos sectores de la economía que están muy activos son el campo (la producción de soja aumentó sado, arruinado por la sequía) y la producción de petróleo y gas. Las restricciones económicas siguen La preocupación aquejando, por el contrario, a la construcción, al comercio y a la industria metalúrgica. El problema consiste en que el campo y la energía son los sectores más dinámicos de la economía, pero también los que menos empleos ofrecen si se los compara con la construcción,

el comercio o algunas industrias metalúrgicas. Por eso, quizás, la preocupación social está virando en las encuestas de la inflación al temor a perder el trabajo.

## Sin alternativas

La otra razón de la conservación de las encuestas por parte de Milei es la falta de alternativas en el paisaje político. Si se mira bien lo que sucede en el resto de los partidos, la sociedad cuenta con poco y nada después de Milei. Un hombre solo contra un sistema político, como suele describir el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La colonización kirchnerista del peronismo parece definitiva, aun cuando la facción de Néstor y Cristina Kirchner ya haya mostrado su definitiva finitud. Los kirchneristas juegan a un fracaso rápido de Milei; suponen que un desastre urgente de la experiencia mileísta es lo único que podría reponerlos en el poder. De hecho, hace pocos días el senador nacional por Entre Ríos Edgardo Kueider,

Al Presidente, la sociedad le reconoce haber bajado los índices de inflación

¿La reactivación de la economía será el reclamo para el segundo semestre?

social varía de la inflación al temor a perder el trabajo

que votó a favor de la ley Bases en el Senado, señaló que tomó distancia del bloque peronista porque el kirchnerismo solo aspira a que Milei se vaya a su casa cuanto antes. Nadie lo desmintió. De otro modo, si Milei lograra estabilizar la economía y reactivarla, el kirchnerismo y el peronismo se alejarían del poder por un rato largo. Cristina Kirchner y sus seguidores lo saben.

¿Necesita Milei al kirchnerismo? Si analizamos lo que pasó en el Congreso con la Ley Bases, debemos concluir que no lo necesita. La Cámara de Diputados votó dos veces a favor en general de ese proyecto con más de 140 votos; la mayoría absoluta son 129 diputados. En el Senado, donde Milei tiene solo siete senadores, obtuvo 36 votos a favor en general de la Ley Bases, lo que le permitió el empate con el peronismoyel crucial desempatede la vicepresidenta Victoria Villarruel.

A pesar de los constantes insultos a la oposición, el Presidente puede decir que tiene un sector importante de la oposición dispuesto a ayudarlo a gobernar. Una profunda crisis se abatió sobre el radicalismo desde que la presidencia de ese partido disiente claramente de sus legisladores, pero la mayoría de los parlamentarios de la UCR votó a favor de la Ley Bases. Sucede lo mismo con Pro, aun cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está planteando un cisma dentro de un partido al que llegó hace poco tiempo; ahora está enfrentada con el fundador de esa organización política, el expresidente Mauricio Macri.

¿Hizo concesiones el Gobierno para llegar a esas votaciones? Desde ya que sí. "La política consiste en discutir las diferencias", dice Francos. Pero debe reconocerse que, a pesar del discurso confrontativo y a veces difamatorio del Presidente, este les ha hecho concesiones importantes a sus opositores. Fran-

cos solo no hubiera podido avanzar mucho con su vocación dialoguista. El solo ascenso de Francos de ministro del Interior a jefe de Gabinete señala a un Milei muy distinto del que aparece en público. Es probable que el jueves la Cámara de Diputados apruebe la Ley Bases con la insistencia definitiva de la reinstauración del impuesto a las ganancias y las modificaciones que pidió el oficialismo del impuesto a bienes personales. Los dos son objetivos fundamentales del Gobierno. La administración de Milei podría concederles a sus opositores la no privatización de Aerolíneas Argentinas, ese tótem intocable de la vieja Argentina. En definitiva, el Gobierno lograría la aprobación parlamentaria de la primera ley de la era Milei, que simbólicamente dice mucho más que su contenido. Sería la demostración de que un presidente casi sin Parlamento puede conseguir la aprobación de una ley clave.

Eso ocurriría a pesar de que Milei les dedicó palabras de furia a sus opositores hasta las vísperas de la votación. Sucede algo parecido con el Fondo Monetario Internacional, organismo decisivo para la Argentina, que es su principal deudor. Milei lo acusó de socialista y militante del Foro de San Pablo, una creación de la izquierda mundial para enfrentarse con el Foro de Davos, al director del Hemisferio Occidental del FMI, el chileno Rodrigo Valdés. Valdés no es socialista ni simpatizó nunca, que se sepa al menos, con el Foro de San Pablo; por el contrario, fue un ortodoxo funcionario económico del gobierno de Michelle Bachelety un alto ejecutivo de bancos privados internacionales antes de llegar a su actual cargo en el Fondo. Tergiversar la vida de los otros. con información incierta y sesgada, fue la práctica constante de una parcialidad política que los argentinos acaban de echar del poder. •

## Belliboni fue indagado durante tres horas por los casos de extorsión

**DENUNCIAS.** El líder del Polo Obrero no respondió preguntas sobre la acusación por el desvío de fondos y las facturas apócrifas

El líder del Polo Obrero (PO), Eduardo Belliboni, fue indagado ayer por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py. Está acusado de desviar fondos que recibía del Plan Potenciar Trabajo para financiar a su fuerza política. Belliboni estuvo al menos tres horas frente al juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita.

Según reconstruyó LA NACION, tanto Belliboni como María Isolda Dotti, una militante del PO conocida como Tango, que también fue indagada ayer, negaron las acusaciones por extorsión y coacción. Aunque a lo largo de sus declaraciones describieron cómo funcionaban los comedores y quisieron explicar varios de los hechos incluidos en la imputación, no hicieron alusiones a los cargos por la administración fraudulenta y las facturas apócrifas y optaron por no responder preguntas.

En sus descargos ante el juez y el fiscal, los dos hablaron de las dificultades que implica gestionar necesidades y dedicaron un punto

de sus declaraciones a describir las consecuencias que habrían sufrido por la cobertura mediática, según supo este medio. Belliboni habló de un fusilamiento mediático y apuntó contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la filtración de la información de las conversaciones telefónicas y de los chats, y dijo que la policía le reportaba a ella en lugar de al juzgado federal.

Con respecto a la imputación que pesa sobre Belliboni y Dotti por aplicar sanciones a los beneficiarios de planes (que fueron denunciadas de forma anónima a través de la línea 134), Dotti declaró que las sanciones existían, peroafirmó que eran por no trabajar, y no por no participar de las movilizaciones. También dijoque las listas en las movilizaciones era para través de un sistema de premios y cuidar a los manifestantes. Igual que losimputados del PO que declararon en las últimas semanas, Belliboni y Dotti dijeron que la toma de decisiones era asamblearia y democrática.

Además declararon que las listas de espera (para recibir alimentos o



Eduardo Belliboni, ayer, al ingresar a los tribunales de Comodoro Py

SANTIAGO FILIPUZZI

un plan social) se debían a que el dinero que recibían del Estado no alcanzaba, y que los comedores debían autogestionarse.

Desde temprano, en las inmediaciones de los tribunales de Comodoro Py se concentraron militantes piqueteros con banderas con la ins-

cripción "basta de persecución". En este expediente se investiga una presunta estructura extorsiva por la cual integrantes del PO, a castigos, coaccionaban a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo para asistir a movilizaciones.

querellante mediante una presentación que hizo el Ministerio de Capital Humano. El juez Casanello

unificó esa querella con la de Oficina Anticorrupción. Y anteayer admitió por separado a la Unidad de Información Financiera (UIF), que es un organismo estatal, autónomo, especializado en lavado de dinero.

Según la información que tiene la Justicia Federal, entre junio de 2020 y diciembre de 2022, el PO y la Cooperativa El Resplandor suscribieron un total de cinco convenios con la Secretaría de Economía al financiar actividad partidaria". Social, entonces a cargo de Emilio Pérsico. Constituidas como "unidades de gestión", recibieron un total de \$361.087.500 y asumieron las En esta causa el Gobierno ya es obligaciones de generar actividades para las cooperativas del plan, derendir los gastos comprometidos y certificar el cumplimiento del tra-

bajo por parte de los beneficiarios. Uno de los hechos bajo investigación es que con gran parte del dinerorecibido habría financiado las actividades partidarias del PO, brazo piquetero del Partido Obrero, tales como gastos corrientes de la agrupación, actividades de prensa, militancia y campaña electoral. Según la hipótesis del juez Casanello, "lo público se confundió con lo privado

Además del desvío de los fondos, se investiga la presunta extorsión a los beneficiarios, a quienes se les pedía ir a manifestaciones y pagar una cápita para poder asistir a los comedores. Otra es la producción de facturas apócrifas para presentar al Estado. •



FCA DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS ANUNCIA SU

## ACTO DE ADJUDICACIÓN N° 322 FONDOS JUNIO (10/07/2024)

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. con el objeto de comunicarles que el ACTO DE ADJUDICACIÓN correspondiente a Fondos JUNIO/2024 se llevará a cabo el día 10 de Julio de 2024 en Carlos M. Della Paolera 265 P.21, Ciudad Autónoma de Bs. As.

## Dia: 10-07-2024

08:30 hs: APERTURA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN.

•08:35 hs: CIERRE DE RECEPCIÓN DE OFERTAS DE LICITACIÓN para todos los grupos participantes.

Las ofertas de licitación deberán realizarse ingresando a www.fiatplan.com.ar y www.jeepplan.com.ar

El acto será transmitido vía streaming a través de dichas páginas web.

Con relación a las ofertas realizadas con Carta Compromiso, tendrán como fecha máxima para reemplazo por efectivo, hasta el día 17-07-2024 (sin excepción).

Los resultados estarán disponibles en las páginas web mencionadas a partir del día 16-07-2024.

Se informa a los Sres. Clientes que la terminal automotriz nos ha comunicado el cese de la fabricación del modelo RENEGADE 1.8L SPORT siendo reemplazado por la versión RENEGADE 1.8L SPORT AT6.

En función de ello y conforme con lo previsto en el Artículo 12 de las Condiciones Generales de la Solicitud de Adhesión, se adjudicará esta nueva versión. El porcentaje de variación del precio no excede el 20%.

Para aclaraciones o información adicional, favor de contactarse con su concesionario, o llamar gratis a FIATPLAN 0800-222-3428/JEEPPLAN 0800-333-5337.

FIAT PLANZIEEP PLANZ FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS. CARLOS MARÍA DELLA PAULERA 265 PISO 22. CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES. PLANES APROBADOS POR RES. LG.J. N° 398/97 Y 717/04 EN EL EXPEDIENTE N° 47.508 PLANES DE AHURRO PARA LA ADJUDICACIÓN DE LAS MARCAS FIAT Y JEEP POR SORTEO D LICITACIÓN, SUJETU A APPOBACIÓN DE CONDICIONES CREDITICIAS. LAS CUUTAS DEL PLAN SE DETERMINAN CON EL VALUR VIGENTE SEGUR EL PRECIO DEL VEHICULO A LA FECHA DE PAGO. EL PLAN DE AHORRO NO CONTIENE INTERESES Y SUS CUUTAS SIGUEN LA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS BENES. EL TUTULAR DE LOS DATOS PERSONALES TIENE LA FACULTAD DE EJERCER EL DERECHO DE ACCESO A LOS MISMOS EN FORMA GRATUITA EN INTERVALOS NO INFERIORES A SEIS MESES SALVO QUE SE ACREDITE UN INTERES LEGITIMO AL EFECTO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ART.14 HICISO 3 DE LA LEY IP. 25.326. LA DIRECCIÓN NACIONAL DE GATOS PERSONALES. ÓRGAND DE CONTROL DE LA LEY Nº. 25.326, TIENE LA ATRIBUCIÓN DE ATENDER LAS DENUNCIAS Y RECLAMOS QUE SE INTERPONGAN CON RELACIÓN AL INCLIMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. LA ENTREGA DE ALITOS IMPORTADOS QUE SE ADJUDIQUEN PUDRÍA VERSE DENORADA POR LA LINITACION DE LAS IMPORTACIONES POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN. FOTO NO CONTRACTUAL

# Pedido de justicia de los gobernadores por la AMIA

30 AÑOS. Firmaron un compromiso para esclarecer el atentado

## Jaime Rosemberg

LA NACION

"Tuvimos más éxito que el Gobierno con el Pacto de Mayo", ironizaba, orgulloso, uno de los principales dirigentes de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA). Se lo notaba feliz por la llegada de 15 gobernadores y tres representantes provinciales a la sede de Pasteur al 600, donde los mandatarios y la dirigencia comunitaria participaron del Encuentro Federal por la Memoria y firmaron un compromiso de apoyo al renovado pedido de justicia, a días de cumplirse 30 años del atentado terrorista a la antigua sede de la mutual judía, que se cobró la vida de 85 personas, con

más de 300 heridos. Según el texto consensuado entre los mandatarios provinciales y la AMIA, que encabeza Amos Linetzky, los firmantes se comprometen a "realizary apoyar la organización de actividades tendientes gente en la causa, y mantener el homenaje permanente a grupo terrorista Hamas. las 85 víctimas mortales de la masacre perpetrada el 18 de julio de 1994". A 30 años del atentado, no hay condenados ni detenidos, aunque sí una condena hacia la organización terrorista proiraní Hezbollah como autora material Pampa); peronistas hoy cer-faltazo.



Gobernadores de distintas fuerzas políticas

del ataque, y pedidos de captura vía Interpol de exyactuales funcionarios del régimen mán) y Raúl Jalil (Catamarde Teherán.

La búsqueda de adhesiones al compromiso preocupó a la dirigencia de la mutual judía desde hace meses. El gran rabino de la AMIA, Eliahu Hamra, se encargó de recorrer provincia por provincia para comprometer a los gobernadores. No se trataba de una empresa sencilla, en momena denunciar la impunidad vi- tos en que el Estado de Israel desarrolla en la Franja de Ga- no Cuneo Libarona. Particivivo el reclamo de justicia y za una durísima respuesta al

> El resultado fue un éxito: a partir de las 10.20, y a pesar de sus diferencias ideológi-

canos al gobierno nacional, como Osvaldo Jaldo (Tucuca), y mandatarios de Juntos por el Cambio, como los macristas Jorge Macri (ciudad de Buenos Aires) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), más los radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza), entre otros. Por el gobierno nacional asistieron el vicejefe de gabinete de Interior, Lisandro Catalán, y el ministro de Justicia, Mariaparon el embajador de Israel, Eyal Sela, autoridades comunitarias y dirigentes de partidos políticos nacionales. En algunos casos, las promesas cas, compartieron la reunión de asistencia no se cumpliegobernadores kirchneristas ron, como el riojano Ricardo como Axel Kicillof (Buenos Quintela, uno de los que pro-Aires) y Sergio Ziliotto (La metieron asistir y pegaron el

POLÍTICA | 11 LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024



Karina Milei, el 10 de junio, en una visita a San Nicolás

## Karina Milei busca tener el sello de La libertad Avanza en todo el territorio nacional

ESTRATEGIA. Intenta conseguir el reconocimiento del partido para no depender de un acuerdo con Pro en las próximas elecciones

#### Matías Moreno

LA NACION

Javier Milei enfoca su atención en dos aspectos que considera cruciales para el futuro de su gestión: la macroeconomía y la comunicación. Está convencido de que la preservación de su capital político depende tanto de su éxito en la cruzada para bajar la inflación como de la efectividad de su relato para imponerse en la batalla cultural frente al modelo estatista que simboliza el kirchnerismo. Es el algoritmo que aplica para gobernar. Por eso, delega en su hermana, Karina, y sus colaboradores una tarea esencial para cualquier proyecto de poder: el diseño de la estrategia y del andamiaje electoral del partido para competir en 2025.

Es que las próximas elecciones no solo serán el primer plebiscito que enfrentará su gestión, sino también la instancia que comenzará a definir los márgenes del Gobierno para implementar sus reformas.

Mientras escala el conflicto en Pro, los arquitectos oficialistas lidian con el desafío de conformar, en una carrera contra reloj, un partido que tenga personería jurídica y candidatos potables para defender a la Casa Rosada. Los Milei arman un rompecabezas para obtener la herramienta que le permita presentar en 2025 candidatos a senadores y diputados nacionales en todos los distritos.

Para obtener la representación nacional de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei y los Menem deben conseguir que la Justicia le otorgue el reconocimiento definitivo a la fuerza de los libertarios en, al menos, cinco distritos. Hasta ahora, la secretaria general de la UCR o el PJ. Pareja, subsecretario Presidencia no lo logró por diversas razones, que van desde mala praxis o falta de *expertise* hasta la resistencia de exaliados que fueron desterrados.

Los Milei enfrentan escollos judiciales en Santa Fe, Mendoza, Buenos Aires y La Pampa, entre otros distritos. En general, lidian

con discusiones sobre el sello v el uso del nombre del partido o impugnaciones a las fichas de adhesión o afiliación.

Pese a los últimos traspiés, los libertarios confian en que llegarán a fin de año con el reconocimiento del partido a nivel nacional. Ya tienen confirmados La Rioja, Salta y Córdoba, y avanzan con los trámites en Chubut, Mendoza, Capital, Buenos Aires y Santa Fe. Por lo tanto, los Milei y su tropa se entusiasman con la idea de llegar a la etapa de inscripción de alianzas y listas con el instrumento jurídico que les brinde total autonomía.

## La marca LLA

Milei se fijó como objetivo "instalar la marca" de LLA en todo el paísy competir en 2025 con el sello propio en cada distrito, más allá de los acuerdos estratégicos que cierreel oficialismo. No imaginan por ahora un acuerdo integral con sus potenciales socios, como Pro, que preside Mauricio Macri, en caso de que el Gobierno logre salir airoso de la recesión, sino que apuestan a negociar convenios individuales.

Por caso, Sebastián Pareja, armador de LLA en la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado del país, no solo mantiene diálogos frecuentes con Diego Valenzuela, promotor de la confluencia, sino también con Diego Santilli. "Diego no tiene la mochila de Macri, solo espera el momento", dicen. Santilli tiene un vínculo directo con el Gobierno, sin intermediarios. Y su futuro no depende de la decisión que tome el expresidente. Los libertarios también irán a seducir al intendente Marcelo Matzkin (Zárate) y se disponen a ofrecer "asilo" a jetes municipales de la de Integración Sociourbana, ya comenzó a liberar pagos y fondos para obras en el conurbano.

Entre tanto, el Presidente anhela repetir en 2025 el método que utilizó para incorporar a Bullrich o Luis Petri a su gabinete. Dicho de otro modo: cerrar pactos individuales con figuras rentables en las urnas y evitar una alianza partidaria que conlleve compromisos. "No les vamos a dar ni el 10%, ni el 20%, ni el 30% de la lista ni el quinto lugar. Si hay un candidato que mide en ese distrito, haremos un acuerdo individual", advierte uno de los estrategas políticos de los Milei. La nueva doctrina anticipa una guerra con Pro.

A sabiendas de que cuenta con menos de 40 diputados y siete senadores, el Presidente aspira a aumentar la cantidad de legisladores fieles para no quedar supeditado a las negociaciones con la oposición dialoguista. Por esa razón, allegados a Milei deslizan que no activará un diálogo con Macri para confluir, salvo que la situación económica y social se complique en los próximos meses por los efectos del brutal ajuste fiscal. "Javier no quiere ningún condicionante para la gestión", grafican.

Decididos a acelerar la construcción de una estructura nacional para mejorar la performance y disminuir los déficits de LLA de 2023, los Milei no se inquietan ante las que jas de gobernadores aliados a la Casa Rosada en las votaciones parlamentarias por el armado del partido oficialista en sus distritos. Por caso, avanzaron con la búsqueda de adhesiones y afiliaciones en Córdoba, Santa Fe, Salta, Chubut, Mendoza y Corrientes o la ciudad de Buenos Aires.

En el entorno de los Milei consideran que los pactos "parciales" para aprobar la Ley Bases en el Congreso no los restringen a la hora de caminar los territorios de los opositores cooperativos. Ponen la mira en Ignacio Torres y en el radical Maximiliano Pullaro, a quienes acusan de haber "mostrado los dientes" al Gobierno en momentos criticos, "Ellos hablan otro idioma", dicenen la Casa Rosada. Sin embargo, los libertarios descuentan que la madre de todas las batallas se librará en la Capital, la casa matriz de Pro. Especulan con tres candidatos para plantarse en la tierra santa del macrismo: Bullrich, Manuel Adorni o Karina Milei. •

## Un reclamo de la Iglesia por las villas reunió a dirigentes de Pro y de Grabois

CÁRITAS. Monseñor Ojea, Mario Quintana y Fernanda Miño compartieron un encuentro; advertencias por el avance del narcotráfico

## Javier Fuego Simondet

El obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Oscar Ojea, ocupó el centro de una mesa que reunió a exfuncionarios nacionales de orientaciones políticas distintas que compartieron un mismo reclamodirigido al gobierno de Javier Milei: la continuidad de obras y financiamiento para la integración sociourbana en las villas. Entre otros, el pedido aglutinó a dirigentes del macrismo, como el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana, y también a referentes vinculados a Juan Grabois, como Fernanda Miño, exsecretaria de Integración Sociourbana. El encuentro se desarrollóayer en un centro comunitario de hoy ofrecen un trabajo en limpieza Cáritas en Bernal Oeste, Quilmes, y allí se defendió la presencia barrial del Estado para frenar el avance territorial del narcotráfico.

En una charla denominada "Estado o narcotráfico. Conferencia sobre el valor de la integración sociourbana en los barrios populares", Ojea recordó la creación del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). "Estaban Mario Quintana, Carolina Stanley, los movimientos sociales y, en el medio, nosotros. Esa mesa fue un ejemplo de diálogo", introdujo. "Se terminó el relevamiento [de barrios populares]yarrojó 4416; en 2022, ya arrojó 5687", lamentó. Hoy son 6467.

"Es imperioso, cuidando los mecanismos de transparencia, que el Estado esté presente en nuestros barrios. De lo contrario, los entregamos al narcotráfico", alertó el titular del Episcopado. La semana pasada, estuvo al frente de una misa en la que se rindió homenaje a las mujeres que trabajan en comedores y se reclamaron alimentos al Gobierno.

Quintana, en tanto, dijo que no debe ser contradictorio el orden macroeconómico con las obras en las villas. "El Gobierno ha puesto el orden macroeconómico al frente de toda la Argentina", sostuvo, al destacarlo como un rumbo correcto, pero agregó: "Ese Estado tiene que tomar decisiones. ¿Cómo se llega al superávit fiscal? Seguro que no es cortándole al que más necesita".

El exvicejefe de Gabinete del gobierno de Cambiemos destacó que "fue con apoyo de [Mauricio] Macri" la creación del FISU (Fondo de Integración Sociourbana). Planteó que los montos de pérdida de Aerolíneas Argentinas o de subsidios a industriales de Tierra del Fuego donde se mantiene un régimen especial-podrían paliar la necesidad de urbanizar villas.

Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) con base en la villa La Cava, de San Isidro, reclamó financiamiento para el FISU, un fondo que tuvo a su cargo y que está bajo la lupa del Gobierno. "Que vuelva a financiarse y que no se hagan diferencias políticas", pidió. "El mal se va naturalizando. Los narcos que hacían narcomenudeo de edificios que los mismos narcos hacen en los barrios, o financian una olla popular", sostuvo.

En la mesa también se ubicaron Sebastián Welisiejko (exsecretario de Integración Sociourbana entre 2018 y 2019), Juan Maqueira (director ejecutivo de la ONG Techo), Carlos Tissera (obispo de Quilmes y presidente de Cáritas Argentina), Gustavo Carrara (obispo auxiliar de Buenos Aires y vicepresidente de Cáritas) y Romina Segovia, coordinadora del centro comunitario San Francisco de Asís, sede de la charla. Entre el público, estuvieron la exministra porteña de Desarrollo Humanoy Hábitat María Migliore, religiosos y dirigentes sociales.

"Hay que empezar a pensar cómo pagamos estas cosas. El FISU fue nutrido del impuesto PAIS, pero eso se corta", afirmó Welisiejko. Maqueira dijo que "hay tristeza porque no está financiada como en otro momento la propuesta de integración sociourbana".

"Me parece luminosa la idea de hacer dialogar la macroeconomía con la necesidad de los barrios populares", rescató, a su turno, Carrara. "Si vamos a El Salvador para ver las cárceles para las pandillas, estamos llegando tarde. Necesitamos políticas de prevención para que no haya pandillas", dijo, al apelar en su discurso al viaje que la semana pasada hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a El Salvador. •

SANTIAGO FILIPUZZI



Quintana, Miño y Ojea, entre otros, ayer, en Bernal

# Comienza el juicio por el intento de asesinato a Cristina Kirchner

MAGNICIDIO. La fiscalía acusará por tentativa de homicidio agravado a los detenidos; se exponen a una pena de entre 13 años y 4 meses a 20 años; podrían incluir el delito de femicidio

#### Hernán Cappiello

LA NACION

Un año y diez meses después de que intentaran matar a la expresidenta Cristina Kirchner de un tiro en la cabeza, Fernando Sabag Montiel y su novia Brenda Uliarte comenzarán a ser juzgados hoy, acusados de tentativa de homicidio calificado, que los expone a una pena de entre 13 años y 4 meses de mínima a 20 años de prisión de máxima.

Los acompañará en el banquillo de lo acusados el jefe de ambos en el emprendimiento de la venta de copos de algodón de azúcar coloreados Nicolás Gabriel Carrizo, acusado de ser participe del intento de asesinato.

El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Federal 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari. La acusación correrá por cuenta de la fiscal general Gabriela Baigún, que acusará por intento de homicidio calificado por alevosía, es decir, aprovechándose de la indefensión de la expresidenta, con la intervención de dos o más personas, y el uso de arma.

La fiscal Baigún dijo a LA NACION que estudia si es posible aplicar una agravante de género por tratarse de un intento de femicidio.

La expresidenta es querellante en el caso, con sus letrado José Manuel Ubeira y Marcos Alzabal.

Cristina Kirchner planteó desde un principio que hay más responsables del intento de asesinato. En esa senda acusó al exdiputado de Pro Gerardo Milman de intervenir en el ataque de alguna manera y al grupo de ultraderecha Revolución Federal de instigar la actuación de los autores materiales. Sin embargo, nada de esto se probó y no es materia del juicio.

La fiscal Baigún dijo que espera llegar a la verdad y que quede claro si son estas tres personas las responsables o si hay otros involucrados. "Yo no creo en las hipótesis de la querella, no prejuzgo, no me corresponde; el fiscal de primera instancia Carlos Rívolo tiene otra parte de la

#### LOS TRES ACUSADOS

#### Brenda Uliarte

TENTATIVA DE HOMICIDIO

De 23 años al momento del atentado, fue criada por su abuela paterna desde los 6, cuando su madre, Máxima, se mudó a Tucumán, y tiene una historia marcada por diversas tragedias, incluida la muerte de un hijo a las pocas semanas de nacer. Dos semanas antes del atentado contra Cristina Kirchner, participó de una marcha organizada por el grupo radicalizado Revolución Federal frente a la Casa Rosada con antorchas y una guillotina de madera.



Nacido en Brasil, había llegado a la Argentina en 1993 con su madre, Viviana Sabag, que falleció en 2017. No tenía vínculo con su padre, Fernando Ernesto Montiel Araya, un chileno detenido en varias ocasiones en Brasil por hurto y peculado. Formaba parte de un grupo que vendía copos de azúcar. Cobraba 60.000 pesos por el alquiler de una casa en

Villa del Parque.

Nicolás Gabriel Carrizo
TENTATIVA DE HOMICIDIO

Era una suerte de líder del grupo de vendedores de algodón
de azúcar porque era el dueño
de la garrafa que utilizaban
Sabag Montiel, Uliarte y los
demás para fabricar los copos.
Quedó detenido dos semanas
después del atentado, cuando
se presentó en los tribunales
de Comodoro Py para retirar
su celular. En su teléfono había
mensajes que demostraban
su conocimiento de la planificación para atentar contra la
vicepresidenta.



causa abierta; si es así es porque cree que puede haber alguien más en el hecho, y yo espero poder colaborar con él a partir de lo que salga de este debate", dijo la funcionaria.

También es materia de investigación la custodia de Cristina Kirchner, que no actuó con el profesionalismo esperado y no logró evitar que el atacante gatillara sobre la cabeza de la expresidenta. La bala no salió porque el arma no estaba amartillada.

Sabag Montiel es representado

por la defensora oficial María Fernanda López Puleio, cuya estrategia pone en duda si el acusado está apto para enfrentar un proceso penal. La defensa de Carrizo está en manos de Gastón Marano y Uliarte es asesorada por Alejandro Cipolla.

Las defensas buscarán probar por un lado la inimputabilidad de Sabag Montiel y por el otro que el arma que usó para dispararle a la cabeza a la expresidenta no estaba apta para disparar porque no estaba montado el proyectil en el cañón, con lo que por más que apretara el gatillo, la bala nunca saldría.

Brenda Uliarte buscará despegarse de las decisiones de su novio. Pero la tiene difícil porque hay mensajes entre ambos sobre el intento de asesinato y videos que la ubican cerca de la escena del crimen. Castillo, acusado de ser partícipe secundario, la tiene más fácil aunque hay mensajes telefónicos que lo ligan al intento de homicidio y a la pareja. Todos están presos esperando este juicio por el que desfilarán 277 testigos, incluida Cristina Kirchner como la víctima. Las audiencias tendrán lugar los miércoles de 8 a 14 con lo que se estima que todo el proceso sea larguísimo, por lo menos un año, si es que no se colocan más audiencias otros días de la semana o se extiende el horario.

Una de las pruebas que se podrían conocer en el juicio es el contenido del teléfono de Sabag Montiel. Apenas le fue secuestrado el aparato se realizó una operación de extracción de la información que estuvo a cargo de la PSA y la Policía Federal, pero algo falló y quedó bloqueado.

Ahora, los especialistas en tecnología del Ministerio Público Fiscal realizaron con otro aparato, no el de Sabag Montiel, una prueba para saber las posibilidades de realizar un reseteo del celular y fue exitosa. El equipo de peritos ya está en condiciones de efectuar el mismo procedimiento sobre el teléfono de Sabag Montiel. Hay una sola oportunidad, si sale mal se perderá definitivamente la información.

Si bien no hay certeza de que pueda adquirirse la información del celular del imputado, existen serias posibilidades para que pueda hacerse, dijo la fiscal Baigún, que apuesta a que el contenido complete la prueba, ya abundante.

Solo el primer día del juicio las cámaras de TV podrán registrar lo que ocurre dentro de la sala, que será transmitido por YouTube. Esedía se leerá el auto de elevación a juicio. la acusación fiscal, se analizarán las cuestiones previas y luego se invitará a los acusados a prestar declaración indagatoria para defenderse de lo que escucharon. Pueden negarse y declarar más adelante. Una vez que empiecen a declarar los testigos, solo podrá acceder al contenido el público que esté en la sala de audiencias. Además, se dispuso un importante operativo de seguridad en Comodoro Py 2002.

Cristina Kirchner llegaba a su casa edificio, donde vivía en ese momento, en la esquina de Montevideo y Juncal, cuando la esperaba un enorme grupo de seguidores tras ser condenada a 12 años de prisión por asociación ilícita y defraudación al Estado en la causa Vialidad. Cuando estaba a metros de la puerta, Sabag Montiel se acercó y le apuntó en la cara con una pistola Bersa calibre 32, que gatilló al menos una vez, pero la bala no salió. En la lista de los 277 testigos figuran custodios, militantes, psicólogos y peritos. •

## Detectan una fábrica de certificados truchos en Río Negro

FRAUDE. El gobierno denunció que se vendían decenas de permisos apócrifos en dependencias del Estado; cesantean a una médica

#### Paz García Pastormerlo PARA LA NACION

SAN CARLOS DE BARILOCHE.—El gobierno de Río Negro cesanteó a una médica de General Roca luego de que el gobernador Alberto Weretilneck denunció a diversos profesionales por falsificación y defraudación al Estado, a través de certificados truchos, que permitían ausentarse del trabajo sin motivo.

El mecanismo, que ocasionó un millonario perjuicio para el Estado, fue advertido en varias localidades.

"La Junta de Disciplina resolvió por unanimidad su cesantía, tras constatar que la profesional, quien había solicitado licencia por accidente de trabajo, emitió 65 certificados en ese período, lo que constituye un uso indebido de la licencia y un incumplimiento de las normas", informó el gobierno provincial.

La médica cesanteada es Claudia Alejandra Elisandro (pediatra), que trabaja en el Hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca. Se la acusa de varias faltas graves, incluso su propia inasistencia injustificada a trabajar entre el 1º de febrero hasta el 29 de marzo de este año. Durante ese período, la médica no dio ninguna justificación válida para su ausencia, lo que llevó a la Junta de Disciplina a tomar medidas.

Elisandroabandonó el tratamiento médico indicado por la aseguradora de riesgos del trabajo (ART) Horizonte. Eso también constituye una falta grave a sus obligaciones laborales y profesionales, se explicó.

"Entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, los dos médicos de General Roca y Villa Regina que denunciamos ante la Justicia, entregaron 472 certificados a trabajadores de la Policía de Río Negro, del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud. Operaban en distintas localidades de la provincia y emitian los certificados a través de WhatsApp,

sin consulta previa", denunció Weretilneck en su cuenta de X.

"Esto se traduce en 6602 días no trabajados que a la provincia le insumieron un costo de más de \$400 millones-agregó el gobernador-. Este es el monto que tuvimos que pagar todos los rionegrinos por personas que lograron licencias ilegales y no se presentaron a trabajar como corresponde. Cuando hablamos de falsificación de certificados, también hablamos del impacto económico negativo que tienen este tipo de conductas para el Estado provincial. Vamos a seguir hasta que los médicos que tenemos bajo investigación pierdan su matrícula profesional, no vamos a permitir que ejerciendo ilegalmente sigan perjudicando al Estado y a todos los rionegrinos".

A su vez, Tania Lastra, secretaria de la Función Pública, confirmó que detectaron muchos empleados que estaban siendo atendidos por el mismo médico en distintas ciudades de Río Negro. Agregó que, en el marco del control del ausentismo en dependencias del Estado, encontraron "una fábrica de certificados médicos que eran vendidos a los agentes públicos que los solicitaban".

Lastra contó que las Juntas Médicas de la provincia están bajo el ala del área de la Función Pública, y a través de ellas se encendieron las primeras alarmas: en algunos casos se emitían hasta 20 o 30 certificados por día, afirmó.

"Los certificados tenían un precio según la cantidad de días que indicaban y también según la especialidad o patología. Los certificados psiquiátricos eran de los más caros", agregó Lastra. Recientemente, el gobierno provincial puso el ojo en la cantidad de certificados que llegaron a las áreas de recursos humanos de cada ministerio, lo que provocó un marcado ausentismo en los lugares de trabajo.

"El ausentismo hace que se resien-

tan servicios como los de Salud, Seguridad y Educación, por ejemplo", aseguró Lastra.

Y explicó el mecanismo correcto de los certificados médicos: "Si el certificado supera las 72 horas de tratamiento, la Junta Médica debe hacer un monitoreo, llamar al empleado que lo presentó, convocarlo a que se apersone en la Junta Médica y, eventualmente en algunos casos, ir hasta el domicilio a constatar el hecho que se notifica en el certificado".

A mediados de este mes, Weretilneck denunció a médicos por falsificación y defraudación. Se detectaron más de 20 profesionales involucrados en la emisión de certificados
médicos ilegales y también se hallaron numerosos casos de empleados
públicos que presentaron autorizaciones médicas adulteradas o falsificadas. "Serán denunciados por el delito de adulteración de documento
público", advirtieron en el gobierno
provincial. •

ECONOMÍA 13 LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

DÓI.AR

## **ECONOMÍA**

Edición de hoy a cargo de Francisco Jueguen y José Luis Brea www.lanacion.com/economia | @LNeconomia | Facebook.com/lanacion economia@lanacion.com.ar

| \$948,55  | ▲ (ANT:\$947,73)                   | Euro                                                                                                                                  | \$973,90                                                                                             | ▼(ANT: \$974,36)                                                                                                        |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| \$1312,66 | ▼ (ANT: \$1313,69)                 | Real                                                                                                                                  | \$166,89                                                                                             | ▼(ANT: \$168,56)                                                                                                        |
| \$909,00  | ▲ (ANT:\$908,50)                   | Reservas                                                                                                                              |                                                                                                      | ▲ (ANT: 29.705)<br>en millones de US\$                                                                                  |
|           |                                    |                                                                                                                                       | ,                                                                                                    | en rimores de dog                                                                                                       |
|           |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                         |
|           | \$1312,66<br>\$909,00<br>\$1365,00 | \$948,55 ▲ (ANT:\$947,73) \$1312,66 ¥ (ANT:\$1313,69) \$909,00 ▲ (ANT:\$908,50) \$1365,00 ▲(ANT:\$1330,00) \$1484,00 ▲(ANT:\$1483,20) | \$1312,66 ▼ (ANT: \$1313,69) Real  \$909,00 ▲ (ANT: \$908,50) Reservas  \$1365,00 ▲ (ANT: \$1330,00) | \$1312,66 ▼ (ANT: \$1313,69) Real \$166,89<br>\$909,00 ▲ (ANT: \$908,50) Reservas 29.781<br>\$1365,00 ▲(ANT: \$1330,00) |

Incertidumbre | CRECE EL NERVIOSISMO EN EL MERCADO

# El dólar blue aumentó \$35, cerró a \$1365 y la brecha cambiaria ronda el 45%

Es un nuevo récord nominal en un escenario de mayor demanda por el cobro del aguinaldo y tasas negativas en términos reales; los dólares financieros tuvieron cierres dispares

#### Melisa Reinhold

LA NACION

El dólar blue volvió a ser el protagonista de la jornada. En un escenario de mayor demanda por el cobro del aguinaldoy frente a tasas de interés en pesos que son negativas en términos reales, registró ayer una suba de \$35 y quebró su récord nominal. Las cotizaciones financieras presentaron variaciones dispares en una semana marcada por la posible sanción definitiva de la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados.

En las "cuevas" y "arbolitos" que operan en la City porteña, el blue se vendió a \$1365, el valor nominal más elevado del que se tenga registro. Se trató de un incremento diario de \$35 (+2,6%), mientras que en lo que va de junio ya acumula un avance de \$140 (+11,4%).

"Si bien nos encontramos en una etapa del año en la que la cotización de la divisa norteamericana tiende al alza por el cobro del aguinaldo, también se pueden mencionar otros motivos para comprender la suba. Uno de ellos son las tasas reales negativas de los plazos fijos [2,9% mensual, con una inflación que en junio posiblemente se ubique por encima del 5%]. También aporta incertidumbre la decisión que tomará el Gobierno con relación al crawling peg del 2% del tipo de cambio oficial mayorista. Si bien oficialmente se anunció que no se modificará esta política, el mercado no termina de creerle. Más teniendo en cuenta la sugerencia del FMI de



En lo que va de junio, el dólar blue ya subió \$140, un incremento de 11,4%

acelerar el proceso de devaluación, también desmentido por el oficialismo", enumeró Ignacio Morales, analista de Wise Capital.

De todos modos, en los primeros seis meses del año el blue subió \$340 (+33,2%), cuando la inflación fue del 71,9% hasta mayo. Esto se debió a que la cotización operó prácticamente sin variaciones entre febrero y mediados de mayo, una pax cambiaria que se interrumpió cuando el Banco Central (BCRA) recortó la tasa de interés al 40% nominal anual, y empujó a los inversores a dolarizar sus carteras.

"En los primeros meses del año,

la inflación voló y el dólar se mantuvo bastante quieto. En esta segunda parte del año se van a acortar esas diferencias. El blue está siendo punta en esta suba, a diferencia de las otras veces, en las que avanzaban los financieros. Estimamos que esto es porque hay cepo sobre los financieros, lo que impide a muchos jugadores importantes acceder, y no presiona tanto al alza. Y además está el dólar blend, el 20% de las exportaciones se liquida en ese mercado financiero y estamos en la mejor época de liquidaciones. Entonces, se retiene la demanda, se incentiva la oferta", dijo el ana-

lista financiero Christian Buteler.

En la jornada, los tipos de cambio financieros operaron dispares. El dólar MEP se ofreció a \$1308,99. unos\$13,77 más que el cierre previo (+0.7%), lo que lo llevó a quebrar un nuevo récord nominal. En cambio, el contado con liquidación (CCL) cotizó a \$1312,66, una caída diaria de \$1 (-0,1%).

Esta cotización depende también de las liquidaciones de los exportadores, que pueden canalizar un 20% de sus ventas al CCL. Este esquema, que generó disputas entre el Gobierno y el FMI por su eventual finalización, incrementa la oferta en este

mercado y ayuda a mantener controlado el precio. El 80% restante se liquida al tipo de cambio oficial.

"El foco en el corto plazo seguirá sobre los flujos de liquidación de exportaciones, en un contexto en que siguen por debajo de los niveles de abril, lo que implica menor oferta de dólares en un marco de tasas nominales más bajas que reducen el atractivo del carry trade. Es clave para el Gobierno poder contener eventuales presiones cambiarias, dado que una escalada en estas podría conllevar presiones tanto sobre precios como sobre brecha cambiaria, incrementando expectativas de devaluación, pese a que el Gobierno dice que mantendrá el crawling peg de 2% mensual", dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

El tipo de cambio oficial mayorista cerró ayer la jornada en \$910,50, el equivalente a una microdevaluación de \$1,50 (+0,2%). Desde la devaluación de mediados de diciembre, el BCRA adoptó la decisión de mover esta cotización al 2% mensual, política que continúa al día de hoy. En el año, acumuló una suba del 12,5%, lo que expandió la brecha frente al CCL al 44.4%

Por otro lado, la Bolsa porteña rebotó ayer 0,7%. En el panel principal, que está conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, se destacaron los papeles de Sociedad Comercial del Plata (+5,2%), BYMA (+2,8%), Edenor (+2,2%) y Grupo Financiero Valores (+2,2%).

"De cara a esta semana, el mercado mirará de cerca la continuidad en las negociaciones para la aprobación final en Diputados de la Ley Bases y el paquete fiscal. Es importante para el Gobierno lograr aprobar los cambios en el impuesto a las ganancias y Bienes Personales, estos ingresos implicarían un apoyo fundamental en un año en que la recesión viene impactando de lleno en los ingresos tributarios en términos reales (excluyendo retenciones e Impuesto PAIS)", agregó Franco.

Los bonos del último canje de deuda operaron en terreno negativo. Los Bonares retrocedieron 1,62% (AL35D) y los Globales, 3,35% (GD41D). El riesgo país terminó el día en los 1440 puntos (-0,21%). •

## Arriazu: "No hay condiciones para abrir el cepo cambiario"

El economista dijo que si se eliminaran las restricciones de capitales ahora podría haber una hiperinflación

#### Gabriela Origlia PARA LA NACION

CORDOBA. - "No hay condiciones para abrir el cepo; si lo hago, hay hiperinflación. Hayque ir gradualmente hacia la apertura. Necesariamente hay que eliminarlo, pero hay que saber cuándo; hay que ir saliendo de a poco, permitiendo gradualmente transacciones libres. Decirque no se

puede crecer con el cepo no escierto, aunque claramente hay que solucionarlo. El gran peligro es que se quiera salir muy rápido y [el Gobierno] se equivoque", dijo ayer Ricardo Arriazu en una exposición en esta ciudad. El economista consideró que fue un "error" bajar la tasa de interés "demasiado rápido", lo que determinó una suba de la brecha cambiaria.

Después de decir que los salarios están recuperándose al igual que los créditos, uno de los economistas más escuchados del país estimó que el piso del PBI habría sido en marzo, cambiando la tendencia, aunque sigue por debajo de 2023. En el caso

del consumo, ese piso estaría "entreabrily mayo". Con todo, proyectó que un repunte en "V" es "muy dificil y en 'U', muy probable"

Observó que el riesgo país "no va a caera 800 [puntos básicos] hasta que llos políticos no demuestren que están a favor de hacer los cambios". Consideró que esa baja es clave para que el país pueda volver en 2025 a los mercados voluntarios de crédito. "El mundoquiere que la Argentina cambie, no que un presidente cambie, y eso tiene que ver con lo que pasa en el Congreso y en la oposición. Lo que quiere el mundo es que la Argentina se vuelva sensata", sintetizó.

Arriazu está entre los pocos economistas escuchados por el establishmentqueapoyanelritmodel2% mensual de devaluación que aplica el gobierno de Javier Milei. De hecho, el Presidente lo exceptuó de sus críticas periódicas a quienes le realizan observaciones. "No todos cometen este error. Arriazu dice que la Argentina, si se estabiliza, dada la estructura fiscal que tiene, va a convivir con una moneda muy apreciada", dijo.

En la disertación, se comparó a sí mismo "con el gallego que va a contramano por la Avenida del Libertador". Se presentó ante empresarios en Córdoba, invitado por S&C Inver-

siones. En su charla titulada "Progresos en el programa económico argentino en un mundo conflictivo, pero más equilibrado", volvió sobre el hechode que "si cambia el crawling peg, cambia el programa. Hay que asegurarse de que, sin devaluar, se logreser competitivo", reiteró, y describió que cuando se le consulta y la gente dice que el tipo de cambio está "atrasado", lo hace porque lo compara con "sus aspiraciones".

Subrayóque"parapararlainflación hay que parar la calesita de precios relativos"; estimó una suba de precios del 5,5% en junio para después ir convergiendo a la tasa de devaluación.

14 | ECONOMÍA LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

## Dólar, actividad, cepo y consumo son los próximos desafíos de la gestión de Milei

**EXPECTATIVAS.** En el primer semestre el Gobierno logró desacelerar la inflación e hizo el ajuste fiscal; hacia adelante, los analistas señalan algunas luces de alerta

#### Esteban Lafuente

LA NACION

Luego de un semestre en el que hubo al principio una brusca aceleración y una posterior caída de la tasa de inflación, además de una retracción en el nivel de actividad y un desplome en los ingresos y el consumo, el Gobierno enfrentará la segunda mitad de 2024 con la esperanza de mantener el freno en la inflación para permitir una recuperación. Mientras tanto, los economistas advierten por la evolución de la política cambiaria y sostienen que la salida del cepo es clave para el eventual repunte de la actividad.

El valor del dólar es una de las variables claves que miran las empresas, los mercados financieros, el Gobierno y hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI). El organismo planteó en reiteradas ocasiones sus advertencias con respecto a la apreciación cambiaria. Y explicitó sus posturas en relación con el punto final para el esquema 80/20 de los exportadores, y la necesidad de ajustar la política monetaria y cambiaria para salir del cepo cambiario.

Tras la devaluación inicial que hubo en diciembre, el Gobierno implementó el crawling peg, que determina una suba del dólar a un ritmo de 2% mensual. En la gestión se aferran a ese esquema como una de las premisas claves del propio manual económico.

"Me preocupa la película, no la foto", graficó el exministro de Economía Hernán Lacunza al analizar esta variable. Hoy el tipo de cambio real multilateral, según un índice elaborado por el Banco Central (que coteja la evolución del peso frente a una canasta de monedas), está en 89 puntos luego de haber tocado los 160 tras la devaluación de diciembre, un valor que en la serie en cuestión se ubica incluso por debajo del nivel de agosto de 2023, antes de la devaluación del exministro Sergio Massa.

En este sentido, Lorena Giorgio, economista jefa de Equilibra, advierte por los "signos de agotamiento" del crawling peg actual, tras señalar que el Banco Central tuvo dificultades para sumar reservas internacionales en las últimas semanas, aun en el pico estacional de liquidación de divisas del agro. "Hoyacelerar el ritmo del crawling peg podría ser contraproducente para el Gobierno por el lado de los precios y de las expectativas. Por eso, proyectamos algún tipo de corrección cambiaria hacia fin de año", comentó.

La luzamarilla sobre la cuestión cambiaria se traslada a la dinámica del sector externo y a la (in)capacidad reciente del Banco Central para acumular reservas. Tras la última aprobación dada por el FMI en la revisión de cómo va lo

acordado, se ajustaron hacia adelante las metas de reservas. Ahora se descuenta una caída en las tenencias netas del organismo para lo que resta del año. En lo que va de la gestión Milei, el Banco Central compró más de US\$17.000 millonesy, entre ventasy pagos de deudas e importaciones, pudo revertir la tenencia negativa al 10 de diciembre (-US\$11.500 millones) y mostrar un saldo neutro al cierre de esta edición (las brutas quedaron en US\$29.944 millones).

"Los números del FMI dicen que el Banco Central va a perder US\$3000 millones en el tercer trimestre y que va a recuperar US\$500 millones en el cuarto. La gran pregunta de este esquema es cómo cierra el sector externo", dice el economista Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go, que proyecta una caída del PBI de entre 3,4% y 4,7% este año.

La baja de la inflación, desde el picode 25,5% en diciembre hasta el 4,2% en mayo, es el principal logro que celebra el Gobierno. Fueron factores a favor el "ancla cambiaria" del crawling peg y la decisión de postergar aumentos de tarifas, que sí se aplicaron este mes y que, por lo tanto, podrían hacer que se interrumpa la serie de cinco meses consecutivos de desaceleración de la suba de precios.

"Vemos un 160% en el año porque esperamos un salto cambiario en el momento en que se abra el cepo", dice Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews. "No creemos que vaya a caer hasta el 4% mensual, porque la inercia juega y los salarios también y, además, se seguirá con el ajuste de tarifas", agrega el economista.

El nivel de actividad es el dato negativo, con proyecciones para 2024 que son peores a las que se manejaban a comienzos de la gestión. Según sus últimas estimaciones, el FMI y el Banco Mundial proyectan una caída del 3,5% para todo el año. Si se excluye el efecto del agro, que tiene un rebote tras la sequía de 2023, la caída esperada para 2024 es del 6%.

"Salir del cepo es lo único expansivo que tiene para hacer este año el Gobierno. Y el gran nudo a resolver es cómo encarar eso, eliminar el impuesto PAIS, y que el ajuste no sea cepodependiente", resume el economista de Consultora Ledesma Gabriel Caamaño, al analizar la dinámica del nivel de actividad y el factor que podría generar un mayor ingreso de divisas via inversiones.

El escenario actual tampoco permite proyectar un semestre de fuerte rebote para el consumo. Es el principal componente del PBI y hoy muestra un contexto de debilidad, asociado a la inflación y a la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, dos variables claves para las que no habría un fortalecimiento de corto plazo.



Caputo repartió críticas al kirchnerismo y al periodismo

CAMARCO

## Caputo dijo que bajará el 90% de los impuestos al final del mandato y relativizó la suba del dólar blue

convención. Afirmó que el tipo de cambio solo aumentó 10% en seis meses y lo comparó contra el gobierno anterior; "el camino no es devaluar", insistió

## Ignacio Grimaldi

LA NACION

El ministro de Economía, Luis Caputo, prometió ayer que el Gobierno bajará el 90% de los impuestos para el final del mandato del presidente Javier Mileiy pidió a los empresarios que apuesten al modelo. "Para los devaluadores seriales: el camino no es devaluar, sino bajar fuertemente la carga impositiva. La Argentina necesita bajar el 90% de los impuestos: Ingresos Brutos, el impuesto al cheque, el doble IVA", enumeró el jefe del Palacio de Hacienda.

Al clausurar la Convención de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), que se realizó en el predio de la Rural en Palermo, bajo el lema "Constructores de diálogo", Caputo también relativizó la suba del dólar blue de los últimos días, que llevó la brecha con el oficial al 45%. "Eltipodecambiosubió10%en 6 meses. Al gobierno anterior se le fue de 60 a 1200 pesos. No hay más periodistas llorando en televisión: en esos cuatro años se les fue la sensibilidad social; a 1000 les alcanzaba la plata para ir con sus familias a Qatar al Mundial", señaló el ministro, sumándose a las periódicas críticas del Presidente a los medios.

"En este gobierno jurás por Dios, por la Patria y el equilibrio fiscal", definió uno de los hombres que representaron al oficialismo, y que en la Rural estrechó manos con el titular de Camarco, Gustavo Weiss. Precisamente él, mientras lo escuchaba Caputo, sostuvo que el control del gasto público y la consecuente parálisis de las obras provocaron "un duro y contundente golpe" al sector. Minutos después, el ministro no esquivó la crítica sobre "cuándo llega la recuperación" y recordó el punto de partida desde que comenzó su gestión: "Entendamos que cuatro años más de kirchnerismo no nos llevaban a Alemania, sino a Venezuela".

En el evento que reunió a los principales empresarios de la construcción sobrevoló una dico-

tomía que, casi como un Boca-River, planteó: "obra pública o ajuste fiscal". De ese debate participaron empresarios, gobernadores y el propio Caputo. En ese sentido, explicó que "había que tomar medidas muy importantes, dolorosas pero necesarias". De esta manera, el ministro intentó transmitir la idea de que el equilibrio fiscal es "la base" para todo lo demás.

Una mirada similar expresó en un panel anterior el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, quien dijo que "el equilibrio fiscal es condición sine qua non". Aunque también advirtió que solo con eso no alcanza para tener crecimiento.

A propósito de la necesidad de reactivar obras de infraestructura, el gobernador cordobés, Martín Llaryora, fue más taxativo: "Si vos creés que es posible desarrollarse sin obra pública, estamos en problemas".

Estamultiplicidad demiradas alimentó a un auditorio empresarial ansioso de escuchar definiciones sobre la llegada de la recuperación. De hecho, el pasaje en el que más aplausos se escucharon fue cuando el sindicalista de la Uocra Gerardo Martínez, muy enfáticamente, pronunció: "Es el momento de demostrar que estamos en condiciones de llevar a cabo las obras que el país necesita en forma inmediata".

En la previa, Weiss adelantaba que "la pregunta que se hace el sector es cuándo llega la recuperación". Para la Camarco, la obra pública resulta indispensable en la búsqueda de esa reactivación, y eso necesita inversión del Estado. Un importante empresario, sentado en las filas de adelante, declaró que, según su visión, el discurso de Caputo dejó traslucir que "prioriza el equilibrio fiscal por sobre la obra pública". En contraposición, otro representante del sector se mostró más comprensivoy describió que "el Gobierno se encuentra en su curva de aprendizaje", en relación con la administración del impacto del ajuste.

Según enumeró Martínez, en

el sector sindical contabilizaron 130.000 bajas de puestos de trabajo. Los números de Weiss indican 100.000, aunque aclara que ese cálculo no contempla los empleos indirectos que genera la construcción.

Las palabras del ministro estuvieron teñidas por una cuota de realismo: "Milagros no se pueden hacer, salir de esas macanas (en relación con las políticas kirchneristas) no es gratis". Caputo le pidió al sector privado que confie en el compromiso del Gobierno, en el cambio depaís que impulsay, a largo plazo, prometió la reducción del "90% de los impuestos" para el fin del mandato. "Ese es el camino", definió.

Si bien el ministro hizo hincapié en ordenar la macroeconomía para que con el superávit se inicie el sendero de baja de impuestos, su discurso incluyó una mención alcorto plazo directamente vinculada con el traspaso de obras en favor de las provincias.

En ese sentido, enumeró que el Gobierno trasladó a las jurisdicciones subnacionales unos 900 proyectos. Para el Ejecutivo, ese parecería ser el camino más próximo de reactivación. Para Weiss, "hasta que las provincias las ponen en marcha pasa un tiempo".

El titular de Camarco fue duro al afirmar que "la falta de perspectivas ensombrece el panorama". Pese a eso, los representantes del Gobierno defendieron la política de traspaso. Más temprano, el secretario de Obras Públicas, Luis Giovine, detallóquemásde2000 obras formaban parte de convenios entre la Nación y provincias o municipios. Esos proyectos, en palabras de los funcionarios, "sonmenores" y no ameritan el financiamiento del Ejecutivo. Giovine mostró fotos de ellos. Se trata de veredas, cunetas, techos de pileta, plazas, entre otros. "Eso no esobras, eso es política", sentenció Caputo. El ministro defendió el equilibrio fiscal y les pidió a los empresarios que no se dejen llevar por "el miedo" que genera el kirchnerismo. •

ECONOMÍA | 15 LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

## La Argentina se defiende ante la condena por US\$16.100 millones en el caso YPF

PRESENTACIÓN. El argumento principal es que el juicio nunca se tendría que haber realizado en las cortes de Estados Unidos

Sofía Diamante

LA NACION

El juicio por la expropiación de YPF tiene un nuevo capítulo en los tribunales de Estados Unidos. Los bufetes de abogados del Estado argentinoydela petrolera presentaron este lunes sus respectivos escritos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Allí se lleva adelante la revisión de la sentencia en primera instancia que declaró inocente a YPF, pero falló en contra de la Argentina y la obligó a pagar una indemnización por US\$16.100 millones más intereses.

La defensa argentina está liderada por el estudio jurídico Sullivan & Cromwell, mientras que YPF está defendida por Debevoise & Plimpton. Ambas partes siguen estrategias separadas. Mientras que el Estado Nacional busca revertir la sentencia en contra de primera instancia, YPF espera que se confirme que no tuvo responsabilidades durante el proceso de estatización del 51% de las acciones que estaban en manos de la española Repsol, en 2012.

"Esta Corte no debería tolerar una sentencia de US\$16.100 millones contra un soberano extranjero basada en una interpretación erró-

nea y sin precedentes del derecho público y privado de ese soberano por parte de un tribunal estadounidense que no debería haber escuchado estos casos completamente argentinos", dice el duro escrito presentado por la defensa del Estado argentino, en el que se hace foco en los múltiples errores que se cometieron en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, a cargo de la jueza Loretta Preska.

"La asombrosa sentencia del tribunal de distrito representa una porción significativa del presupuesto fiscal de la Argentina, lo que afecta recursos que, de lo contrario, estarían comprometidos con importantes reformas económicas. Si un tribunal de otro país le diera a la ley estadounidense un trato similar al imponerle miles de millones (o, de manera análoga, billones) de dólaresen responsabilidad contra el gobierno estadounidense, la reacción universal sería la incredulidad y la indignación. Este Tribunal debería revocar", dice el escrito firmado por el abogado Robert J. Giuffra, Jr.

El argumento principal de la Argentina se centra en que el juicio nunca se tendría que haber realizado en las cortes de Estados Unidos, pese a que YPF es una empresa

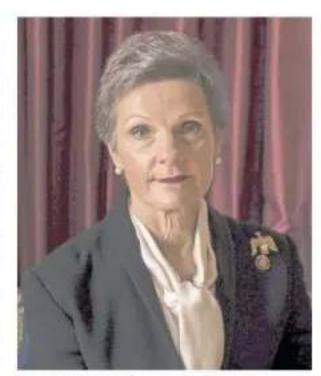

Loretta Preska THE NEW YORK TIMES

internacional que cotiza en la Bolsa de Nueva York.

"Estos casos nunca debieron haber sido vistos en el tribunal de distrito.Los reclamos de los demandantes giran enteramente sobre (i) los estatutos de una empresa argentina, (ii) los actos soberanos de la República Argentina realizados en la Argentina, (iii) los derechos ejercidos únicamente bajo la ley argentina, y (iv) los valores que estos sofisticados demandantes compraron casi enteramente de vendedores no estadounidenses. Como resultado, esta Corte tiene ahora la poco envidiable tarea

de actuar como una corte de apelaciones argentina", dijeron.

Los fondos demandantes Burford Capital e Eton Park ganaron en primera instancia contra el Estado argentino al argumentar que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de la petrolera, cuando expropió el 51% y tomó el control de la compañía. A YPF, en tanto, la acusaban de no haber obligado al Estado, como nuevo accionista, a hacer cumplir su estatuto.

Los distintos abogados de la Argentina dijeron que el derecho de expropiación está por encima de cualquier estatuto empresarial y que, en todocaso, el juicio debería llevarse a cabo en tribunales locales.

La defensa de YPF, por su parte, se centró en que la empresa no tiene responsabilidad en obligar a sus accionistas a hacer cumplir su estatuto. En primera instancia fue eximida y los fondos apelaron esta decisión.

"Los demandantes reconocieron que YPF no tenía obligación de hacer una oferta pública por sí misma, peroafirmaron que, como sociedad cuyos valores y estatutos estaban en cuestión, YPF también era financieramente responsable por el monto de la oferta ausente. El tribunal del distrito rechazó rotundamente y correctamente esa afirmación. Emitió sentencia a favor de YPF y en contra de los demandantes, desestimando a YPF del caso", dice el escrito presentado el lunes por la petrolera.

"Los reclamos de los demandantes no tienen fundamento en los estatutos ni en la legislación argentina. YPF es la emisora de la sacciones objeto de expropiación y el objeto de la supuesta toma de control, pero no tenía obligación de realizar, hacer cumplir, obligar o garantizar una

oferta pública de adquisición, de imponer sanciones o de cualquier otro modo de interceder en las acciones en disputa. La compañía no garantiza las expectativas financieras de sus inversionistas y no es responsable de las acciones de los adquirentes de sus acciones. Sería totalmente sin precedentes y sería un completo desprecio de los conceptos básicos de la ley argentina responsabilizar a la compañía por estos hechos", agregaron.

Los escritos presentados este lunessonpartedeunprocesolargoque continuará hasta el 6 de septiembre, fecha límite para presentar los últimosescritos de cada parte. Según Sebastián Maril, economista director de Research for Traders, quien sigue de cerca los juicios contra la Argentina en el exterior, la Corte podría fallar recién entre fines del primer trimestre o principios del segundo trimestre de 2025.

Mientras tanto, hay otros tres procesos en paralelo que continúan para ejecutar la sentencia de primera instancia en las cortes de Estados Unidos (a cargo de la jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York), en Inglaterra y en Irlanda. •

## Arte & Antigüedades



## clasificados



## Convocatorias

## Convocatoria

CONVOCATORIA ELECTO-RAL ASOCIACION DE SUPER-VISORES DE SUBTERRANEOS DE LA REPUBLICA ARGENTI-NA Personería Gremial 1157. El Consejo Directivo de la ASO-CIACION DE SUPERVISORES DE SUBTERRANEOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA -Personería Gremial 1157, C.U.I.T. Nº 30-65148466-5, con domicilio en la calle Emilio Mitre Nº 582, Piso 1º, (1424) de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires, resolvió en reunión de fecha 16 de abril de 2024; CONVO-CAR a elecciones del Consejo Directivo (mandatos 2024-2028) y Comisión Revisora de Cuentas (mandatos 2025-2029) para el día 31 de agosto de 2024, en la sede sita en la calle Emilio Mitre Nº 582, Piso Io, (1424) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 08:00 a 20:00 horas. Los cargos del Consejo Directivo a elegirse son: Secretario General; Secretario General Adjunto, Secretarío de Finanzas; Prosecretario de Finanzas; Secretario de Actas, Difusión, Cultura y Vivienda, Secretario de Acción y Previsión Social; Secretario de Turismo y Deportes; Secretario de la Mujer; Vocal Titular Iro.: Vocal Titular 2do. y Un Vocal Suplente. Los cargos electivos de la Comisión Revisora de Cuentas son: Dos Titulares y Un Suplente. Los requisitos para ser miembro de la Comisión Directiva son: Mayoría de edad; No tener inhibiciones civiles ni penales, Estar afiliado/a, tener dos (2) años de antigüedad en la afiliación y encontrarse desempeñando la actividad durante

dos (2) años; El setenta y cinco

por ciento (75%) de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por ciudadanos/as argentinos, el/la titular del cargo de mayor jerarquia y su reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/as argentinos; La representación femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales será de un minimo del 30% (treinta por ciento), cuando el número de mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el total de los trabajadores afiliados o empadronados; Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare el 30% del total de trabajadores afiliados o empadronados, el cupo para cubrir la participación femenina en las listas de candidatos y su representación en los cargos electivos y representativos de la asociación sindical, será proporcional a esa cantidad. Asimismo, las listas que se presenten deberán incluir mujeres en esos porcentuales mínimos y en lugares que posibiliten su elección. Respecto de la representación femenina para cargos electivos y representativos deberá estarse a lo previsto en la Ley 25.674 y su Dec. Reg. 514/2003 (conf. art. 32 ES). Los comicios se ajustarán a las disposiciones legales y estatutarias, a saber: a) La elección se llevara a cabo mediante el voto directo y secreto; b) Se deberá poner a disposición de los afiliados, con no menos de diez días antes de la fecha de las elecciones los padrones de afiliados por orden alfabético y por establecimientos; c) Las listas una vez oficializadas serán exhibidas en la sede sindical; d) Las presentaciones de listas se deberán efectuar ante las autoridades electorales, dentro de los diez dias hábiles de efectuada la publicación de la convocatoria y en las mismas se deberán acompañar la lista de avalistas (3% del padrón electoral), la conformidad de los postulantes debidamente rubricada y la designación de los apoderados correspondientes; e) Se entregará a cada lista constancia de recepción de las postulaciones;

f) Para emitir el voto el afiliado

deberá acreditar su identidad

con Documento Nacional de Identidad, Cédula de Identidad y Carnet de Afiliado, estar desempeñando la actividad durante los seis meses inmediatos anterior a la fecha de la elección. Los formularios para la presentación de la nómina de candidatos a los distintos cargos electivos y planillas de ava-listas estarán a disposición de los interesados a partir del día 26 de Junio de 2024, en la sede de la JUNTA ELECTORAL sita en la Emilio Mitre Nº 582, Piso 1º, (1424) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien atenderá de Lunes a Viernes de 10:00 a 16:00 horas, a excepción del día que vence la presentación de lista en la cual atenderá hasta las 24.00 hs. El plazo para la presentación de listas vencerá el día 10 de julio de 2024 a las 24:00 horas.

## Edictos **Judiciales**

El Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal Nº 5, a cargo del Dr. Patricio Maraniello, Secretaria Nº 9 a mi cargo, sito en Libertad 731 piso 10° de Capital Federal, hace saber que Annerys del Valle ARROYO SEQUERA, DNI Nº 95.703.338 de nacionalidad Bolivariana de Venezuela y de ocupación Relacionastia Público, ha iniciado los trámites tendientes a la obtención de la Ciudadanía Argentina. Cualquier persona que tuviere conocito que pudiere obstar a dícha concesión, deberá hacer saber su oposición fundada al Juzgado. - N. JAVIER SALITURI. SE-CRETARIO

## Sociedades y Compañías

LA LAURA S.RL.

## Sociedades y Cias.

PUBLICACIÓN ART. 88 L.G.S.

19.550 De conformidad con lo-

dispuesto por el art. 88, inc. 3º de la L.G.S. 19.550, se hace saber que lasociedad "LA LAURA S.RL.", CUIT Nº 30-61611683-1, con sede social en calleVélez Sarsfield Nro. 360 de la Localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina, inscripta en el RegistroPúblico de Comercio de la Provincia de Córdoba bajo la matricula Nro. 8836-B;por Acta de Reunión de Socios nro. 115 de fecha 27/03/2024, se aprobó la Escisión de acuerdo al Balance Especial de Escisión del 31/12/2023, del quesurgen un Activo de: \$5.649.896.406,93; un Pasivo de: \$.1.442.829.344,07 y unPatrimonio Neto de: \$4.207.067.062,86; destinandose para la constitución de dosnuevas sociedades que se denominarán "AGROAVAT S.A." con domicílio en calle 9de Julio nro. 702 de la localidad de Las Perdices, departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina; con un activo de \$.2.827.964.942.89. Pasivo: \$. 724.431.411,46, Patrimonio Neto: \$.2.103.533.531,43 y "TANGOLAS.A." con domicilio en calle Santa Rosa nro. 621 dela localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, Provincia deCórdoba, República Argentina, con un Activo de \$.2.821.931.464,04; Pasivo: \$.718.397.932,61; Patrimonio Neto: \$. 2103.533.531,43. Los acreedores podránejercer el derecho de oposición en el domicilio sito en calle Vélez SarsfieldNro. 360 de la Localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, Provincia de Córdoba, República Argentina, dentro de los 15 días desde la últimapublicación de este edicto, tal como lo dispone el art. 88, inc 50 de la L.G.S.19.550.

## Otros

Multa Dirección Nacional de Defensa

Otros

del Consumidor. EX-2022-50986223- -APN-DGDYD#JGM. En fecha 2 de abril de 2023 dispone: "ARTICULO 1º. ARTICU-LO1º.- Impónese sanción de multa por la suma de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS MIL (\$1.800.000) a la firma FRÁVEGAS A CLEL (C.U.LT. Nº 30-52687424-9), con domicilio electrónico de Trámites a Distancia" (TAD) constituido en el C.U.I.T. Nº 30-52687424-9, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240 y sus modificatorias, por incumplir la oferta publicada en su sitio web respecto del producto adquirido por los consumidores, al cancelar unilateralmente dichas compras. (...) ARTICULO 3. La Sancionada deberá publicar la parte dispositiva pertinente de la presente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el articulo 47 de la ley 24.240 (...). Fdo:: Lucia Bueti. Subsecretaría De Acciones Para La Defensa De Las Y Los Consumidores. Ministerio de Economía

## Multa

Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Visto el Expediente Nº EX-2020-23611298--APN-COPREC#MPYT, 20 de Marzo de 2023 (...) ARTÍCULO 1º.- Impónese la sanción de multa por el importe de PESOS UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL (\$1.400.000) a la firma FRAVEGAS.A.C.LE.I., C.U.LT. Nº 30-52687424-9, con domicilio en la calle Valentin Gómez Nº 2813, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por infracción al Artículo 7º de la Ley Nº 24.240 por incumplimiento en la oferta de un televisor de 55', toda vez que ha cancelado la compra luego de confirmada, procediendo a la no efectivización de la misma. (...) ARTÍCULO 3º La firma FRAVEGA S.A.C.I.E.I. deberá publicar la parte dispositiva pertinente de la presente medida, a su costa, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 47 de la Ley Nº 24.240 (...). Fdo: Lucila PIORNO BUETL Subsecretaria Subsecretaria De Acciones Para La Defensa De Las Y Los Consumidores Ministerio de Economia

## www.lanacion.com.ar

## PARA PUBLICAR: 4318 8888 / 5199 4780

CIRCULACIÓN NACIONAL

## Otros

Multa Dirección Nacional de Defensa del Consumidor. Expediente Nº EX-2019-86557076--APN-CO-PREC#MPYT. En fecha 5 de diciembre de 2023 dispone: "AR-TICULO 1º. Impónese sanción de multa de PESOS CINCO MI-LLONES (\$ 5.000.000) a la firma FRAVEGA SACIEL CULT. Nº 30-52687424-9, con domicilio TAD constituido en CUIT Nº 30-52687424-9, por infracción al Articulo 7° de la Ley N° 24.240 y sus modificatorias, por

#### Otros

incumplir la oferta publicada en su sitio web respecto de los productos adquiridos por la consumidora, al cancelar unilateralmente dicha compra. (...) ARTICULO 3. La Sancionada deberá publicar la parte dispositiva pertinente de la presente a su costa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 47 de la ley 24.240 (...). Fdo.: Lucia Bueti. Subsecretaria De Acciones Para La Defensa De Las Y Los Consumidores. Ministerio de

## **EDICTO**

REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL (artículo 80 del texto ordenado de la Ley 20.628 - Impuesto a las Ganancias) - FUSION POR ABSORCION -

A los fines dispuestos por el art. 83 de la Ley 19.550, se hace saber lo siguiente: Sociedad Absorbente:

"CASA ALEKSY WASILIK SOCIEDAD ANONIMA", C.U.I.T., 30-68791346-5, que gira con domicilio legal y fiscal y sede social en Paraná número 511 de Jardin América, Misiones, inscripta en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de Puerto Flico, Provincia de Misiones (hoy Dirección General de Personas Jurídicas y Registro Público de Misiones) bajo el número 2, al folio 15/26, del Libro de SOCIEDADES ANONIMAS, en fecha 29 de Septiembre de 1,997 - Sociedad Absorbida: "MIELNICZUK MATERIALES S.R.L.", C.U.LT. 30-70978552-0, que gira con domicilio legal y fiscal y sede social en Avenida Beato Roque González número 136 de la Ciudad de Oberá, Misiones, inscripta en el Registro Público de Oberá, Provincia de Misiones (hoy Dirección General de Personas Jurídicas: y Registro Público de Misiones) bajo el número 81, folios 385/428, del Libro de Contratos Comerciales número 2, en fecha 15 de Septiembre del 2.006 - Fusión: "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA" es la sociedad absorbente quedando por lo tanto subsistente y "MELNICZUK

MATERIALES S.R.L.", es la sociedad absorbida, disolviendose sin liquidarse, de acuerdo al compromiso. Previo de Fusión suscripto entre los representantes legales de las dos sociedades el 11/03/2024 y que fuera aprobado por reunión del Directorio de "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA" de fecha 12/03/2024 y reunión de Socios de "MIELNICZLIK MATERIALES S.R.L." de fecha 12/03/2024 - La fusión, que tendrá efectos a partir del 01/01/2024, se efectúa en base a los Estados Contables Especiales al 31/12/2023 de las citadas firmas "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA" y "MIELNICZUK MATERIALES S.R.L.", techa en la cual las valuaciones según libros eran las siguientes: "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA". Activo: \$ 2.089.707.601,79. Pasivo: \$ 294.074.991,41. Patrimonio Neto: \$ 1.795.632.610,38; y "MIELNICZUK MATERIALES S.R.L." Activo: \$ 1.567.913.697,51. Pasivo: \$ 267.829.144.25. Patrimonio Neto: \$ 1,300 084 553 26 - "CASA ALEKSY WASIUK SOCIEDAD ANONIMA" aumentará su capital social en la suma de \$ 14,663,200,00, es decir de \$ 2,700,000,00 a \$ 17,363,200,00, mantiene su actual denominación, su tipo, su domicilio legal y su sede social que no se modifican. Reclamos de ley: AVEIA FRANCISCO DE HAFIO Nº 4907 - LOCAL 2 - ESQUINA SUECIA - POSADAS MISIONES. Autorizado según instrumento privado Acta de Asamblea Extraordinaria de "CASA ALEKSY WASIUK. SOCIEDAD ANÓNIMA" y Acta de Reunión de Socios de "MELNICZUK MATERIALES S.R.L.", de

DELIA CARMEN LINDNER-PRESIDENTE DE CASA ALEKSY WASIUK SA

## Argensun Foods cerró la compra de Tía Maruca, Dale y Pura Fresh

APUESTA. Los dueños de Pipas producirán 20.000 toneladas de galletitas por año; se suma al negocio lácteo y al de jugos de fruta

#### José Del Rio

LA NACION

La operación se cerró con muy bajo perfil y arrancó primero como una alianza que luego avanzó un paso más. Argensun Foods, el grupo argentino fundado por la familia Díaz Colodrero y liderado por Pablo Tamburo, adquirió el 50% del capital accionario y el control estratégico de la operación de la fabricante de galletitas Tía Maruca.

Eso le permitió a la firma que tiene su planta principal en San Juan, donde antes funcionaba PepsiCo, homologar el concurso de acreedores en el que se encontraba Tía Maruca, además de poner al día los sueldos y pasar a cero los cheques rechazados. La operación fue confirmada a LA NACION y tuvo distintas etapas en los últimos meses hasta llegar al deal.

"Es cierto. Nosotros estábamos buscando una marca que generara nostalgia y que a su vez nos ayudara en nuestra transformación estratégica de firma agroindustrial a compañía de alimentos", admitió Tamburo, quien actualmente lidera las operaciones del grupo que es el principal productor y exportador de semillas de girasol confitero y ciruelas deshidratadas del país y uno de los principales exportadores de maíz pisingallo, chía, frutos secos y legumbres.

"Me parece muyimportante destacar también el esfuerzo que hizo Alejandro Ripani –fundador de la empresa– para que este acuerdo llegue a buen puerto y también para encontrar el mejor plan para la firma y para el equipo. Fueron distintas etapas hasta llegar a este momento", resumió el número uno de Argensun Foods.

El ejecutivo adquirió también otra compañía para sumar el negocio lácteo, aguas minerales y el de jugos de fruta a su portafolio. Se trata de una empresa llamada Rojas Proyecto III, más conocida por sus marcas de leche, yogures y chocolatadas Plenty y de jugos Pura Fresh. Los fundadores de esa firma son los hermanos Paschetta de los que uno fue exgerente general de la láctea Sancor. La firma produce unos 4 millones de litros por mes y tiene como objetivo posicionarla a nivel nacional. Los fundadores continúan en la gestión.

"Nuestro objetivo es transformarnos en un grupo nacional de alimentos y ya no solo una firma agropecuaria. Por eso vamos a seguir avanzando en este sentido", agregó Tamburo en diálogo con LA NACION. Y añadió: "Tanto con Tía Maruca como con Dale el objetivo es aprovechar la red de distribución que ya tenemos con Pipas, con la cual estamos presentes en nueve de cada diez kioscos que hay a nivel nacional. Queremos profundizar también en nuestro portafolio de ventas para la red", sumó.

Tras las adquisiciones, Argensun Foods rearmó su holding en las siguientes compañías:

- Green Union: dedicada a la biotecnología alimentaria. Cuenta con el breeding de semillas de girasol confitero más importante a nivel global.
- Argensun Industrial: busca una integración desde la producción agrícola hasta el proceso de

envasado y cuenta con seis plantas de snacks saludables, galletitas, jugos de fruta, leche y lácteos y agua mineralizada.

- Pronovelties: comercializadora y distribuidora de marcas a nivel nacional y países limítrofes.
- Granaris: exportadora de alimentos a 70 países con oficinas en Europa, Norte de África y Oceanía.
- Full Grace Foods: con base en Madrid, España, brinda servicios de abastecimiento al sector de hoteles, restaurantes y catering en Europa.
- Bamba: soluciones financieras para empresas y productores del agro.

#### La historia de la tía

Tía Maruca, fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani, quien hoy sigue como accionista y trabaja en la firma. Tuvo durante los últimos años problemas financieros que la llevaron a un concurso de acreedores que este año fue homologado. Sin embargo, la semilla de Tía Maruca nació mucho antes que en 1998. En 1972, Cliver Ripani, padre de Alejandro, fundó la fábrica de galletitas RC, que produce crackers con y sin sal, galletitas dulces azucaradas y de hojaldre.

En esa fábrica, Alejandro dio sus primeros pasos en el rubro y aprendió el oficio. En 1998 decidió fundar su propia empresa. El nombre surgió de que, en los inicios de la compañía, Ripani había firmado un acuerdo con la cocinera Doña Petrona para el uso de la marca. Como el trato se cayó, el diseñador que hacía el logo propuso el nom-

#### DISNEY UNIFICA PLATAFORMAS Y SUMA PUBLICIDAD

Disney anunció una reestructuración de su propuesta de streaming que incluye su ingreso en el negocio de los contenidos con publicidad. Hoy se concretará el relanzamiento del servicio de Disney+, que concentraráen una propuesta toda la oferta de contenido de The Walt Disney Company. El nuevo Disney+ absorberá el contenido que hasta ahora estaba disponible en Star+, como los canales de ESPN.Laotranovedadseráque por primera vez estará disponible un plan de suscripción más económico, que incluirá anuncios publicitarios. "Desde hace varias semanas venimos anticipando los cambios a nuestros usuarios de Star+, que igualmente van a poder a poder seguir disfrutando de toda la propuesta de deportes y otros contenidos en la app de Disney+, sin necesidad de generar un usuario nuevo. Y para hacer la transición lo más amigable posible, vamos a sostener Star+ hasta el 24 de julio, aunque a partir de hoy ya estará disponible el nuevo servicio de Disney+", dijo Natalia Scalia, general manager del negocio de direct to consumer de Disney.

bre de su tía, Maruca.

En 2017, la compañía dio un gran paso. Adquirió la planta Dilexis en San Juan, en la que la multinacional Pepsico fabricaba galletitas como las Toddy. La operación contempló el traspaso de algunas marcas de galletitas de Pepsico, como Daley Argentitas, y un contrato por tres años para que Tía Maruca continuara produciendo las Toddy en San Juan, aunque la marca seguiría perteneciendo a Pepsico. En ese entonces, se calculaba que Tía Maruca controlaba 5% del mercado local de galletitas, que está liderado por Bagley (un joint venture entre Arcory Danone) y Mondelez (la ex Terrabusi).

Ese mercado de galletitas local es grande: más específicamente, el segundo del país en volumen de ventas por detrás de las bebidas. Es un negocio que se traduce en un consumo de 12 kilos por persona al año, según datos de la industria. Esta cifra de consumo local de galletitas duplica lo que se come, por ejemplo, en Estados Unidos o México, y está por encima de la media de América Latina, que se ubica en seis kilos por habitante al año. Solo es superado por países como Bélgica y Holanda, que tienen un consumo de este producto de 15 kilos per cápita anual.

Por su parte, Argensun produce las populares Pipas, la marca que llevó al girasol confitero a los kioscos desde la década del 90 y se convirtió en el genérico de la categoría. Se lanzaron en 1996 y se hicieron populares en 1998 gracias al impulso de Cebollitas, una serie que se hizo célebre en la TV infantil de por entonces. Hoy, desde la empresa aseguran que la marca tiene más del 70% de market share y el resto se divide en unas 60 etiquetas que se comercializan principalmente en el interior del país. "Todo el tiempo renovamos nuestro portafolio pero sobre todo nos permite estar cerca y sentir las nuevas tendencias de los consumidores", dice Tamburo.

La firma la fundaron hace más de 30 años los hermanos Díaz Colodrero-Pablo, Javiery Fernando, que hoy son miembros del directorio-, y se dedicaba exclusivamente a especialidades agrícolas.

En 1989 cuando la híper arreciaba la Argentina y tras dos años de sequía en Estados Unidos, Los hermanos comenzaron a dedicarse a la exportación de productos de las economías regionales y descubrieron en el girasol confitero un nue-

vo eje estratégico.

"El consumo de las Pipas fue lo que nos permitió despegar. Sabíamos que la idea de un snack como el nuestro funcionaba en distintos países y era un consumo muy cultural, muy maduro, pero nos dimos cuenta que el nuevo camino iba por el valor agregado", describe Tamburo.

Por su parte, Plenty y Pura Fresh, son dos marcas que surgen también de la compañía familiar de los hermanos Paschetta. Su fuerte son los jugos listos en sus variedades naranja, manzana y multifruta. Sin conservantes ni colorantes. También el negocio de la leche, yogures y chocolatadas. Producen principalmente en la ciudad de Rojas, provincia de Buenos Aires.

## Cambio de manos: el Luna Park, a punto de tener un nuevo dueño

PROYECTO. La firma internacional Live Nation es la principal candidata para quedarse con la concesión

#### Alfredo Sainz

LA NACION

El Luna Park está a punto de tener nuevo dueño. La empresa Live Nation Entertainment, que tiene como socio local al empresario Diego Finkelstein, es la principal candidata en la subasta organizada por la consultora E&Y para quedarse con el histórico estadio, que es un emblema de la ciudad.

El proyecto contempla un contrato de concesión por 30 años y una inversión superior a los US\$30 millones para encarar una remodelación completa del edificio. De acuerdo con fuentes cercanas a la operación, la idea del nuevo concesionario sería respetar la fachada y construir un nuevo estadio con capacidad de hasta 14.000 personas y casi duplicar su aforo actual.

El estadio, que albergó las peleas más importantes del boxeo argentino, el funeral de Carlos Gardel y el casamiento de Diego Maradona, fue declarado monumento histórico nacional en 2007. Además, al estar en un área de protección histórica de la ciudad, tiene protegidas tanto su fachada como su estructura.

El complejo ubicado en la esquina de Bouchard y Corrientes vivió
su época de esplendor de la mano
del empresario Juan Carlos "Tito"
Lectoure y hoy pertenece a la Iglesia, después de que el Arzobispado
porteño se alzara con el control del
inmueble, en 2014. Ese año se hizo
efectivo el testamento de Ernestina
Devecchi, viuda de Lectoure, que
decidió donar el edificio a la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco y
la fundación Cáritas, representada
legalmente por el Arzobispado de
Buenos Aires.

Los nuevos dueños buscarán reposicionar al estadio como un centro de recitales, apoyado en su estructura de organización de espectáculos. Live Nation surgió de la fusión de Live Nation y Ticketmaster en 2010 y a nivel mundial se especializa en la venta de boletos del rubro del entretenimiento. Al año, la compañía produce en todo el mundo más de 22.000 eventos, incluyendo conciertos y espectáculos teatrales, con una concurrencia superior a los 50 millones de personas. En su portfolio también figuran las marcas Ticketmaster, Live Nation Concerts y Live Nation Sponsorship.

Live Nation desembarcó en el país en 2018 con la compra del 51% de la productora DF Entertainment, fundada por Diego Finkelstein en 2015. Live Nationy DF están detrás de varios de los recitales y festivales más importantes organizados en los últimos años en el mercado local, incluyendo el Lollapalooza y las visitas de Taylor Swift, Roger Waters y la próxima llegada de Paul McCartney. A su vez fueron los responsables del suceso de Coldplay en River, que rompió todos los récords de venta de tickets.

La marca Luna Park sigue siendo muy valiosa, aunque en el último tiempo, el estadio –que cuenta con un aforo para 8400 espectadores—perdió terreno para la organización de grandes recitales. Uno de los más modernos competidores es el Movistar Arena, que prácticamente lo duplica en tamaño. De ahí que el master plan para el futuro proyecto del Luna incluya un incremento en su capacidad de aforo, además de la modernización de su propuesta de retail.

El Luna Park abrió sus puertas en marzo de 1932. Originalmente, el predio estaba pensado para la organización de eventos al aire libre, y la construcción del estadio cerrado estuvo a cargo de los empresarios Ismael Pace v José "Pepe" Lectoure. Los dos fundadores eran fanáticos del boxeo, lo que explica que rápidamente el lugar se convirtiera en la catedral de ese deporte y albergara las peleas más importantes de la historia argentina, de campeones como Carlos Monzón, Horacio Accavallo, Ringo Bonavena y Nicolino Locche.

A las peleas de boxeo, los organizadores les fueron sumando la producción de recitales de música, en una lista que incluyó desde la despedida de Sui Generis en 1975 hasta el debut de Frank Sinatra en la Argentina en 1981.

El Luna Park también se ganó un lugar en la historia política del país. En sus camarines se conocieron Juan Perón-entonces secretariode Trabajo del gobierno militar liderado por el general Pedro Pablo Ramírez-y la actriz Eva Duarte, en un festival organizado para ayudar a las víctimas del terremoto de San Juan en 1944. Unos años antes, en 1938, el estadio había albergado un acto a favor de la Alemania nazi. Mucho más cercano en el tiempo, en 2010, el Luna Park fue el lugar elegido por Néstor Kirchner para participar en el último gran acto de su vida, y hace unos meses el presidente Javier Milei también eligió al mítico estadio para presentar su último libro. Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.

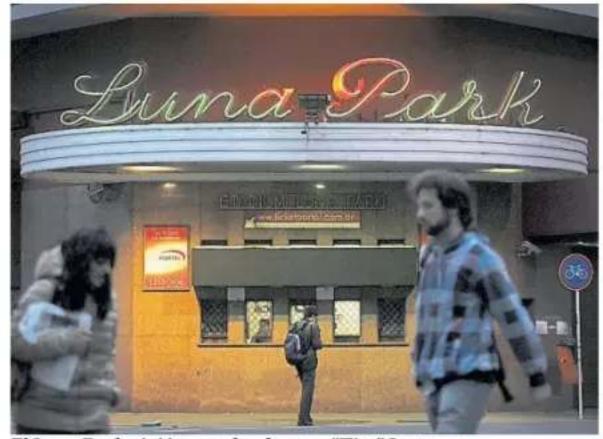

El Luna Park vivió su esplendor con "Tito" Lectoure

S. FILIPUZZI

LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

SEGURIDAD | 17

## **SEGURIDAD**

Edición de hoy a cargo de **Daniel Gallo** www.lanacion.com/seguridad | @LNseguridad | Facebook.com/lanacion seguridad@lanacion.com.ar



#### NUEVA MARCHA PARA PEDIR POR LA APARICIÓN DEL CHICO

Una manifestación de vecinos acompañó ayer en Goya el pedido de aparición de Loan Danilo Peña, el chico de 5 años que desapareció el jueves 13 del actual en el pueblo correntino de Nueve de Julio. La marcha se realizó anoche frente al juzgado federal y replicó las concentraciones que se realizaron en los últimos días en varias ciudades de Corrientes.

La búsqueda de Loan | LAS FUERZAS FEDERALES, A CARGO DE LA PESQUISA

# Bullrich aseguró que está en contacto con Brasil y Paraguay para seguir pistas

La ministra de Seguridad se reunió ayer en el juzgado de Goya con la magistrada federal Cristina Pozzer Penzo, que asumirá la investigación del secuestro del chico de cinco años



La ministra Patricia Bullrich se reunió con las autoridades de la Justicia Federal en Goya

MARCELO MANERA/ENVIADO ESPECIAL

#### José María Costa ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes (Enviado especial).— La ministra de seguridad, Patricia Bullrich, llegó a esta ciudad pasado el mediodía de ayer para encabezar una reunión con la titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Goya, Cristina Elizabeth Pozzer Penzo, y lanzar un comando unificado que estará integrado por las fuerzas federales que buscarán a Loan Danilo Peña, el niño de cinco años que desapareció el 13 del actual.

Bullrich llegó junto a parte de su equipo más cercano de colaboradores hasta el edificio del juzgado de Pozzer Penzo, situado enfrente de la Plaza Mitre, la principal de Goya.

El encuentro duró dos horas y media. "La información que tenemos es casi de foja cero. Es desolador", reconoció ante LA NACION uno de los funcionarios federales que participaron de la reunión, en la que luego se sumaron los dos fiscales provinciales que anteayer se declararon incompetentes para seguir avanzando en una investigación que por la calificación del delito excede sus funciones y de-

rivaron la causa al fuero federal.

En una improvisada conferencia de prensa fuera del juzgado y tras el encuentro con la magistrada federal, Bullrich dijo: "El equipo del Ministerio de Seguridad ha venido a hablar con la jueza y con el equipo de todo este juzgado, porque la causa está por pasar a sus manos. A partir de que esto suceda, por ser encuadrada la desaparición en un delito de trata, de secuestro, de rapto, de figuras de carácter federal, el equipo de acompañamiento de toda la investigación pasa a ser las fuerzas federales. La Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura van a trabajar con el equipo de la fiscalía y del juzgado para la construcción de las pruebas, basados en todos los indicios y en toda la investigación que la provincia llevó hasta el día de hoy, que ya ha dejado de producir estas pruebas, por haber pasado esto a la tó Bullrich. Justicia Federal".

"Hemos venido aquí a ordenar lo que va a ser la investigación, lo que van a ser los caminos de búsqueda de pruebas que vayan generando la consistencia de esta desaparición. Y a partir de eso, comenzar a lograr que este caso de Loan, que preocupa a todos los argentinos, se esclarezca

y pueda llegar, ojalá, a una salida feliz", sumó la funcionaria nacional.

Según se detalló a LA NACION, a esta provincia ya llegaron equipos de peritajes, investigaciones, cibercrimen, trata de personas y del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (Sifebu).

"Hemos decidido tanto el Ministerio de Seguridad de la Nación, las fuerzas federales, el juzgado y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), que vamos a tener una estrategia de custodiar la confidencialidad de la investigación. Así que van a ser días difíciles porque la investigación va a ser confidencial, incluso con sanciones muy fuertes a aquellos que difundan información que puede poner en peligro la investigación y sobre todo la vida de Loan", adelantó Pullrich

Al ser consultada sobre el trabajo hecho por los fiscales provinciales, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, respondió: "Nosotros no vamos a hacer un análisis de la investigación, la vamos a leer primero. Hoy recibimos un informe muy detallado de parte de ellos respecto de todo lo que se había hecho, Detectives de la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura formarán un equipo conjunto de trabajo

Llegaron a Corrientes especialistas federales en trata de personas, peritajes, ciberdelitos para colaborar con el juzgado federal

porque una cosa son las miles de cosas que se dicen y otras cosas son las cosas que se hacen. Bueno, nosotros lo que vimos es que acá hubo un primer momento en el que se trabajó sobre la hipótesis de la pérdida de Loan en la zona y luego un segundo momento donde se comenzó a analizar que todos los que estaban ahí podían ser responsables de un delito de desaparición de persona o de un secuestro, de rapto o de trata de personas".

Sobre la detención e imputación de Walter Maciel, comisario de Nueve de Julio al momento de la desaparición, Bullrich dijo: "Son las cosas que duelen mucho porque es el comisario de un pueblo chico al que seguramente las personas acudían diariamente. Más allá de que por ahí, en estos días, están diciendo que no era de lo más amable. Pero siempre duele que alguien que lleva un uniforme, que lleva una pistola, que es, en este caso, de la policía de Corrientes, termine detenido".

Poco antes de la llegada de la ministra de Seguridad, se había conocido que el comisario Maciel tenía una causa iniciada por la denuncia de abuso sexual realizada por una de sus subordinadas. Así lo confirmó el fiscal general de Corrientes, César Sotelo.

#### Momento de cambio

Bullrich, tras el encuentro con la jueza, remarcó que, aún la causa no está en manos de la Justicia Federal: "Ustedes habrán visto la conferencia de prensa que hicieron los dos fiscales provinciales, ellos cerraron el caso y dijeron que este caso pasa a la Justicia Federal. Esto está en trámite. La doctora Pozzer Penzo nos explicó muy bien que todavía está en trámite. Así que todavía no es una causa federal, está en transición a ser una causa federal. Esto se tiene que resolver en estas próximas horas".

También explicó que ya se trabaja con fuerzas de otros países, en especial de Paraguay. "El día de ayer estuvo en el Ministerio de Seguridad de la Nación el director de Inteligencia de la Policía de Paraguay, se está trabajando en conjunto. También el día de hoy se ha tomado contacto con la policía de Brasil, porque hay zonas en Misiones que son ciudades que tienen una calle que es brasileña, otra calle que es argentina, entonces también estamos tomando contacto con ellos para poder tener una posible colaboración".

"Con Paraguay –agregó Bullrichya se firmó un acuerdo de colaboración, ellos están colaborando. El día de ayer se les mandaron dos llamadas que habían llegado al 134 de posibles lugares donde podía estar Loan, ellos salieron inmediatamente a verificarlos, no fueron resultados positivos, lamentablemente, pero están colaborando totalmente", cerró.

Además, a través de sus redes sociales, la ministra de Seguridad compartió una foto con los cuerpos federales que llegaron a Goya para trabajar en el caso y dijo: "Desde el 14 de junio, con la activación de la Alerta Sofía, el Ministerio de Seguridad cumplió sus responsabilidades: publicó la búsqueda, ofreció una recompensa para quien aportare información relevante y colaboró, a través de las fuerzas federales, con la policía de Corrientes en la búsqueda que realizaba la Justicia provincial. Esta nueva carátula en el fuero federal nos permite intervenir de forma directa en la búsqueda del chiquito. Nuestra prioridad es encontrar a Loan, lo antes posible, y detener a todos los responsables".

18 | SEGURIDAD | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

## La búsqueda de Loan | EL ROL DE LA FAMILIA Y LOS PRINCIPALES ACUSADOS



Catalina Peña, la abuela de Loan, dijo que tiene miedo y que pidió un arma para defenderse

ALEIANDRO GUYOT/ENVIADO ESPECIAL

## La abuela del chico desaparecido reveló el motivo de la comida que reunió a cinco de los sospechosos

Catalina Peña contó que el almuerzo formaba parte de una promesa a un santo, realizada por la recuperación de un celular extraviado; defendió a una de las detenidas

José María Costa ENVIADO ESPECIAL

NUEVE DE JULIO, Corrientes.— Una promesa a San Antonio por un celular que había desaparecido y que fue encontrado tras encomendarse al santo fue el motivo de la convocatoria al almuerzo del 13 de junio en la casa de Catalina Peña, el día en el que su nieto Loan Danilo, desapareció.

"En mayo perdí mi celular. Ya habían pasado seis días que no aparecía. Estaba sentada en el patio, vi pasar las dos gallinas y le dije a San Antonio que si aparecía mi teléfono se las iba a ofrendar a él. Al rato nomás, mellamaron de Nueve de Julio para decirme que había aparecido y a la tarde me lo trajeron acá", relató a LA NACION Catalina, la abuela del niño y anfitriona de aquel encuentro en el que, para la Justicia, se orquestó un plan para raptar al chico de cinco años con fines de trata.

Catalina camina por su terreno, muestra el altar en el que le hace ofrendas al santo y muestra, a menos de 20 metros del lugar mismo donde se desarrolló aquel almuerzo, los árboles llenos de naranjas y mandarinas. Ella misma no puede explicarse por qué habiendo tantos cítricos al alcance de la mano los adultos se llevaron a Loan y a los otros chicos a 600 metros de su casa, allí donde a su nieto menor se le perdió el rastro hace 12 días.

El perímetro de su campo está custodiado por policías que tienen la orden de no dejar pasar a nadie sin permiso especial. La propia Catalina dice que su hija no quiere que hable con nadie y que hasta Victoria Caillava, la ahora exfuncionaria que hace tiempo le gestionó un pozo para sacar agua, que fue la invitada especial al almuerzo de la discordia y que está presa por este caso, le pidió que no dijera nada más porque la estaba "enterrando".

Pero ella está sola en su campo rodeado de naranjales. Y tiene miedo. Al punto de que pide un arma para poder cuidarse. "Ahora le estaba pidiendo un arma al secretario de Gobierno y me dijo que sí, pero no sé cuándo. Si siento un ruido ahí... ahora no espero más nada. Si puedo pegaré un tiro, nomás", dijo.

La postal en El Algarrobal es la opuesta a la que había hasta el viernes pasado. Los 4,6 kilómetros que separan el ingreso al campo de la ruta 123 están cortados al tránsito y solo con permiso se puede llegar hasta el lugar donde aún se ve media docena de efectivos de la policía de Corrientes y de fuerzas federales.

"A mí no me dejaron ir a buscarlo al naranjal", contó Catalina a LA NACION. Junto con este cronista desanda el camino que l2 días atrás hizo Loan con otros chicos y con al menos tres adultos (Antonio Bernardino Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez y Mónica Carmen Millapi) que primero fueron detenidos por abandono de persona y anteayer fueron procesados como partícipes necesarios de captación de menores con fines de trata.

En los casi 600 metros que separan el patio de la casa de Catalina, que vive sola hace 20 años, hasta el naranjal se pasa por caminos públicos y luego se ingresa a un campo privado.

"No entiendo por qué vinieron a buscar naranjas acá", repite una y otra vez en el recorrido. La frase toma otro sentido cuando, al ingresar a su casa, se observa, a menos de 20 metros de donde fue el almuerzo, media docena de árboles frutales que incluyen naranjas, mandarinas y hasta membrillos.

Catalina es una mujer que con paso lento, pero firme, se abre paso por el campo hasta llegar al lugar donde llevaron al niño antes de que fuera raptado. Es verborrágica, pero hace silencios largos cuando no quiere responder de viva voz algo que pueda generar conmoción. Sin embargo, con su mirada asiente o desaprueba. "Mi hija no quiere que hable más. Victoria tampoco, me dijo que la estaba enterrando", aseguró a LA NACION.

Hace tiempo que no ve a María Noguera, la madre de Loan. Y a su hijo lo ve poco. Eso explica que Loan no conociera la casa y el campo de su abuela. Con respecto a los motivos de ese distanciamiento, Catalina no elude la pregunta sobre los rumores que corren en Nueve de Julio, esos que marca que Loan sería fruto de una infidelidad. Esenfática: afirma que eso es falso y que Loan si es su nieto. "Lleva mi apellido", refrenda. Y, enseguida, intenta cerrar la cuestión sobre el distanciamiento. "No nos vemos, no nos hablamos, no sabemos nada. Cuando viene mi hijo a verme un día domingo, entonces nomás nos vemos. Porque si no, no nos vemos, no nos visitamos. Yo me voy a la casa y ella no viene. Es así. Pero antes venía a los

20 de julio, para la fiesta que hago por Santa Librada, pero después no vino más. Se alejó".

Detrás del patio donde se concretó el almuerzo, en una habitación de unos 12 metros cuadrados, se levantan una serie de altares con imágenes de diferentes santos a los que Catalina venera. Ante la consulta de cuál es más devota, dice que de todos, pero que tras la desaparición de Loan le está pidiendo ayuda a la Virgen desatanudos.

Catalina, aún no descarta que Loan pueda estar en el campo y haya tenido un final misterioso. "Dicen que hay duendes en el campo, yo directamente te digo que el diablo, como se dice, lo habrá desviado del camino, no sé. El pomberito".

La mujer, que no quiso revelar su edad exacta, dijo sentir "bronca" por toda la situación que viven desde la desaparición de Loan y que se siente mal. Ante la pregunta sobre por qué tenía ese sentimiento, respondió: "Porque no tuvo que pasar algo así en este tiempo de vida. Que le hagan una maldad y no sé. No creo tampoco que Victoria tenga algo que ver. Ella es mi prima-hermana. Nos reencontramos. No creo ynopiensoesodeella. Se pusieron a tirarletodo, sangre en la camioneta y le enterraron los objetos. Eso hacen lo que no nos quieren. Cuando no nos quieren, hace cualquier cosa la gente".

Para cerrar su defensa a una de las detenidas más complicadas en el expediente, utiliza una expresión en guaraní que repite en más de una oportunidad: "Acá hay un engaú [mentira o engaño], como decimos nosotros". •

## Una de las pesadillas más angustiosas de padres y madres

OPINIÓN

Miguel Espeche

a desaparición de Loan Peña tiene ribetes escalofriantes y misteriosos. No extraña que concite tanta atención, dado que la desaparición de personas, y, en particular, la deniños, es, sin dudas, una de las pesadillas más recurrentes y angustiosas de padres y madres.

Antaño era "el hombre de la bolsa" el personaje que daba entidad mítica a esa siniestra posibilidad de que un niño fuera llevado hacia algún lugar oscuroy mortal, tan terrible que no podía nombrarse desde la literalidad por sus implicancias. Aquello ominoso que permitía entrever peligros superlativos tenía la imagen de ese hombre tenebroso con bolsa al hombro, del que había que cuidarse, y mucho.

Para nuestra fortuna, estadísticamente la posibilidad de vivir la pesadilla de la desaparición de un hijo es pequeña, pero eso no significa que sea pequeño el efecto emocional por parte de toda la sociedad al ver cómo esa remota posibilidad se hace carne en situaciones como la que viven los padres de Loan, o, entre otros, la que vivieron los padres de Sofía Herrera, desaparecida ya hace años en Tierra del Fuego.

A su vez, incrementa la atención del caso el afán de desentrañar otro misterio que se suma al del destino del niño o niña desaparecido, o el de las circunstancias que rodearon esas desapariciones. Nos referimos al misterio acerca de qué habita la interioridad de aquellos capaces de hacer ese tipo de daño en los niños.

A su vez, la masividad mediática de la desaparición de Loan propicia un estado de alarma que, sin dudas, afecta a muchos chicos que se asustan y angustian al tomar conciencia de que estas cosas pasan.

Esta situación requiere alguna reflexión, porque una cosa es la prudencia y el cuidado que requieren la vida y sus peligros, y otra es la masificación de un estado de terror ante peligros que, si bien claramente existen, no requieren una actitud paranoide para ser soslayados. Es importante acompañar a los chicos con buen criterio ante este tipo de noticias. Conviene que padres y educadores no descarguen sin más su angustia frente a los chicos, llenándolos de datos que no pueden entender del todo. Es importante no mentir, pero sí administrar la verdad para no arrasar el psiguismo infantil con una información sin procesar que genere un terror que luego perturbe su cotidianidad.

Tener un hijo o ser querido desaparecido implica una búsqueda perpetua. Cerrar esa situación, en caso de que no se dilucide el misterio, es mucho más difícil que el duelo por causa de muerte. Por eso es habitual que aquellos que han vivido situaciones semejantes se dediquen, como por ejemplo la madre de Sofía Herrera, a ayudar a quienes viven situaciones semejantes. Es una forma de elaboración de la herida que permite soportarla. Frente a la pesadilla tan temida, el ser humano encuentra sentido solidariamente, y es así que esedolor sigue existiendo, pero lo hace puesto al servicio de los que también sufren aquello que duele tanto que no tiene palabra que lo pueda nombrar. •

## La compra de una casa rodante, la excusa del viaje a Chaco de dos de los detenidos

El abogado de Carlos Pérez y su esposa dijo que la acusación es "poco precisa" y que podrán detallar "día, lugar y hora" de sus movimientos

José María Costa ENVIADO ESPECIAL

GOYA, Corrientes.-La Justicia provincial acusa al capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez y a su esposa, la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava, de haber raptado a Loan Danilo Peña en un campo del interior para llevarlo a Resistencia y entregarlo a una red de trata con fines desconocidos.

Pero, desde su lugar de detención. ellos lo niegan. El abogado defensor del matrimonio, Ernesto González, dijoque aldía siguiente de que el chico fuese visto por última vez en Nuevede Julio, Pérezy Caillava "viajaron a Chaco a comprar una casa rodante" y por un turno médico de la exdirectora de Producción del pueblo. "Ambos están muy preocupados por la desaparición de Loan", agregó.

El jueves 13, día de la desaparición de Loan, el capitán de la Armada y la exfuncionaria municipal fueron parte de los comensales del almuerzo en la casa de la abuela paterna de Loan, Catalina Peña, en el paraje El Algarrobal. Llegaron en una camioneta Ford Ranger, donde, según el Ministerio Público Fiscal de Corrientes, se encontraron "rastros de olor" del chico de cinco años.

Pero el traslado de Loan a Chaco no fue en la camioneta 4x4, sino en un Ford Ka rojo, propiedad de Caillava, donde el "rastro de olor" del niño fue del "ciento por ciento". según afirmaron los fiscales Juan Carlos Castillo y Guillermo Barry, que hasta el lunes estuvieron a cargo de la investigación.

"Mis clientes van a precisar dia, lugar y hora de sus movimientos. Fueron al médico porque Caillava tiene problemas de salud, y compraron la casa rodante. Fueron en el auto para no gastar tanta nafta con la camioneta. Necesitan tiempo para calmarse. Vivieron muchas tensiones y no podían dar un testimonio claro", sostuvo González, según citó la agencia de noticias NA.

¿Cómo están sus clientes?, le preguntó LA NACION a González. "Desde su detención [el viernes a la noche]



María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez

hasta el domingo no tuvieron contacto con nadie. Alrededor de las 16 pudieron hablar con alguien que no fuera una autoridad policial. Las entrevistas que tuve con ellos fueron acotadas; sin embargo, pudieron darme un panorama de lo sucedido el 13 de junio. Mostraron su preocupación por Loan preguntándome si lo habían encontrado y me dijeron que colaborarían con la Justicia en todo momento. Por otro lado, me manifestaron que Carlos tiene problemas de salud [presión arterial] y que debía tomar sus medicamentos, los cuales hasta el día de hoy no se los han facilitado, pese a haberlo informado a las autoridades policiales y a los fiscales", sostuvo.

En cuanto a la acusación que pesa sobre Pérez y Caillava, opinó: "Estuve muy atento a la conferencia de prensa de los fiscales Castillo y Barry. Tengo mis reservas en cuanto a la participación de Carlos y de Maria Victoria en el hecho. En la Audiencia de Formalización, el fiscal debe poner en conocimiento del imputado el hecho por el cual se encuentra allí presente, las evidencias con las que cuenta y la calificación jurídica que le atribuye al hecho. A criterio de esta defensa y de la de-

fensa oficial que asistía al comisario Walter Maciel, ese relato fue genérico y poco preciso, por lo que no se puede determinar la forma exacta en la que supuestamente intervino cada uno de los imputados, traduciéndose eso en la imposibilidad de que Carlos y María Victoria sean los principales responsables".

Con relación al pase de la causa al fuero federal, González sostuvo: "Desde los primeros días de la desaparición de Loan hubo intervención tanto de la Justicia provincial como de la Federal; la Justicia de Corrientes decidió delegar la investigación en su totalidad por tratarse de un supuesto delito de trata de personas. Hablo de supuesto, ya que el proceso se encuentra en una etapa primigenia y la calificación jurídica es susceptible de verse modificada, puesto que los fiscales y jueces federales pueden tener una opinión diferente de la de los fiscales Barry y Castillo en cuanto al hecho, su materialidad, la participación de los imputados o de otras personas. Con una sola investigación se podrían concentrar todos los recursos y medios a disposición para poder encontrar a Loan, que, como bien dijeron los fiscales, es nuestro norte". •

## La Armada abrió un sumario administrativo al oficial retirado

Se investiga si el militar detenido por la desaparición del niño cometió faltas disciplinarias

Mariano de Vedia

LA NACION

El jefe de la Armada, contralmirante Carlos María Allievi, dispuso abrir una actuación administrativa interna para determinar si el capitán de navío retirado Carlos Guido Pérez-detenido en Corrientes e implicado en la desaparición de Loan Danilo Peña, de 5 añosincurrió en faltas disciplinarias

"La orden es que la investigación interna se haga en forma sumarísima", reveló a LA NACION una alta fuente militar, al explicar que esa actuación administrativa es independiente de la investigación judicial por la desaparición del niño.

El máximo jefe naval le encomendó las actuaciones administrativas internas a un oficial superior de la Armada, con asistencia fiscalía el legajo del capitán de nadel personal de la dirección jurídica de la fuerza.

La fuente naval señaló que en esa instancia administrativa "no se analiza el presunto delito, sino aspectos disciplinarios militares". Por ejemplo, si incurrió en el uso del uniforme en circunstancias que no lo ameritan o si no tenía registrado su domicilio. Según se explicó, se investigan la situación actual del militar retirado y "los aspectos colaterales de índole castrense que pudieran surgir".

Desde la derogación del Código de Justicia Militar, dispuesta por el gobierno de Cristina Kirchner en 2008, en las Fuerzas Armadas rige un Código de Disciplina Militar, que fijó las normas de conducta a las que se deben ajustar los oficialesy suboficiales en actividad y retirados. Allí se describen las faltas leves, graves y gravísimas por las que corresponde aplicar sanciones. De acuerdo con la gravedad de las faltas, se prevén las sanciones de apercibimiento, arresto simple, arresto riguroso y destitución.

"Si bien el capitán de navío Pérez ha sido imputado de un delito cuya pena es mayor a tres años, aún no fue procesado. En el caso de que se dicte un procesamiento y reciba

una condena firme, la Armada podrá actuar de oficio y disponer automáticamente la baja, como una pena accesoria. En esa instancia, el militar recibiría la inhabilitación absoluta y, por ejemplo, no podría usar el grado, ni el uniforme", explicó una fuente naval a LA NACION.

Insistió, además, en que las actuaciones administrativas corren por separado de la vía judicial y que el estado militar del detenido no variaría en caso de que la Justicia dicte una prisión preventiva.

"No obstante, la Armada ha iniciado una actuación administrativa interna para determinar si existieron faltas disciplinarias militares pasibles de sanciones con motivo de los hechos de público conocimiento", indicaron cerca del jefe de la Armada. Las autoridades navales ya entregaron en la vío retirado y expresaron su decisión de colaborar con la Justicia.

El capitán Pérez, de 62 años, se encuentra detenido desde el domingo último, junto con su esposa, María Victoria Caillava, y las sospechas de su eventual participación en la desaparición de Loan provocaron un cimbronazo en la Armada, confiaron fuentes navales. En los últimos días se fortaleció la hipótesis de la posible captura del menor con fines de explotación o trata de personas y algunas fuentes judiciales dejaron trascender que el marino podría ser uno de los cerebros de la operación delictiva.

Con 37 años de servicio en la fuerza, Pérez se graduó en la Escuela Naval Militar en 1982. Entre otros destinos, fue director de Abastecimiento de la Armada, con sede en Ushuaia. Pasó a retiro en septiembre de 2017 con el grado de capitán de navío, por decisión voluntaria. En su último destino, fue jefe de Auditoría de la Inspectoría General del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Pertenece a la promoción III de la Escuela Naval Militar, donde también realizó su formación profesional como contador. •

## "Victoria y el marido no lo fueron a buscar", aseguró el padre de Loan

José Peña, padre de Loan, de un momento a otro, Lauel menor desaparecido el 13 del actual, habló con LN+ y Loan acá?". aseguró que María Victoria Caillava y Carlos Pérez, dos de los detenidos, no colaboraron en la búsqueda de su hijo.

bían que Loan estaba perdido; cuando lo fui a buscar, ellos salieron y se fueron tranquilos. No lo fueron a buscar", dijo.

Y agregó: "Todos estamos Loan. Yo pensé que estaba sé en qué momento pasó. Fue yo lo iba a llevar a Loan, iba

delina me preguntó: '¿Llegó ir. ¿Quién iba a pensar que

"Es muy raro todo", insistió. Sobre Mónica Carmen Millapi y Bernardino Ramírez, también detenidos por la desaparición de Loan, asegu-'Victoria y el marido sa- ró que "algo tienen que ver' porque él no los encontró por el camino cuando se dirigió hacia el naranjo a buscar a su hijo.

Sobre el almuerzo que haangustiados y preocupados, bía organizado la abuela de con ganas de encontrarlo a Loan, indicó: "Llegamos de sorpresa nosotros. No fuimos jugando con las criaturas, no ni invitados. Tampoco es que

a ir yo solo, pero él me pidió le iba a pasar eso? Contento llegó él".

Según afirmó en diálogo con C5N, la Justicia debería investigar a su hermana Laudelina, también presente en la comida en la casa de la abuela de Loan. "Sospecho de todos los que estaban en la mesa", apuntó, y agregó: "La tienen que investigar; tiene que saber algo más".

De acuerdo con el relato de José, los invitados alalmuerzo no sabían que ély Loan participarían de la comida porque "no estaban invitados".



 Dictada junto al Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas (DIIT) de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).



## SOCIEDAD

Edición de hoy a cargo de **María Elena Polack** www.lanacion.com/sociedad | @LNSociedad | Facebook.com/lanacion sociedad@lanacion.com.ar

#### **BECAS PROGRESAR**

## Orientación vocacional y laboral

La Secretaría de Educación de la Nación anunció que los beneficiarios de las Becas Progresar del último año del secundario "deberán completar el curso de orientación vocacional y laboral como requisito obligatorio para cobrar la ayuda y forma parte de las actividades complementarias del programa". Ese curso deberá completarse antes del 7 del mes próximo.

n medio de una demanda de carreras más cortas y en línea con las tendencias del mercado laboral, la oferta universitaria contará con al menos cinco carreras nuevas que buscan adaptarse a las demandas dinámicas y los desafios complejos sociales, tecnológicos y medioambientales del mundo actual.

En esa línea, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó a principios de año una serie de títulos intermedios de sus carreras de grado que se completan en un promedio de tres años de cursada: técnico radiólogo, técnico universitario en anestesia, tecnicatura universitaria en cosmetología facial y corporal, tecnicatura universitaria en hemoterapia e inmunohematología, tecnicatura universitaria en instrumentación quirúrgica, tecnicatura universitaria en prácticas cardiológicas, podólogo universitario, carrera de calígrafo público, carrera de edición en filosofía y letras y producción de bioimágenes.

Entender cómo se comportan los humanos es esencial en el mundo actual. Los desafíos que plantean el cambio climático, el avance de la inteligencia artificial, la desinformación o el extremismo tienen su origen, y quizá su solución, en la conducta de las personas. Bajo esa idea, la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) sumará la Licenciatura en ciencias del comportamiento.

"Las ciencias del comportamiento surgen de la intersección de tres disciplinas (psicología, neurociencias y economía) para estudiar la conducta del individuo mediante un método. Puntualmente de tres ramas de ellas: psicología experimental, neurociencias cognitiva y economía del comportamiento, que estudia cómo los seres humanos tomamos decisiones, cómo funcionan el cerebro y la mente humana. Pensamos que va a ser una carrera con amplia salida laboral. Porque no solo está constituida con esa base teórica, sino también con las herramientas prácticas claves para complementar el perfil", explica a LA NACION su director, Joaquín Navajas, PhD en neurociencias por la Universidad de Leicester.

Y detalla: "En primer lugar, data science para la lectura de datos. De nada sirve saber los sesgos del comportamiento si no puedo comunicarlo, es por eso también que habrá materias de diseño y, por último, de negocios, dado que se encuentra dentro de esa escuela. Creemos que la salida laboral estará focalizada en organizaciones que busquen profesionales que sepan de comportamiento del consumidor (marketing), recursos humanos, comportamiento estratégico (consultoría) y lo que nosotros llamamos comportamiento de multitudes (market research)".

Navajas también lidera el Laboratorio de Neurociencias de la universidad, que cumple 10 años. La carrera contará con la beca de lanzamiento del 20% para la primera camada de ingresantes en marzo de 2025 entre otras que ofrece la universidad, cuyas postulaciones cierran hoy.

La Universidad de San Andrés, por su parte, sumará a partir de marzo de 2025 dos propuestas académicas nuevas: ingeniería en Las demandas del mercado y los desafíos tecnológicos y medioambientales impulsan una novedosa currícula académica para el próximo año en varias casas de altos estudios

# Nuevas carreras. La oferta universitaria suma propuestas cortas y actuales

Texto Lucila Marin



Ciberseguridad y sustentabilidad, dos problemáticas más que actuales

ARCHIVO

biotecnología e ingeniería en sustentabilidad.

La primera está dirigida a estudiantes interesados en biología, ingeniería, física, química, matemática y biomedicina, que buscan una carrera innovadora con una fuerte impronta científico-tecnológica. Les permitirá comprender el funcionamiento de los sistemas y procesos biológicos para desarrollar tecnologías innovadoras aplicables a una amplia gama de industrias como agricultura, medicina, medioambiente, alimentos, salud humana y animal, y energía.

"En la Universidad de San Andrés estamos en la frontera de la ciencia, por eso lanzamos esta carrera que se destaca porque incorpora la revolución de la biotecnología, pero desde el punto de vista de la ingeniería; de esta forma estaremos formando profesionales con alta salida laboral", explicó Diego Golombek, su director.

Tiene una duración de cinco años y se cursará en el campus de Victoria en San Fernando. Lo mismo sucederá con ingeniería en sus-

Varias universidades ofrecerán títulos intermedios de tres años de cursada

Crece el interés en estudiar disciplinas vinculadas con el cambio climático

Algunas casas de estudios superiores darán becas a los nuevos estudiantes

tentabilidad, aunque en este caso el primer año de los cinco se podrá cursar en Nordelta.

"La sustentabilidad atraviesa todos los aspectos de la vida, por eso creamos la carrera de ingeniería en sustentabilidad orientada a formar ingenieros que puedan dar solución

integral a las problemáticas globales", apuntó Roberto Bunge, director del Departamento de Ingeniería sobre esta carrera pionera en la Argentina y en la región.

El programa se centrará en reformular los paradigmas actuales de movilidad y transporte, energía, infraestructura y comunicación, con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras a problemáticas globales. En busca de una sólida formación cuantitativa y una mirada socioeconómica para impulsar la transición a sistemas sustentables integra aspectos de infraestructura, energía, movilidad, ciencias de la tierra y cambio climático.

La carrera de ingeniería informática de la Universidad Austral planea abrir para el año próximo cuatro nuevas orientaciones: artificial intelligence, gaming design & development, software architecture y management.

La primera, según apuntó Emilio López Gabeiras, decano de la Facultad de Ingeniería, responde a "una creciente demanda de expertos capaces de diseñar e implementar soluciones inteligentes" por lo que está pensada para estudiantes con una fuerte inclinación hacia la tecnología y un interés en resolver problemas complejos. Mientras que en el caso de la segunda apunta a aquellos que combinan habilidades técnicas con creatividad y diseño.

"Con un enfoque en la gestión de proyectos tecnológicos y liderazgo de equipos, la especialización de management es crucial para los estudiantes interesados en roles de liderazgo", describió.

Por último, software architecture está diseñado para aquellos con un fuerte interés en el diseño estructural del software y aspectos técnicos avanzados. "Existe una gran demanda de arquitectos de software que puedan diseñar sistemas escalables y robustos", afirmó López Gabeiras.

A las siete tecnicaturas universitarias que ya se dictaban en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en Buenos Aires este año se sumó la tecnicatura universitaria en comercioelectrónico y marketing digital, y en agosto comenzará la tecnicatura universitaria en desarrollo y producción de videojuegos que responde a la creciente demanda de profesionales altamente cualificados en esa industrias dinámicas. El programa ofrece una formación integral que abarca disciplinas como el diseño interactivo, la programación avanzada, el arte digital, la animación, la creación de narrativas envolventes y el diseño de sonido.

El año próximo, ofrecerán también en la UTN la tecnicatura universitaria en ciencia de datos e inteligencia artificial y la tecnicatura universitaria en ciberseguridad.

Desde estadísticas y programación hasta redes neuronales y ética en la ciencia de datos, el objetivo de la primera es capacitar a los estudiantes para enfrentar desafíos complejos, desarrollando soluciones innovadoras en tiempo real utilizando tecnologías avanzadas en áreas como comunicación, robótica o transporte.

"Este programa está diseñado para formar profesionales expertos en el análisis y aplicación de datos, así como en el desarrollo de soluciones avanzadas de inteligencia artificial. Fomenta una actitud proactiva y la capacidad de anticiparse a nuevos escenarios y cambios, preparando a los profesionales para captar y procesar datos de manera continua", señaló Alexander López, subsecretario de Extensión Universitaria de la Utnba.

La tecnicatura universitaria en ciberseguridad, según López, se posiciona como una propuesta innovadora para la formación de profesionales con una visión sistémica y científica en el ámbito del ciberespacio y la ciberseguridad.

"Está diseñado para capacitar a los estudiantes en el diagnóstico y la intervención ante situaciones de ciberseguridad, aplicando técnicas y estrategias avanzadas. El objetivo general es ofrecer una formación especializada que prepare a profesionales para trabajar tanto en organizaciones públicas como privadas, así como también de manera independiente, colaborando activamente en proyectos que involucren la seguridad digital y la prevención de ciberdelitos", describió. •

LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 SOCIEDAD | 21

## Choque de trenes: se confirma la hipótesis del robo de cables de señales

SINIESTRO. Lo admite el informe preliminar de la JST sobre el accidente del mes último en un puente ferroviario del San Martín

#### Erica Gonçalves

LA NACION

La Junta de Seguridad del Transporte (JST) publicó el informe preliminar de la investigación del accidente que se produjo el 10 de mayo pasado, cerca de las 10.30, cuando dos formaciones de la línea San Martín chocaron en el puente ferroviario sobre la avenida Figueroa Alcorta. En el documento, se confirman los problemas de señalización y el faltante de cables.

En el incidente estuvieron involucrados el tren de pasajeros Nº 3353, que iba Cabred, en Pilar, y la formación Nº 3021, que realizaba tareas de mantenimiento. Huboalrededor de 90 heridos y más de 50 debieron ser derivados a los hospitales Fernández, Pirovano y Rivadavia.

Según el informe preliminar de la JST, durante sus recorridos, ambos trenes circulaban por la vía ascendente con señales automáticas y semiautomáticas, según el reglamento del Sistema Electroautomático Luminoso (SEAL) de la línea San Martín (LSM). "Sin embargo, en la sección comprendida entre Cabín Ocampo y la estación Palermo, se circulaba con Orden Especial de Via con Precaución (OEP) bajo bloqueo absoluto, debido a que las señales del sistema SEAL no funcionaban".

Pocas horas después del choque, y mientras se removían las formaciones, una de las hipótesis del siniestro fueron los problemas de señalización y comunicación entre los trenes. Al día siguiente, LA NACION pudo confirmar que, a metros del hecho, y sobre el puente, había indicios de robo de cables. En el informe que publicó ayer, la JST confirmó la ausencia de cables en parte del recorrido.

El documento señala que, además de las dos formaciones afectadas, existen otros daños físicos: "Se observó la pérdida total de los parámetros geométricos de la vía sobre el tablero del puente, rotura de los durmientes de hormigón, remoción y acumulación de balasto, y fracturas en rieles". Y agrega: "Se registraron deformaciones en algunos elementos verticales de la estructura de la obra de arte [del puente], así como impactos en la mampostería de su ingreso".

A 45 días del accidente, la línea San Martín presta servicio limitado entre Palermo y Cabred con un cronograma especial. Desde Trenes Argentinos, estimaron que el servicio puede restablecerse por completo a mediados del mes próximo. Según expresaron, hoy realizan obras clave en el puente.

La JST es un organismo descentralizado que está en órbita de la Secretaría de Transporte de la Nación, cuya función es mejorar la seguridad operacional mediante la investigación de accidentes e incidentes y la emisión de recomendaciones de acciones eficaces.

#### Informe final

Voceros del organismo señalaron a LA NACION que el informe definitivo estará terminado el 10 de mayo de 2025, un año después del choque. Remarcaron que, como señala el artículo 20 de la ley Nº 27.514, que le dio origen, los informes del organismo son independientes de las investigaciones judiciales: "Los informes finales de la JST no tienen como objetivo la determinación de la culpa o dolo a nivel penal ni la responsabilidad civil del accidente o incidente. Son independientes de cualquier otra investigación administrativa o judicial, no afectando ningún interés subjetivo; por lo tanto, no son recurribles ni pasibles de impugnación, no pudiendo tampoco ser admitidos con carácter probatorio en proceso judicial alguno".

La investigación penal está a cargo del juez Julián Ercolini. Según afirman desde el sindicato La Fraternidad, el personal ferroviario que estuvo involucrado está imputado y no fue citado a indagatoria.

LA NACION consultó a la Secretaría de Transporte sobre faltantes de cables en otros recorridos y en otras líneas. Voceros del organismo afirmaron: "Hay necesidades en materia de seguridad en general". Y sumaron: "Por eso se tomó la decisión, antes del accidente del San Martín, de decretar el estado de emergencia ferroviario".

El 13 del actual, el Gobierno anunció una partida extraordinaria. Según señalaron desde esa secretaría, los fondos complementarios se usarán para mejorar la

seguridad operacional de todas las líneas. "Algunas de esas obras serán la reposición de cables. Antes del 10 de julio estará establecido el plan de trabajo y de obras a realizar", indicaron. El comunicado oficial anunció una suma de \$1.293.780.000.000.

Sobre la sustracción sistemática de cableado, la secretaría indicó que trabaja con el Ministerio de Seguridad de la Nación: "Se estableció una mesa de trabajo para tomar medidas que ayuden a desincentivar estas prácticas delictivas e impedir que esto suceda sin ser penalizado".

Desde La Fraternidad, afirmaron: "El robo de cables es una constante en todas las líneas". Sostuvieron que, al no hacerse las reparaciones en tiempo y forma, se generan problemas de interpretación de la reglamentación, que derivan en problemas en la seguridad de la circulación: "Mientras los trenes circulan normalmente no pasa nada, pero cuando hay un accidente, la responsabilidad termina siendo siempre de los operadores de primera línea: los conductores y los señaleros. El problema va mucho más allá".

Desde el gremio indicaron que investigan a fondo para deslindar de responsabilidades al personal ferroviario. Apuntaron que las medidasdecontingenciacomolasque tomaban los trenes antes del choque son establecidas para fallos de corto plazo: "En este caso particular, y en muchos otros tramos en donde hay faltantes, los lapsos se prolongan. Por ejemplo, el fallo del sistema de señalización de la línea San Martín llevaba unos 90 días. Se habían hecho los pedidos necesarios para que el tendido de cables se repusiera, pero por falta de recursos no se pudo hacer". Indicaron, además, que por eso "hay responsabilidades de los operadores y de quienes toman las decisiones en cuanto al giro de fondos".

Ante la consulta de LA NACION, Trenes Argentinos señaló no tener estimación de las pérdidas por el choque ni de los costos de traslado y remoción de las formaciones luego de la colisión. El robo de cables, según afirmaron, es algo que atraviesa a todas las líneas. •



El choque de trenes provocó heridas a por lo menos 90 personas

ARCHIVO(ALEJANDRO GUYOT



Fuertes nevadas complican hasta las rutas

VIALIDAD NACIONAL

## Murieron tres jóvenes y cortaron rutas por las nevadas en el sur

TEMPORAL. En Santa Cruz fallecieron tres puesteros; alerta naranja en Río Negro y Neuquén

jóvenes puesteros en Santa Cruz, provincia donde además se restablecieron las clases en las escuelas, pero condicionadas a las posibilidades edilicias de hacerle frente a las bajas temperaturas. Además, ayer a las 18 se procedió a cerrar la ruta nacional 40, entre San Martín de los Andes y Villa La Angostura, conocida como "de los 7 lagos", para prevenir accidentes por la gran acumulación de nieve en el pavimento. La restricción de todo tipo de tránsito vehicular se extendería al menos hasta hoy, a las 9.

En la región cordillerana de las provincias de Neuquén y Río Negro, regía desde ayer una alerta meteorológica naranja por vientos y amarilla por nieve, emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), porque se esperaban fuertes nevadas para la jornada de hoy.

La ola de frío polar se cobró tres víctimas mortales en Santa Cruz. Anteanoche encontraron los cuerpos de tres puesteros en la estancia Los Manantiales, cerca de Tres Cerros, 500 kilómetros al norte de Río Gallegos. Según información policial, habrían muerto por inhalación de monóxido de carbono. Tenían 19, 21 y 25 años y residían en Puerto San Julián.

Los cadáveres fueron encontrados por otro empleado del campo en el puesto El Toro, quien avisó a la policía. Según su testimonio, "al ingresar a la vivienda se percibió un fuerte olor a gas". Según los primeros datos de peritaje policial, los cuerpos presentaban en las vías respiratorias signos de haber inhalado monóxido de carbono.

Fuentes policiales indicaron que se iniciaron investigaciones para saber si hubo alguna falla en el sistema de calefacción de la vivienda, y se esperaba que las autopsias y peritajes criminalísticos brindaran más detalles en los próximos días. En la causa inter-San Julián.

Desdeel 21 del actual. Santa Cruz ha estado bajo alerta meteorológica por las intensas nevadas, con marcas que alcanzan mínimas de -15°C ymáximas que no superan los-5°C en el departamento de Güer Aike, al sudeste de la provincia.

Las previsiones indican que las Informes de Mariela Arias y Paz temperaturas mínimas podrían

La ola de frío polar no cede en alcanzar los -19°C en algunas zobuena parte de la Patagonia, don- nas. Se espera que las marcas mede entre otras consecuencias dra- dias comiencen a superar tempomáticas anteayer murieron tres ralmente el punto de congelación, con un promedio de 2°C.

Con las rutas cortadas, los campos anegados de nieve, y muchas escuelas en la provincia que suspendieron las clases por problemas edilicios, el gobernador Claudio Vidal, viajó ayer a la Capital Federal para buscar apoyo del gobierno nacional y afrontar con mejores recursos la extrema ola de frío y nieve que azota al territorio.

## Insumos

"Las prioridades del gobernador están puestas en la atención a la comunidad más necesitada, el trabajo en las rutas para despejar nieve y hielo, y en la atención urgente al campo y la producción ganadera, fuertemente golpeada por estas temperaturas extremas", detallaron fuentes de la gobernación. Vidal tenía previsto reunirse con ministros nacionales para pedirles insumos para los hospitales, alimentos y ayuda humanitaria para Desarrollo Social, entre otras áreas.

Además, pretendía una mayor presencia en la articulación de la administración nacional con Vialidad provincial.

Distrigas, el ente provincial que distribuye el gas, también necesita asistencia inmediata. La empresa pública requiere liberar el fideicomiso para el gasoducto Pico Truncado-Los Antiguos y camiones tanques para transporte del gas licuado del petróleo (GLP). Para el sector agropecuario afectado por las nevadas se avanzará en buscar alimentos y créditos blandos para los productores.

La semana pasada, las clases se suspendieron en Santa Cruz. Si bien el Consejo Provincial de Educación informó que se restituyeron ayer, las autoridades escolares podrían volver a suspenderlas si los establecimientos no reúnen las condiciones para enfrentar el clima extremo. Por ejemplo, en la viene el Juzgado Penal de Puerto Escuela Provincial Primaria Nº 89 de El Calafate, los problemas en las calderas no permiten calefaccionar todo el edificio. Por esta razón se informó a los padres que se rotarán los grados que tendrán clases, para que no se vean afectados siempre los mismos chicos. •

García Pastormerlo

## **CULTURA**

Edición de hoy a cargo de **Natalia Blanc** www.lanacion.com/cultura | @LNcultura | Facebook.com/lanacion cultura@lanacion.com.ar ANIVERSARIO

## Homenaje a Bartolomé Mitre

Hoy, a 203 años del nacimiento de Bartolomé Mitre, habrá un acto en su memoria en el cementerio de la Recoleta, a las 11. Por la tarde, a las 18, el Museo Mitre organiza la conferencia "De la batalla al bronce: la visión histórica de Mitre a través de los monumentos", a cargo del licenciado Mario E. Pérez, en San Martín 336. Entrada libre.

La muestra *Espejos de México*, que abre el sábado en Fundación Proa, sorprende con las piezas de Damián Ortega, Julieta Aranda, Abraham Cruzvillegas y Rafael Lozano-Hemmer

# **Desafío a la percepción.** Cuatro megainstalaciones invitan a expandir la forma de mirar

Texto Celina Chatruc

lauto parece haber estallado en pedazos. Sus partes permanecen suspendidas en perfecto orden, cercanas al centro de la estructura que solían integrar. El techo flota a más de tres metros sobre el piso de la sala de Fundación Proa, mientras fracciones de neumáticos se suceden hacia las paredes laterales.

"Si las puertas de la percepción se purificaran todo se le aparecería al hombre como es, infinito", escribió William Blake en El matrimonio del cielo y el infierno (1790). Esa cita inspiró Las puertas de la percepción (1954), de Aldous Huxley, libro que a su vez originó el nombre de la banda The Doors y su canción titulada "Break on through".

No es necesario, sin embargo, estar bajo los efectos de drogas alucinógenas para experimentar la sensación de atravesar un portal hacia otra dimensión. Una vez más, los artistas nos ayudan a expandir nuestra forma de mirar: Damián Ortega fue quien desarmó pieza por pieza este Volkswagen modelo Escarabajo, que perteneció a su padre, para convertirlo en Cosa cósmica, una poética obra que se exhibió en la Bienal de Venecia en 2003. Pese a sus 780 kilos, parece leve como un ave y logró cruzar océanos y fronteras hasta llegar a varios países de distintos continentes.

Ahora, acaba de llegar a la Argentina para integrar desde el sábado próximo la muestra Espejos de México. Incluye también instalaciones de otros artistas de su país, que exhiben por primera vez en Proa: Julieta Aranda, Abraham Cruzvillegas y Rafael Lozano-Hemmer. En agosto se sumará al diálogo desde PROA21 otra del belga-mexicano Francis Alÿs, concuraduría de Cuauhtémoc Medina. Un esfuerzo de producción valioso en esta era de presupuestos devorados por la inflación.

A las diferentes perspectivas que ofrecen estos invitados extranjeros se suman las múltiples lecturas que permiten sus creaciones contemporáneas. "Ha sido una lluvia de interpretaciones", dijo a LA NACION Ortega, en referencia a los significados atribuidos a su obra, "Para los alemanes, este auto originalmente alemán que tuvo uso militar era el símbolo de un país dividido que había que reunificar -explicó-; en México, en cambio, donde fue usado por los estudiantes y los hippies y está vinculado con una memoria muy afectiva, se asoció con la idea



El escarabajo deconstruido por Ortega

MARÍA BESSONE

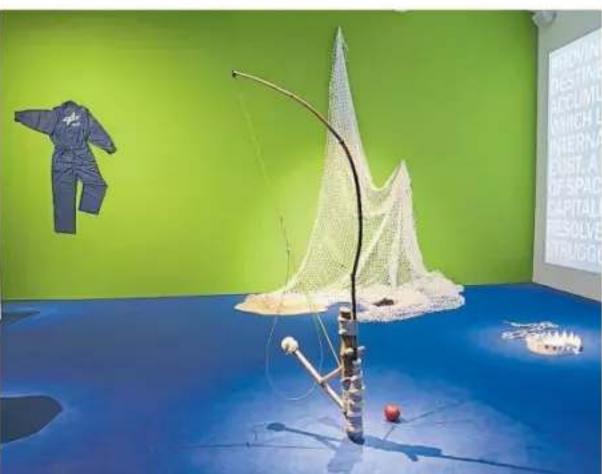

Detalle de la obra de Aranda

FUNDACIÓN PROA



Cruzvillegas usó materiales de descarte

MARÍA BESSONE

ADAPTACIÓN. Es la novela del Pulitzer argentino Hernán Díaz

Daniel Gigena LA NACION

El reconocido director de cine Todd Haynes (Los Angeles, 1961) dirigirá la miniserie basada en Fortuna, la premiada novela del escritor argentino Hernán Díaz con la que ganó el Pulitzer en 2023, que será protagonizada por la diva británica Kate Winslet. Y el guionista y escritor estadounidense Jonathan Raymond (San Francisco,1971) coescribirá el guion con el director. LA NACION pudo saber que Díaz, que viajará a Buenos Aires a finales de este año, está encantado con la participación de su colega en el proyecto.

Kate Winslet

la miniserie

basada en

**Fortuna** 

protagonizará

Fortuna, que fue elegido "libro del año" en medios de prensa en varias latitudes cuando se publicó, es una "novela de novelas" que indaga en la historia de un magnate y su esposa a través de distintos enfoques y géneros literarios.

Díaz, Winslet, Haynes y Raymond, al igual que Christine Vachon y Pamela Koffler, oficiarán como productores ejecutivos de la miniserie, cuyo estreno, en HBO, se espera para 2025.

Algunas películas de Haynes están basadas en novelas: dirigió Mildred Pierce, basada en la historia homónima de James M. Cain, que también protagoniza Winslet; Carol, de 2015, adaptación de la novela de amor entre dos mujeres escrita por la estadounidense Patricia Highsmith, lanzada en 1952 como El precio de la sal, y que a partir de 1990 pasó a llamarse Carol. La protagonizaron Cate Blanchett y Rooney Mara, y el guion fue coescrito con la directora y escritora estadounidense Phyllis Nagy.

En Amazon Prime Video, se puede ver la película más reciente del director estadounidense, Secretos de un escándalo, que narra con suspenso, ironía y una deliberada cursilería televisiva el encuentro de una actriz (interpretada por Natalie Portman) con la mujer (Julianne Moore) cuyo papel debe en carnar en una película. El personaje de Moore había mantenido un romance con un chico de trece años con quien, al salir de la cárcel y una vez amortiguados los ecos del escándalo, se casó y tuvo tres hijos.

Considerado un director que privilegia la forma narrativa y la recreación de géneros cinematográficos como el melodrama, el documental, la película biográfica, el cine queer y la "historia basada en hechos reales", entre otros, Haynes "sintoniza" adecuadamente con el escritor argentino que escribe en inglés y reside en Nueva York.

video se incluirá en la muestra.

También integra una trilogía la videoinstalación exhibida de Aranda.

Titulada Robando el propio cadáver (un conjunto alternativo de puntos de apoyo para un ascenso a la oscuridad), se basa en la experiencia que tuvo cuando fue invitada junto a otros artistas a experimentar un vuelo con gravedad cero, para la Bienal de Berlín en 2014. La sala dedicada a sus obras se completa con recreaciones de diversas trampas para animales para representar la "tarea imposible de construir un fu-

de democracia en la que cada pieza

es parte de un sistema y todas tienen

De hecho, este mismo auto protagonizó otra obra muy distinta hace

poco más de dos décadas, cuando lo

enterró "ruedas arriba" en el predio

donde había sido fabricado. Como

un grupo de jóvenes curiosos mero-

deaban el lugar, debió desenterrar-

lo y probó arrancarlo para volver

manejando a la Ciudad de México.

Anduvo. La trilogía se completa con

Moby Dick (2004), una suerte de lu-

cha "cuerpo a cuerpo" bajo tierra

con el escarabajo, cuyo registro en

su función".

turo", en palabras de Medina.

Por otra parte, el auto suspendido de Ortega se vincula a su vez con una instalación realizada por su amigo Cruzvillegas con materiales reunidos en la fábrica de Tenaris, entre otros sitios porteños. "Esto no habla de México ni de la Argentina, se vuelve humano", dijo a LA NACION el artista sobre la pieza flotante, que hace su aporte al clima apocalíptico.

La sensación de atravesar un portal hacia otra dimensión se profundiza en la sala que aloja la instalación interactiva de Lozano-Hemmer. Hay que apretar el botón de un intercomunicador, y dejar un mensaje. El sonido se reproducirá junto con las voces de otros visitantes en esta Matriz de voz (2011), que convierte el ritmo de esas palabras en fuentes cambiantes de luz. Pareciera, aquí, que estamos dentro de una nave espacial. En un viaje cuyo destinodesconocemos, porque probablemente sea infinito. •

## Para agendar

Fundación Proa (Av. Pedro de Mendoza 1929), desde el sábado, a las 17. De miércoles a domingos, de 12 a 19. Entrada: general \$3000, estudiantes, docentes y jubilados \$1000, menores de 12 años sin cargo. Visitas guiadas a las 15 y 17.

## Visitas accesibles, talleres y caminatas por San Telmo

JORNADAS. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires organiza actividades gratuitas e inclusivas para celebrar la diversidad

Como una forma de celebrar la diversidad, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires organiza jornadas accesibles y comunitarias, dirigidas a todo público, que tendrán lugar mañana, pasado mañana y el sábado, con entrada gratuita. La propuesta consiste en recorridos especiales por las exposiciones actuales, talleres y diferentes espacios

de sensibilización y concienciación. "Los programas de arte y educación del Museo Moderno buscan estimular el deseo de las personas de participar. El objetivo es crear vínculos y aprendizajes donde la salud se viva como una posibilidad de ser parte de la transformación del mundo. Desde las líneas de accesibilidad y comunidades se pretende, además, avanzar

en el derecho al acceso a la cultura y el disfrute de la rte por parte de todos los públicos en su diversidad", dice el comunicado del museo.

Las actividades son gratuitas (algunas requieren inscripción previa en el sitio museomoderno.org) y se realizarán en el edificio de Av. San Juan 350 y en instituciones vecinas vinculadas a los programas del De-

partamento Educativo. En el menú figuran charlas como "Diálogos táctiles", encuentro virtual sobre accesibilidad cultural a cargo de Delfina Velar, diseñadora argentina residente en Londres, que compartirá la investigación en proceso que da nombre a esta propuesta. Orientado al público general, tendrá lugar mañana, a las 9, con inscripción previa.

A las II, habrá recorridos participativos para personas mayores, una visita dialogada a cargo del equipo educativo por la nueva exhibición Moderno y Metamoderno, en la que el cuerpo y la palabra se abrirán a la memoria. Y a las 14, se dictará el taller "Sellado a mano, arte correo", a cargo del equipo educativo. El arte correo es una práctica artística que consiste en el envío de obras por

correo postal entre varios destinatarios. Una invitación a conocer su historia a través de casos paradigmáticos, explorando el potencial creativo a partir de la creación de sellos de goma para identificar las propias postales.

Pasado mañana, al mediodía, será el turno de "Los latidos de San Telmo: recorridos hacia el corazón del barrio", una caminata diseñada por la Red de Escucha y Acompañamiento, un grupo de arte e investigación nacido en torno a los programas de perspectiva en salud mentaly comunitaria del Moderno. Elencuentro pretende adentrarse en el pasado, el presente y el futuro del barrio, recuperando los pulsos de San Telmo a través de un recorrido por siete puntos de gran relevancia histórica y patrimonial.

## Avisos fúnebres

4318 8888

Para publicar 4318 8888 o funebres@funacion.com.ar Todos los días, de 9 a 19. Turjetas de crédito hanta las 18.30 Beneficio Club LA NACION, 20% de descuento, 3 cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

#### Sepelios y **Participaciones**

BENGOLEA. Beatriz. - Su amiga Mónica Magrane la despide con profundo dolor, y acompaña a sus hijas con mucho cariño. Que en paz descanses querida Beatriz.

CHAIN, Roberto, q.e.p.d. -Sus hijos Andrea y Hugo, Viviana y Alejandro, María Alejandra y Esteban, Roberto y Liliana; sus nietos Constanza y Facundo, Tomás y Mariana, Lucas, Facundo, Catalina y Facundo, Juana y Agustín, Esteban, Daniela y Cecilia, y sus bisnietos Italo y Conrado lo despiden con todo su amor, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Sus restos serán inhumados en Parque Memorial el viernes 28, 11 hs.

DE MARCHI, Juan Carlos, q.e.p.d., falleció el 24-6-2024. -Guillermo Reichler, María Mercedes Meyer y sus hijos Maria, Josefina y Juan participan con profundo dolor el fallecimiento de Pancho y ruegan una oración por su alma.

DE MARCHI, Juan Carlos. -Laura y Enrique Crotto acompañan a María Hortensia y familia con cariño y oraciones.

GALLO PECA, Jorge. - Hugo Sigman y Silvia Gold despiden con afecto a Jorge, quien fue uno de los precursores de la industria farmoquímica argentina. Descanse en paz.

GALLO PECCA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 25-6-2024. -Roemmers S.A.I.C.F. participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento.

GALLO PECCA, Jorge, q.e.p.d., falleció el 25-6-2024. -En nombre del equipo gerencial y empleados de Maprimed S.A. participamos con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a su familia en este triste momento.

ILLA, Reynaldo Jorge, g.e.p.d. - Su mujer Liliana De Rosse, sus hijos Reynaldo y Rodrigo, su madre Goly sus hermanos Rolando, Rogelio y Marta Garat participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

q.e.p.d., 24 de junio 2024. - Con profunda tristeza, despedimos a Reggie y acompañamos a Goly y familia. Sus primos Andrew, Marcela, Betty, Cecilia, Carlos, Raúl, Tati y familias, Siempre estarás en nuestro recuerdo.

ILLA, Reynaldo Jorge,

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Los reyes de los Países Bajos y sus hijas acompañan a toda la familia en este triste momento, en especial a su gran amiga Alexía.

IRIBARREN, Alfredo, q.e.p.d. - Diana Sucari saluda con todo cariño a su amiga Graciela e hijas en este triste momento.

LAYANA de CABO, Elida Amalia. - El consorcio de propietarios de Quartier Sinclair, despide con mucho dolor a su querida vecina y acompaña a su familia en estos momentos de profundo pesar.

MARIANI DOLAN, Alejandro, q.e.p.d. - Marcelo Santurio y familia despiden a Buchi con mucho afecto.

MIGUELEZZI, Norberto Luis, q.e.p.d. - Su esposa María del Carmen; sus hijas María Eugenia, Vanina y Natalia, y sus nietos Ethan, Tomás, y Rafael, despiden hoy a un gran compañero de vida, excelente padre y adorado abuelo.

MIGUELEZZI, Norberto Luis, q.e.p.d. - Cariño y gratitud infinita, papá. Gracias por tanto, siempre te recordaremos y te queremos. Tu hija, Vanina G. Miguelezzi.

MIGUELEZZI, Norberto Luis, falleció el 25-6-2024. - Tu hija Nati, Juan y Rafi te despedimos con inmenso amor. Gracias por haber compartido la vida con nosotros, noble, buen padre, buen marido. Que descanses en paz abuelo.

OPITZ, Guillermo, q.e.p.d., La Fundación Giuliano Astolfoni participa su fallecimiento y acompaña a su familia en su

www.lanacion.com.ar/funebres

PEÑA PIROVANO, Manuel, q.e.p.d., 16-6-2024. - Sus primos Antonio de Uribelarrea y Malena Aubone, hijos y nietos despiden con gran dolor a quien fuera su compañero de andanzas desde la niñez y abrazan a Ignacio, Juan, Lola y Cate en su pena. Nunca olvidaremos su generosidad, bondad, inteligencia y extravagancias de nuestro Loco Lindo. Rezamos por vos y te vamos a extrañar mucho.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - Holger y Paz Martinsen, Sofia, Jan y Liv, tu ahijada, te despedimos con muchísimo cariño y agradecimiento por todo lo disfrutado, aprendido y logrado a tu lado. Rogamos una oración en su memo-

RUIZ CERUTTI, Susana. - Te despido con todo mi cariño de tantos años, acompaño a Lili y a Jean. Gloria Jofre.

RUIZ CERUTTI, Susana, embajador, q.e.p.d. - Nora Della Savia, Horacio Basabe y sus hijos Eugenia, Julia y Andrés despiden a su querida amiga y ejemplar diplomática, orgullo del Servicio Exterior de la Nación y agradecen a sus ángeles custodios, Liliana y Jan, haberla acompañado como ella se merecia.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - Juanchi y Bea Pardo despiden con profundo pesar a Susana y acompañan a su familia en esta pérdida. Fue una gran amiga y un gran ser humano que prestó importantes servicios al país.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d., falleció el 24-6-2024. -El Rotary Club de Buenos Aires y su junta directiva, participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciada consocia y distinguida amiga. Ruegan una oración en su meтогіа.

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - Luis María Riccheri despide con mucho dolor a su querida amiga y colega, que fue un especial ejemplo para todo el Servicio Exterior de la Nación.

RUIZ CERUTTI, Susana. -Gladys Sabia la despide con mucho cariño y admiración.

RUIZ CERUTTI, Susana, embajadora, q.e.p.d. - Nela Contreras despide a la querida embajadora Susana con profunda pena y especial gratitud, rogando una oración por su alma.

RUIZ CERUTTI, Susana, embajador, q.e.p.d. - Sus colegas de la Asociación de Retirados del Servicio Exterior de la Nación participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera canciller de la Nación y acompañan a su familia y allegados en su dolor.

RUIZ CERUTTI, Susana, Emb., q.e.p.d. - Sus colegas y amigos de la promoción 1968 del ISEN: José María Cantilo, José Luis Casal, Albeto Davérede, Vicente Espeche Gil, Juan A. Fleming, Nora Jaureguiberry y Carlos Spinosa ruegan una oración en su querida

RUIZ CERUTTI, Susana. q.e.p.d. - Mónica Pinto la despide con afecto y agradecimiento.

RUIZ CERUTTI, Susana. q.e.p.d., 24-6-2024. - Despedimos con mucho amor y enorme tristeza a Susana, una persona inolvidable y acompañamos a Líli y Jean en este doloroso momento. Tus amigos Gabriela, Eduardo, Eloisa y Alexander Martinez.

RUIZ CERUTTI, Susana, Emb., q.e.p.d. - Quienes integran e integraron la Consejería Legal de la Cancillería despiden con profundo dolor a quien por siempre será su querida jefa, maestra generosa, respetuosa y cariñosa. Quedará en la memoria de su oficina y como inspiración, para nosotros y las futuras generaciones, su ejemplo de profesionalismo, compromiso incondicional con la Patria, la diplomacia y el derecho internacional, y su calidad huma-

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d., falleció el 24-6-2024. -La Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera su digna socia, distinguidisima diplomática, ejemplo de generaciones futuras y primera canciller de carrera; y acompaña a familiares, colegas y amigos en este triste momento. Rogamos una oración en su memoria.

RUIZ CERUTTI, Susana. -Guillermo González (a.) y Valeria González Posse (a.) la despiden con cariño y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ CERUTTI, Susana. -Maria del Carmen Squeff y Santiago Villalba despiden a Susana con profundo pesar y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ CERUTTI, Susana,

g.e.p.d., falleció el 24-6-2024. -Sus amigos del Rotary Club de Buenos Aires: Ubaldo Aguirre, Héctor Alegría, Guillermo Ambrogi, Luis Bameule, Adalberto Barbosa, Carlos Bastanchuri, Eduardo Becher, Enrique Behrend, Josué Berman, Marcos Bertin, Alberto Bieule, Miguel Blanco, Enrique Braun Estrugamou, Martin Cabrales, Alfredo Campos, Federico Carenzo, Juan Manuel Casas, Francisco Castex, Eduardo Cazap, Oscar Cecchi, Hernán Celorrio, Eduardo Chehtman, Guillermo F. Combal, Eduardo Conesa, Gustavo Criscuolo, Eduardo D' Alessio, Julián de Diego, Mariano de la Torre, Felix Devoto, Nicolás Dubourg; Federico Eijo, Daniel Feraud, Juan Eduardo Fleming, Norberto Frigerio, Adelmo J. J. Gabbi, Horacio García Igarza, Jorge González Cravino, Jorge González Zuelgaray, Carlos Haehnel, Elías Hurtado Hoyo, Diego Ibarbia, Juan Insua, Juan José Iribarren, Rolabnd Koller, Héctor Laurence, Néstor Lemesoff, Juan Llamazares, Daniel Llambías, Edgardo Manzitti, Alejandro Marolda, Miguel Maxwell, Julio Naveyra, Miguel Cartasso Naveyra, Juan Javier Negri, Carlos Nojek, Ernesto Orlando, Juan Carlos Ottolenghi, Luis Ovsejevich, Jorge Patane, Marcos Pejacsevich, Gustavo Piantoni, Roberto Planas, Alfredo Rodríguez, Fernando Romero Carrenzo, Héctor Rossi Camilión, Manuel Sacerdote, José Ramón Sanchis Muñoz, Eduardo A. Santamarina, Guillermo Saracco, Carlos Enrique Speroni, José Siaba Serrate, Juan V. Sola, Ignacio Sztutwojner, Carlos Tramutola, León Turjanski, Emilio H. Varela, Aldo Vizcaino, participan con profundo pesar el fallecimiento de su apreciada consocia y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ CERUTTI, Susana. -Guillermo y Marcia Hunt la despiden con todo cariño y acompañan a Liliana y Jean en este doloroso momento.

RUIZ CERUTTI, Susana, Emb., q.e.p.d. - Roberto García Moritán y Martín García Moritán ruegan una oración en

RUIZ CERUTTI, Susana, q.e.p.d. - Mimi Barton, sus hijos Enrique y Maria Carballeda y sus nietos Catalina, Pedro y Clarita (as.) despiden a Susana (Mizi) con amor y ruegan una oración en su memoria.

RUIZ CERUTTI, Susana Myrta. - Gabriel Herrera, Daniela Lescano y Flia. lamentan partida de la querida e inolvidable Jefa y elevan oraciones por su eterno descanso.

RUIZ CERUTTI, Susana Myrta. - Sus vecinos del consorcio de propietarios de Av. Del Libertador CABA participan su fallecimiento con profunda tristeza, la despiden con respeto y agradecimiento, acompañan a su familia y piden una oración en su memoria.

TERRIZZANO, Jorge. - Efren y Marta Paramio despiden con dolor y suma tristeza a su querido amigo v elevan una oración en su memoria.

TERRIZZANO, Jorge. - Cuantas aventuras y lindos momentos vividos. Cuando te alcance las repetiremos. Carlos Terrizzano.

TOBELLA, José Ignacio, q.e.p.d., falleció el 24 de junio de 2024. - Sus compañeros de la Promoción XIII del Instituto del Servicio Exterior de la Nación despiden al querido amigo y colega y expresan su pésame a su esposa Cristina.

VÁSQUEZ, Alejandro J., q.e.p.d., falleció el 24-6-2024. -Su hija Patricia y Flia. lo despiden con amor hoy, 12.15 Hs., en Cementerio de Recoleta y ruegan oraciones en su memoria.

VASQUEZ, Alejandro Jorge,

q.e.p.d. - Jorge Gamondés participa el fallecimiento de su amigo y acompaña con mucho cariño a su familia.

ZANDONADI de ARRIGO, Martha, q.e.p.d. - Tus sobrinos Rita y Tim e hijos y Cesarito y Gaby e hijas acompañan a sus queridos primos y despiden a Martha con todo cariño.

Agradecimientos

YOUNG, Edgardo. - Angela Solari de Young, hijos y nietos, agradecen las muestras de cariño recibidas y piden oraciones para el querido Bebe.

Recordatorios

TORRERO MARINA, Noemi. Se durmió en la paz del Señor el 26-6-2015. - Su familia que la ama ruega una oración en su memoria.

WAGMAISTER, Edda U.B. de. - A un año de su partida, su hijo Gustavo, junto a Salvo, recuerda y honra a su hermosa e inolvidable madre.

## Cuelgan cuadros de Picasso en los baños de damas de un museo en Australia

POLÉMICA. Ante la clausura de una muestra exclusiva para mujeres que recibió una denuncia de discriminación hacia los hombres, la curadora resolvió mudar las obras al toilette femenino

#### María Paula Zacharías

PARA LA NACION

Se han hecho en los últimos tiempos muchas exposiciones de artistas mujeres exclusivamente, como una manera de corregir la asimetría histórica de acceso a espacios de visibilidad entre los géneros. Pero hasta ahora, no había noticias de exhibiciones que solo pudieran ser visitadas por espectadoras. Algo así pensó el Museo de Arte Antiguoy Nuevo (MONA), en el sur de Australia, y decidió mostrar obras de un artista varón (para nada deconstruido) solo para el escrutinio femenino: Pablo Picasso.

Pero un hombre sintió que no estaba para tolerar tanta discriminación y presentó una demanda por prohibirle la entrada. Jason Lau alegó que en 2023 el museo le impidió el acceso a la muestra a pesar de haber pagado su ticket de ingreso. Al juez de un tribunal administrativo de Tasmania también le resultó ofensivo: la sentencia judicial calificó de discriminatorio que el recinto contara con una exposición exclusiva para mujeres, según informó la agencia EFE.

Hecha la ley, hecha la trampa. En el museo encontraron una solución al problema que creó otro escándalo mayor: decidieron montar la muestra en el baño. Hubo a quie-

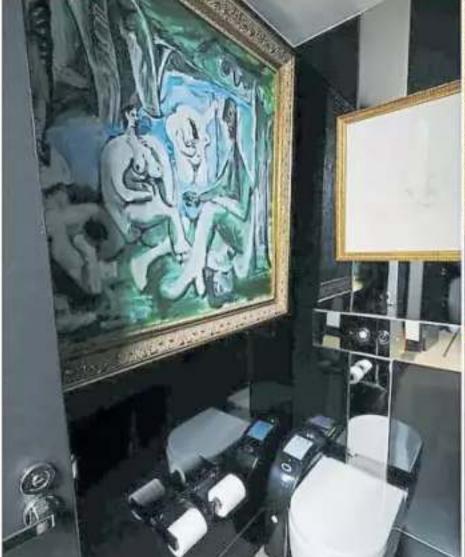

Cuadros de Picasso, para admirar en la intimidad

(Sala de Mujeres) gracias a una de-

manda iniciada por un hombre,

nes les pareció impropio que un Pi-simplemente no sabía qué hacer casso estuviera al lado del inodoro, con todos esos Picassos", apuntó Kirsha Kaechele, la comisaria de la como si Duchamp y su mingitorio no hubieran existido. "Nunca antes exposición, en Instagram. habíamos tenido baños femeninos en MONA, todos eran unisex. Pero después del cierre de Ladies Lounge

El cuadro Mujer acostada en el sofá (1932, de estilo cubista) se encuentra sobre un lavamanos, mientras que una versión de Picasso del cuadro El almuerzo sobre la hierba

(1961) se ubica al lado de un inodoro. De esto no han opinado aún los conservadores de arte.

"Volveremos a abrir la sala como una iglesia, colegio, establecimiento de lujo o instalación (...) mientras tanto, ¡disfrutad mujeres!", remarcó la artista estadounidense en la red social. Con Ladies Lounge,

Kaechele buscaba reflejar "la segregación histórica de género" en Australia, un país donde hasta 1965 solo los hombres tenían derecho a entrar a un bar a beber o donde todavía existen clubes de caballeros. de los que las mujeres no pueden formar parte.

Si hablamos de arte e inodoros, también hay que mencionar a América, una pieza de oro de 18 quilates obra del artista italiano Maurizio Cattelan, que incluye un asiento, una taza y una cisterna. Fue expuesto por primera vez en el Museo Guggenheim de Nueva York, y fue usado por cerca de 100.000 personas entre 2016 y 2017 para hacer sus necesidades con la mayor dignidad. Valuada en 4,8 millones de libras (5,9 millones de dólares), en septiembre de 2019, América se exhibía en el palacio de Blenheim, situado en el sur de Inglaterra, cuando fue robada. Recién en noviembre pasado se pudo identificar a los ladrones.

En la Argentina, las exposiciones de arte en el baño no son ninguna hazaña. Más allá de que algunos coleccionistas estilan colgar obras en el tocador, hay uno especial: el de María Casado Home Gallery. La galería funciona en su casa de la zona norte, y desde hace más de veinte años, en cada inauguración, el toilette es más que una trastienda: es una sala de exposición con características propias. "En este momento hay 19 obras colgadas, de la mitad de los artistas de migalería. El baño de visitas es un lugar fundamental donde ponerarte, porque cualquier persona que llega a tu casa en algún momento va a ir al baño. Y es un lugar donde la persona está sola y en silencio", dice a LA NACION. Gran ocasión, señala, para encontrar algo lindo que mirar. •

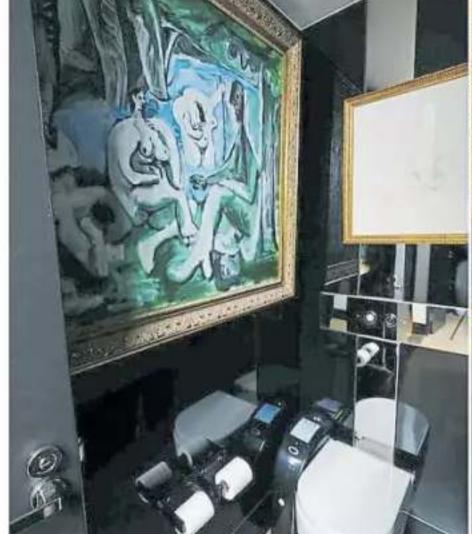

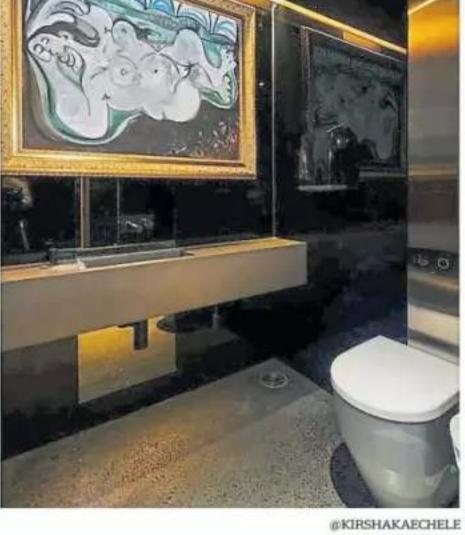

5.0.5. CONSUMO **ADOLESCENTE** 

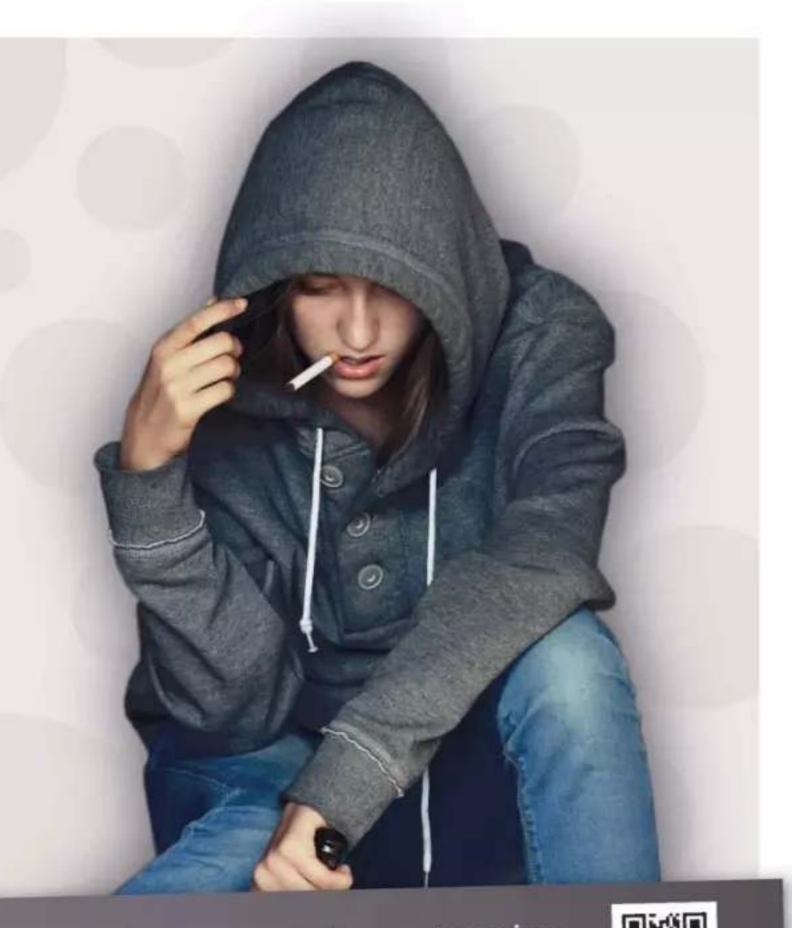

GUÍA PARA PADRES: Cómo actuar frente al consumo de sustancias

Toda la información de los especialistas para prevenir, detectar y afrontar el problema.



www.lanacion.com.ar/consumoadolescente



## **OPINIÓN**

www.lanacion.com @lanacion | facebook.com/lanacion

ETAPA. La revolución en el orden sociocultural mediante la fusión de los mundos biológico y digital provoca la mayor alteración en la forma de vida y en la organización jurídico-política de la historia de la humanidad

## La IA desafía la inteligencia constitucional

Guido I. Risso

-PARA LA NACION-

stamos transitando la cuarta etapa de la revolución industrial, a la que denominamos revolución 4.0, la cual. esconvenienteaclarar para evitar malentendidos, no se refiere precisamente a un cambio en los modelos de producción, es decir, no se circunscribe al mundo industrial, como lo fue originalmente, sino a una transformación del orden sociocultural mediante la fusión de los mundos biológico y digital, provocando la mayor alteración-tanto en la forma de vida como en la organización jurídico-política- de la historia de la humanidad.

Este período se caracteriza por la existencia simultánea de la IA, la nanotecnología, la biotecnología, el metaverso y la blockchain, por dar algunos ejemplos, y el consecuente impacto en las bases sobre las cuales se asienta nuestra civilización, generando un nuevo escenario social, cultural, económico y jurídico que aún no sabemos exactamente cómo culminará; si generará sistemas estables, sistemas permanentes o semipermanentes o si directamente fluctuará de forma constante, impidiendo el estable cimiento de instituciones del tipo tradicional.

Es decir, estamos analizando un proceso en curso, de modo que solo podemos pensar desde un estado de precariedad que implica, justamente, analizar una transformación que se encuentra en desarrollo. Entonces, el traspaso del paradigma analógico hacia el nuevo mundo digital no solo presenta el problema de ser una transformación anárquicamente en curso (pues recordemos que existen sistemas cognitivos con capacidad de autoaprendizaje que adquieren autonomía e independencia de sus propios creadores), sino también un cambio que afectará a la condición humana: estamos ante una transformación de tipo ontológica.

¿Cómo será el ser humano del futuro, qué modelo jurídico requerirá esetipo humano, qué nuevo contrato social será necesario, qué regulación normativa, qué instituciones, qué burocracias, qué modelos de gobernanza necesitaremos, en definitiva: qué constitucionalismo será necesario en función de esta nueva

antropología y orden socio-tecnodigito-cultural?, ¿o directamente poco (tal vez nada) de lo conocido será útil? Como constitucionalistas, nuestro rol y desafio es acompañar este proceso con la construcción de un nuevo contrato social basado en un constitucionalismo en clave digital cuya principal misión consista en evitar la deshumanización y la opresión de unos sobre otros, es decir, evitar el autoritarismo, que en definitiva ha sido el rol original del constitucionalismo: defender la libertad, los derechos y espacios de autonomía de los individuos frente a los avances del poder, cualquiera sea su fisonomía.

A partir de estas premisas debemos desarmar el viejo contrato social que sirvió de base al derecho constitucional clásico y rearmarlo desde y para las sociedades digitalesy sus nuevas formas de convivencia. El impacto de la tecnología en el constitucionalismo será disruptivo y puede abarcar distintos supuestos según el ámbito en donde focalicemos nuestro análisis; podemos observar el cambio desde los derechos o desde la organización del poder, pero más allá de los diferentes niveles de análisis y categorías, lo más importante es que se verá afectado el concepto de democracia, y esto generará replanteos y controversias respectodel tipo de Estado y organización jurídico-política necesaria.

Todas las hipótesis nos conducen hacia reformas sustanciales en los modelos de gobernanza y organización institucional y, en consecuencia, vamos hacia un nuevo contrato socialyotro constitucionalismo. Ahora bien: ¿hacia qué constitucionalismo vamos, qué formas deberá adoptar el nuevo constitucionalismo, cuáles serán sus funciones, sus objetivos, su rol, a qué o quiénes deberá proteger y de qué o quiénes los deberá proteger, qué derechos desaparecerán y qué nuevas garantías deberemos desarrollar y por último: cuál será la nueva anatomía del poder? El nuevo constitucionalismo, al que llamo digital, noes un hecho consumado, por el contrario, está en pleno proceso de construcción. Debemos entonces limitarnos a controlar -y de ser posible evitar-los daños ocasionados en el sentido de retrocesos en los valores y principios que inspiran al constitucionalismo clásico.

En este contexto donde las transformaciones son cada vez más vertiginosas y abruptas y en consecuen-

cia todo lo que sabemos es fugaz y cambiante, para crear el próximo constitucionalismodebemosaplicar una nueva estrategia constituyente: el diálogo permanente. Incluso este artículo es un diálogo propuesto al lector, un diálogo que aportará a la nueva etapa del constitucionalismo, pero que no se cerrará ahora ni tampoco podrá hacerlo una típica convención constituyente reformadora conforme el sistema rígido del artículo 30 de nuestra Constitución nacional, pues este proceso de transformación no puede (por su propia dinámica) ser clausurado, porque su principal característica definitoria es la inestabilidad. Estamos ante un tipo de diálogo permanentemente abierto. Habrá, en términos consti-

En esta ocasión circunscribiré ese diálogo constituyente a un solo

tucionales, un replanteo constante.

punto: la prevención del desarrollo de un autoritarismo digital, pues en los hechos ya observamos transformaciones en diversas áreas del derecho constitucional contemporáneo que comienzan a mostrar síntomas de erosión y retroceso en los derechosylibertades. Una consecuencia verificable de dicho retroceso es la crisis de representación que padecen las democracias modernas en el nivel global, por eso el clásico modelo liberal representativo debe ser rápidamente adecuado a las nuevas pretensiones de la sociedad digital, que exige más y mejores canales de comunicación política y vinculación entre representantes y representados; esta incipiente sociedad digital quiere y reclama ir más allá del clásico modelo binario del sufragio, pensado y diseñado para las antiguas sociedades decimonónicas, y modernizar el típico sistema de intermediación política.

A diferencia de las sociedades de los siglos pasados, la sociedad moderna es absolutamente consciente de las posibilidades que le ofrecen el nuevo paradigma digital y las actuales tecnologias, que permiten superar evolutivamente la clásica relación representantes/representados para construir nuevos agentes políticos, nuevas herramientas de gobernanzaytoma dedecisiones. La sociedad actual sabe fehacientemente que cuenta con el material y los recursos necesarios para la construcción de la nueva democracia digital.

Si el constitucionalismo clásico y | de CABA

la democracia representativa -cuyos matriz de diseño y funcionamiento corresponden al siglo XIXse resisten a este cambio, entonces la erosión continuará y esto afectará la esencia del constitucionalismo y los valores constitutivos que debemos mantener para la nueva etapa. La elaboración de las constituciones del futuro debetener en cuenta la reformulación de la típica democracia representativa e incorporar las nuevas tecnologías que efectivamente complementan al clásico sistema binario y cerrado representante/representados. También estas nuevas constituciones deben elaborarse en formato de recordatorio a la sociedad digital de los principios que inspiraron al constitucionalismo para mantener viva la memoria histórica, sobre todo anticipando un escenariogeneracional de corto plazo conformado mayoritariamente por los nativos digitales, que no tendrán suficiente conciencia de sus derechos

y libertades, y en consecuencia no dimensionarán la gravedad que implicaría su pérdida. • Profesor ordinario (adjunto regular) derecho constitucional, Facultad de Derecho (UBA); titular de la cátedra de Derecho Político. USI-Placido Marín; abogado; doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en Constitucionalismo. Declarado personalidad destacada de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la ciencia jurídica por la Legislatura



El modelo liberal representativo debe ser adecuado a las pretensiones de la sociedad digital, que exige más y mejores canales de comunicación política

## LA NACION

Fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870

Número 1, Año 1 "LA NACION SERÁ UNA TRIBUNA DE DOCTRINA"

Director: Fernán Saguier

# Corrupción: los jueces no deben cerrar los ojos a la realidad

Es vergonzoso el fallo de la Cámara de Casación según el cual los pagos de empresarios a funcionarios no fueron coimas, sino aportes electorales

n fecha reciente la Corte Suprema de Justicia revocó la → absolución dictada en favor de Cristóbal López y Fabián de Sousa, acusados de financiar el gigantesco crecimiento de su grupo empresario con aprovechamiento de las moratorias y los diferimientos impositivos que les acordaba sistemáticamente la Administración Federal de Ingresos Públicos. Como fundamento de esa revocación, se señaló que la conducta de López y De Sousa debía analizarse teniendo en mira el contexto y las circunstancias concomitantes del hecho, que excedían la mera solicitud de facilidades de pago. La Corte, con apoyo en el fundado dictamen del procurador general, Eduardo Casal, sostuvo que los jueces habían absuelto a los imputados mediante "un recorte arbitrario de una trama mucho más compleja".

Las mismas consideraciones resultan de aplicación respecto del reciente fallo dictado por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Carlos Mahigues y Daniel Petrone, quienes, efectuando una interpretación similar, han considerado como meros "aportes de campaña" a una gran cantidad de pagos efectuados por orden del empresario Angelo Calcaterra a funcionarios del ministerio responsable de adjudicaciones de obras públicas de las que su empresa era beneficiaria. Este desacertado fallo, sorprendente en magistrados de su prestigio, podría beneficiar también a otros empresarios imputados de cohecho, cuyas acciones terminarían sujetas a penas de mucha menor cuantía y, en la práctica, quedar impunes pues la infracción al Código Electoral habrá prescripto por el paso del tiempo.

El gran mérito de la investigación que este diario efectuó en la causa conocida como "los cuadernos de las coimas", junto a la encomiable tarea del fiscal Carlos Stornelli y la ratificación de todas las instancias judiciales previas a la elevación del caso a la etapa de juicio oral, fue el de

transparentar un perverso sistema de amañamiento de la obra pública que llevaba décadas de vigencia. En la causa se reunieron testimonios de una gran cantidad de empresarios que hicieron uso de la figura del "arrepentido", obteniendo así ventajas procesales y una disminución de la pena que les correspondería por hechos cuya ilegalidad claramente conocían.

La decisión de la Cámara de Casación validaría la absurda argumentación de los empresarios involucrados en este escándalo según la cual son unos simples descuidados que olvidaron pedir un recibo por el pago de una suerte de bono contribución, curiosamente abonado a escondidas, en bolsos llenos de dinero en efectivo. No es factible confundir un descuido contable con un cohecho.

Desafía simplemente el sentido común pensar que numerosas entregas de bolsas de dinero en efectivo en playas de estacionamiento subterráneas, sin la obtención de ningún comprobante, pueda calificar como algo distinto de lo que era: un simple soborno a cambio del aseguramiento de seguir perteneciendo al "club de la obra pública", donde de antemano se determinaba el ganador y se obtenía igualmente el consentimiento de quienes aceptaban perder

Desafía el sentido común pensar que numerosas entregas de bolsas de dinero en efectivo en playas de estacionamiento subterráneas, sin la obtención de ningún comprobante, pueda calificar como algo distinto de lo que era: un simple soborno

sin protestar, a sabiendas de que les llegaría oportunamente su premio con la concesión de alguna obra posterior. En la causa se obtuvieron igualmente testimonios del financista (Ernesto Clarens) que dio detalles de la ingeniería que se utilizaba para asegurar este ilegal propósito.

Al igual que el caso que involucra a López y De Sousa, estamos en presencia de una compleja trama que no puede ser disimulada con la ficción de que se trató de algún aislado "aporte de campaña". Son abrumadores los testimonios acumulados, en línea con las anotaciones manuscritas del chofer Oscar Centeno, y demasiadas las señales de enriquecimiento de los funcionarios y allegados a los responsables de la administración kirchnerista, que fomentaba este perverso esquema de obra pública, como para que los jueces cierren sus ojos a la realidad. La clara connivencia existente entre los funcionarios del área que respondía al exministro Julio De Vido y los empresarios que se beneficiaban con espurias adjudicaciones cuya real causa debe buscarse en sus sostenidos "aportes", impide que este caso sea uno que deba resolverse exclusivamente en función de las prescripciones del Código Electoral y la imposición de alguna multa menor.

Dejar subsistente un pronunciamiento de esta naturaleza y aceptar que esos "aportes" eran algo diferente al delito de cohecho con dos partes igualmente involucradas constituiría un nuevo paso que nos alejará cada vez más del universo de naciones confiables. Cabe preguntarse qué sentido tiene seguir solicitando a entidades como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que nos permita el ingreso a ese grupo, con los beneficios en materia de inversiones que conllevaría, si paralelamente se admiten decisiones que van a contrapelo de toda idea de seriedadytransparencia. Es de esperar que esta vergonzosa sentencia sea rápidamente apelada y corregida por el máximo tribunal de la Nación.

## OTRAS OPINIONES

El Nacional VENEZUELA

## Testigos en peligro

CARACAS.— El Consejo Nacional Electoral es un organismo dedicado a cavar zanjas. De eso se ocupa desde el 5 de marzo cuando echó a rodar el cronograma electoral hacia el 28 de julio. A cada zanja, la ingeniería electoral opositora tendrá que tender puentes para continuar en la ruta a la fecha que tanto temor desata en las filas oficialistas. Niega la veeduría internacional fiable y ahora entorpece la presencia de testigos de la opción del cambio político en las mesas de votación. Una nueva jugada que pone en evidencia, por si faltaran pruebas,

la debilidad de un gobierno que se sabederrotado en el ánimo popular que acompaña los recorridos de María Corina Machado por el país.

La única manera de evitar su derrota es minar la campaña electoral y todo lo que rodea el derecho al ejercicio del voto. Inhabilita y bloquea candidaturas, secuestra partidos, detiene activistas sociales y políticos, arremete contra gente humilde que vive como puede de su trabajo honesto y, en paralelo, utiliza los medios de comunicación públicos, propiedad de todos los venezolanos, a su antojo.

Esa penúltima jugada es la que estipula que los testigos de mesa tendrán que ser electores de la mesa donde voten, de acuerdo con la resolución 240620-054 publicada en Gaceta Electoral el 20 de junio. Algo nunca visto en un proceso electoral. La intención es una sola: poner trabas para que la oposición democrática no pueda poner testigos en cada una de las 30.026 mesas que se instalarán para el 28 de julio.

El gobierno está derrotado políticamente. Solo puede echar mano de recursos que muestran su debilidady exponen su catadura marrullera, porque ya no tiene nada que decirle a la inmensa mayoría de los venezolanos.

Los venezolanos saben lo que enfrentan, porque lo padecen todos los días. Lograr el cambio político exige el compromiso de cada ciudadano.

## DE LOS LECTORES

Cartas & e-mails

www.lanacion.com.ar // lanacion

Nueva York, invadida Miles de compatriotas acompañan a la selección argentina de fútbol en los Estados Unidos, gastando miles de dólares, mientras aquí millones de personas atraviesan problemas de todo tipo, alimentarios, sanitarios, de seguridad. ¿Es posible que nuestra sociedad esté tan confundida que a quienes tienen la posibilidad de disfrutar no les importe dar una imagen que no condice con la realidad que vivimos, que nos impulsa a mendigar créditos por todo el mundo? ¿Es acaso una demostración más de la falta de empatía y humanidad que nos rodea por estos pagos, agrandando una grieta que nos destruye? ¿Nadie piensa en aquellos que nada tienen?

La esperanza en una mejoría empalidece porque la comparación con el pasado pone la vara muy baja, y se corre el riesgo de que se convierta en desesperación si seguimos siendo tan frívolos. ¡Argentina duele!

Julio Lozano DNI 7.754.906

## La patria robada

Con alguien vestido con sotana animando el coro, en la casa de Dios se escuchó entonar con emoción "¡la patria no se vende"! Es curioso, por no decir indignante. Durante 16 años "la patria se robó" y hubo pocas voces en la Iglesia que lo condenara. Como católico creyente y practicante me indigna el sacerdocio militante que pertenece a sectores políticos a los que adhiere sin ninguna vergüenza y pretende convertir las iglesias en unidades básicas. Ricardo Commenge DNI10.897.651

## Enormes desafíos

Desde el advenimiento de la democracia, en 1983, la situación socioeconómica del país ha empeorado considerablemente. Algunas de las variables económicas que demuestran esto son el nivel de pobreza de la sociedad y el salario promedio del país. La pobreza cuando asumió Alfonsín era del 16% y el salario promedio era de US\$300. En ningún gobierno democrático se pudo bajar ese índice de pobreza y el salario promedio tuvo piso de US\$150 en la crisis de 2001, con el fin del programa de convertibilidad, y un auge en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015 de US\$700. Claramente el sistema democrático argentino no ha servido para mejorar la calidad de vida de su gente. El factor común de

todas las administraciones, independientemente del color político, ha sido el déficit fiscal, gastar por encima de las posibilidades del país, lo que nos ha llevado a recurrentes períodos de altísima inflación o de crisis de deuda. De esta manera podemos entender mejor el fenómeno antipolítica que lleva adelante Javier Milei, ganando las elecciones de 2023. La herencia recibida es angustiante en términos de pobreza, y los desafíos económicos por resolver son enormes. La sociedad le ha dado un mandato para que baje la pobreza y la altísima inflación que dejaron todos los gobiernos anteriores. En sus primeros seis meses de gobierno Milei y su equipo han mostrado logros significativos en términos macroeconómicos, luego de una fuerte devaluación de la moneda (lo que llevó la pobreza a máximos históricos) el Gobierno ha mostrado mejoras en términos de baja de inflación, recuperación de reservas internacionales del BCRA. normalización de precios relativos y, por sobre todo, el principal logro del déficit cero. El país se encuentra en un escenario nuevo, con una sociedad agobiada por los fracasos de la política y la corrupción que espera de un sistema basado en la antipolítica (anticasta) las soluciones a sus problemas. Las perspectivas son alentadoras: el gobierno quiere hacer algo distinto a lo que se ha venido haciendo. Los desafíos son muy grandes, pero los recursos naturales con los que cuentan el país son enormes y permiten la esperanza, si el Gobierno logra estabilidad macroeconómica y genera condiciones de inversión. Es la única forma en que

## En la Red

PACEBOOK
Descubren
en Río Negro una
fábrica de certificados
truchos para no
ir a trabajar



"Esto viene hace década" Dario Farias

"Muy bien, a esos corruptos hay que ponerlos presos" Rubén José Mandille

"Excelente gobernador" Gustavo Gutiérrez

"¡Qué país! No aprendemos más" Susana Romano

OPINIÓN 27 LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

bajará la pobreza y mejorará el salario medio de sus ciudadanos. Virgilio Mayol Vmayol@max.capital

#### En la trastienda

Escuchamos días pasados al Presidente decir, durante su visita a España: "El daño y la decadencia que causan el socialismo y populismo violento (llámese terrorismo) y que debemos evitar los dolores de estas catástrofes causadas por el hombre". El 20 de junio pasado, día de nuestra querida bandera, dijo nuestro presidente: "No es un invento de las últimas décadas que los políticos les falten el respeto a los uniformados que ponen el cuerpo por la patria, sino una tradición lamentablemente que debemos terminar". Quienes dieron y siguen dando su vida por la patria aún esperan en la trastienda, llevan presos más de 20 años por haber luchado en los 70 y conseguido la luz del faro que nos ilumina. Ellos y sus familias pedimos a la política, tal cual lo transmitiera el Presidente al mundo, sean buenos pagadores y nos devuelvan la libertad que supimos conseguir. Ana D. Magi

#### Deshidratación

DNI 6.075.085

Hace pocos días traté a un paciente de 96 años que comenzó a estar confuso y desconocer a su familia. Se diagnosticó como demencia de Alzheimer y se lo medicó sin tener respuesta. Por experiencias anteriores, comprobé que el paciente estaba deshidratado y tenía la albúmina en el plasma baja. En dos días, administrándole abundante agua, clara de huevo y una cucharadita de sal (con una cuchara de postre), el paciente recuperó totalmente su capacidad mental. En un estudio que publiqué en una prestigiosa revista internacional de medicina, expresé que la mayoría de los adultos mayores estaban deshidratados. Si la deshidratación era grave, tenían déficit cognitivo a veces grave. El tratamiento que describí en el último paciente recuperó la capacidad mental en forma evidente. El mensaje de esta carta es: tengan en cuenta la deshidratación de los ancianos antes de diagnosticar demencia. Decenas de pacientes internados en geriátricos con diagnóstico de demencia simplemente están deshidratados. Juan Carlos Parodi DNI 4.396.466

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101,

Vicente López (B1638BEA)

SOCIEDAD Y ESTADO

## Los homeless también son liberales

Carlos Manfroni

PARA LA NACION-

Il taxi se aproximaba a un → puesto policial. Era una épo-⊿ca en la que se comenzaba a acentuar el control sobre el uso del cinturón de seguridad. El conductor simuló colocárselo y, apenas dejó atrás al grupo de uniformados, lo soltó.

-Ya que hace como que se lo pone, ¿por qué no se lo deja abrochado?-le pregunté.

-Porque no; porque un día el Estado se va a meter en mi dormitorioy me va a decir: "Use preservativo"-respondió airado el chofer.

Más allá de las hoy incuestionables bondades del cinturón de seguridad, era toda una lección de liberalismo. El hombre tenía una refinada noción de los límites del poder público cuando se trata del deber moral individual de autopreservación. En realidad, la situación no daba para asombrarse, a no ser por la petulancia con la que injustamente suponemos que hay cosas que no puede comprender la gente a la que, con más soberbia aun, llamamos "doña Rosa".

Los taxis comenzaron a desaparecer durante la pandemia y hoy miles de ciudadanos de clase media manejan automóviles de alquiler adheridos a las grandes aplicaciones internacionales. Incluso muchos de los viejos taxistas se inscribieron en ellas; otro triunfode la libertad sobre el coto de caza. Son los que sobrevivieron por sus propias fuerzas a un gobierno que, con la excusa de un virus, buscó convertirnos en esclavos.

A un costado de la calzada, revolviendo contenedores de basura algunos, acostados otros contra una pared, a la altura de la línea de edificación, quedaron los que cayeron del sistema, del conjunto de intercambios que sostiene la vida de una sociedad. Son los "sin techo", los homeless, como se denomina en inglés a quienes carecen de hogar, lo cual es una expresión más profunda que la que se refiere a la falta de una casa.

"A veces creemos que un pobre es un tipo como nosotros, pero sin plata", suele decir el médico y biólogo Abel Albino, dedicado desde hace décadas a la nutrición infantil en los barrios más pobres de la Argentina. "Pero no -aclara enseguida-, un indigente carece también de familia, de amigos, de vida social...". Su perspectiva del mundo es otra.

Ellos, los homeless, no exigen al Estado cortando calles; ni siquiera le piden. En no pocas ocasiones rechazan hasta los refugios que se les ofrecen. No están sindicalizados. No se arrojan prepotentemente contra los parabrisas de los automóviles. Tampoco se ataron a las bandas de extorsionadores que dirigen los movimientos sociales, que se enriquecen haciendo imposible la vida de los ciudadanos que acuden al trabajo, los que lucran con la opresión del pobre mientras vociferan contra la "oligarquía". Son los que hoy están viendo derrumbarse el castillo de mentiras que habían levantado y sostenido durante veinte años.

La ironía derriba la realidad con la exhibición misma de la realidad, escribió Sören Kierkegaard en su Tratado sobre la ironia. Bastó una línea de teléfono al alcance de todos para que cada

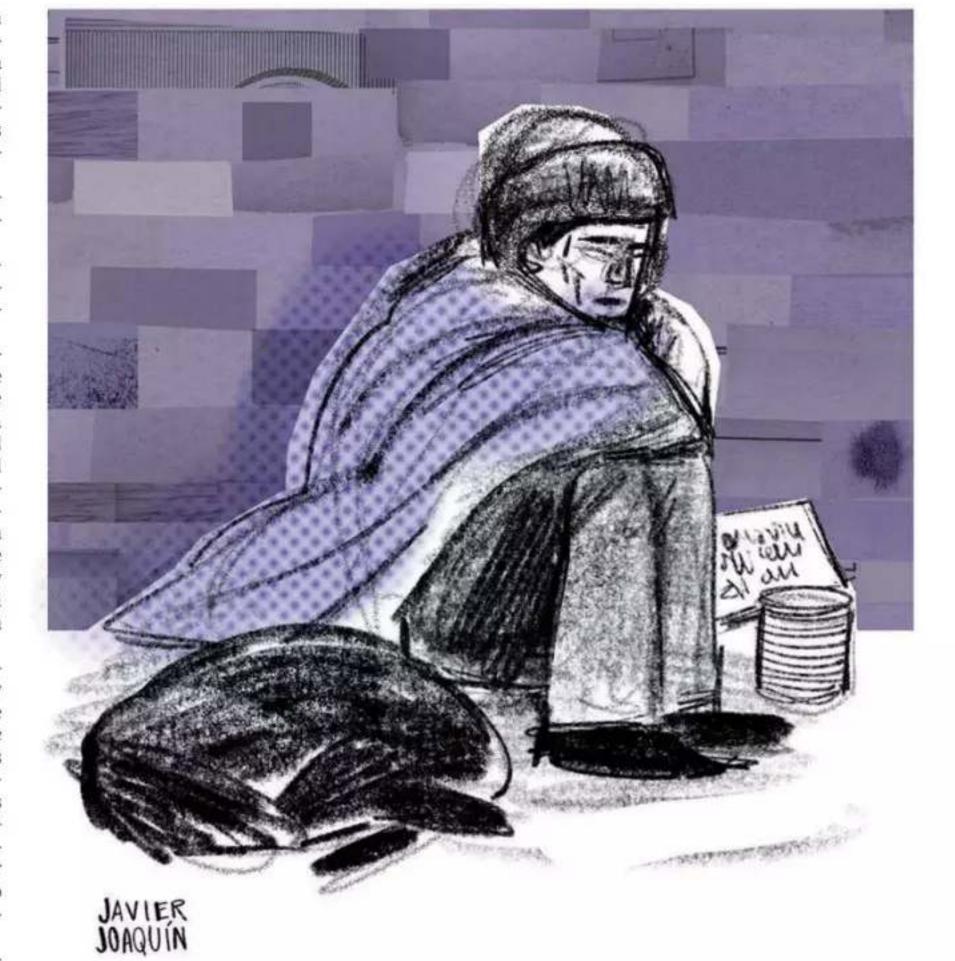

quien sacudiera el yugo que pesaba sobre sus espaldas cargadas por los capangas de la izquierda vernácula.

"Ellos son los accionistas de los niños descalzos", recitaba el poeta marxista Armando Tejada Gómez en los 70, una frase que hoy -mutatis mutandi-define perfectamente a los líderes piqueteros.

Pero los homeless no; no llegaron siquiera a ser extorsionados, al menos por estas bandas. Nunca se sabe completamente lo que ocurre en la calle. Sin embargo, al fin y al cabo, nada tienen para dar a potenciales extorsionadores. Y tampoco esperan ansiosamente recibir. Es la independencia de los que carecen de algo que perder, al menos en la Argentina, lejos de la realidad de España, donde miles de mendigos operan organizados por las mafias rumanas; o en Italia, donde la 'Ndrangheta aumenta su riqueza con los fondos de ayuda gubernamental a los inmigrantes africanos.

Una escena muy retratada de la historia es el diálogo de Diógenes de Sinopey Alejandro Magno, rey de Macedonia y conquistador de naciones.

Gaspar de Crayer, Cornelis de Vos, Salvator Rosa, Jacques Gamelin, entre otros pintores, recrearon la escena del rey y general que construyó el imperio griego en el siglo IV a. C. y el filósofo y linyera que vivía en un tonel en las calles de Atenas.

Alejandro Magno, educado por Aristóteles, apareció con sus soldados frente a Diógenes, quien barril, y le dijo que pidiera lo que

quisiera, que él se lo concedería. El linyera solo respondió: "Sí; te pido que te apartes, porque me estás tapando el sol".

Hay una llama de libertad que permanece encendida en el frío de los días de invierno al aire libre, cuando se come de la basura y se duerme en una vereda, ajeno al paso rápido del resto del mundo, indiferente al poder, sabiamente ignorante de la política. Pero la realidad no posee el romanticismode un cuadro, porque aquellas pinturas de los siglos XVII y XVIII que recrean la escena de Diógenes y el conquistador nos permiten prescindir del contacto con un linyera rodeado de moscas, maloliente y lamido por los perros, igual que el Lázaro del Evangelio. Y, aun así, es probable que Diógenes comiera mejor que nuestros menesterosos de Buenos Aires, obligados por la fuerza del hambre a encontrar algo apenas un poco mejor que los cientos de desperdicios que tienen que revolver cada noche.

Junto a la noble libertad de no depender de un gobierno, está nuestra libertad de dar algo a otros hombres y mujeres libres, pero menos afortunados. Frente a ellos, podemos descubrir por comparación cuánto nos sobra. Como cuando Diógenes vio a un niño que bebía agua del hueco que formaban sus manos y se desprendió de su cuenco, el único objeto que llevaba siempre consigo, además de su linterna, con la que buscaba al hombre bueno.

En La rebelión de Atlas, una nopermanecía sentado junto a su vela emblemática del liberalismo, Ayn Rand despliega un discurso

espléndido contra las tendencias socializantes, pero se equivoca cuando condena la gratuidad e impone a sus personajes heroicos la obligación de cobrar por cualquier servicio que brindan a otro.

No existe algo más libre que la caridad. Trabajamos las más de las veces en libertad y aun así estamos sujetos a reglas jerárquicas algunos, a las reglas del mercado los otros. Y, en cualquier caso, la mayoría de nosotros trabaja para poder vivir.

Con la caridad, no estamos encorsetados por estándares técnicos, ni jerárquicos ni de competitividad, ni de necesidad propia. Damos lo que queremos, en el momento que queremos y a quien queremos. Nada nos obliga, salvo el deseo de ser mejores delante de Dios. Nadie nos empuja, más que el enternecimiento ante la carencia extrema de aquellos a quienes todo les sirve: algo de dinero, un abrigo usado, un plato de sopa caliente, el sobrante de las bandejas o de las cacerolas, no de los platos, aunque sepamos que comerían aun los restos de los platos si no tuviéramos conciencia de nuestra propia dignidad como para no incurrir en semejante atropello.

Son las sociedades libres las más solidarias. "Al intervenir directamente y quitar responsabilidad a la sociedad, el Estado asistencial provoca la pérdida de energías humanas y el aumento exagerado de los aparatos públicos".¿Quién escribió esto? ¿Adam Smith? ¿Frederic Hayek? ¿Robert Nozick? No: el papa Juan Pablo II, en 1991. •

## LA NACION

Atención al lector 5199-4777 www.lanacion.com.ar/contactenos Club LA NACION 5199-4792

www.miclub.lanacion.com.ar

Propietario S.A. LA NACION, Zepita 3251, Ciudad de Buenos Aires (Cl285ABG). Tel.+54l15550-1800. Oficinas LA NACION, Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA) Buenos Aires, Argentina. Tel. +5411 6090-5000. Atención personalizada: www.lanacion.com.ar/redcomercial ISSN - 0325-0946. Responsable por Impresión: Luciano Ariel Bianchi, Zepita 3202, CABA.

Las ventas de LA NACION son auditadas por el IVC. © Año 2013. LA NACION. Dirección Nacional del Derecho de Autor, expediente renovación Nº RL-2023-80809536-APN-DNDA#MJ. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido del presente diario. Precio del ejemplar: Lun a Vie \$1900.- Sáb \$2700.- Dom \$3200.- Recargo envío al interior: \$380.- En Uruguay: Lun./Vie. \$U60.- Sáb. \$U85.-

Dgo. \$U110.- En Paraguay: Lun./Sáb. G9000.- Dgo. G12.000.- En Brasil: Lun./Sáb. R\$7/Dgo. R\$9.-

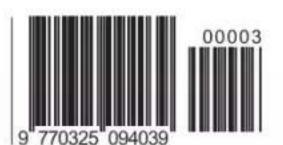

#### MANUSCRITO

## Ya no hay tiempo para cartas de amor

Ariel Torres

-LA NACION-

os que tienen hijos chicos quizá ya saben esto. Entiendo que → inspira debates pedagógicos y tengo por acá un estudio científico sobre el asunto; enseguida se lo paso. El caso es que la escritura cursiva está desapareciendo.

Tanto es así que es posible (improbable, pero posible) que alguien ni siquiera sepa qué es la cursiva. Es escribir a mano ligando cada letra con la siguiente. Así te enseñaban a escribir hace medio siglo; es, por mucho, más eficiente que usar las letras de imprenta. Es asimismo más difícil de aprender, según lei por ahí, como si difícil fuera sinóni-

mode malo. Dicho sea de paso, también se llama cursiva a la bastardilla oitálica. Pero no son lo mismo. Aquí me refiero a lo que coloquialmente llamamos letra cursiva o escribir a mano en cursiva.

La irrupción de las así llamadas nuevas tecnologías fue tan explosiva que la cursiva no solo casi desapareció, sino que, para el que no conoce sus vericuetos, resulta ilegible. Es como un texto cifrado. La razón es simple. Las letras en cursiva tienen poco que ver con las mayúsculas de imprenta, y aunque conservan cierto parentesco con las minúsculas, las ligaduras y el estilo personal (tu

letra, como se decía) vuelven los manuscritos muy difíciles de descifrar. Salvo que sepas escribir en cursiva, claro, en cuyo caso solo la proverbial letra de médico aparece como algo hermético; aunque los farmacéuticos parecen poseer un superpoder para leer las recetas.

Bromas aparte, siempre escribi en cursiva. He leído trabajos sobre los beneficios pedagógicos y neurológicos de escribir en cursiva; les dejo uno, de muestra: https://www. ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC7399101/. Pero se habia poco del placer de redactar así.

Escribir tiene fama de ser algo muy mental, la más cerebral de las artes. Nada que ver. Pero solo lo vas a entender cuando sientas el texto en el cuerpo. Si pretenden salvar la cursiva, la sensualidad me parece más atractiva que el rédito neurológico. No soy un experto, sin embargo.

Por razones imperiosas, no puedo escribir todo a mano, pero mis dos plumas están siempre listas y las uso para todo lo que no sea urgente. Hay algo extraordinario, además, en la naturaleza única de una página ma-

nuscrita. Tenga o no valor literario, es semejante a un ser vivo, a las hojas de hierba, a cada cielo de cada día de tu vida. Si te tomaste el tiempo de mirar, claro.

Mis primeros textos, que conservo. son de cuando tenía 10 años. Así que me pasé la vida sintiendo el papel bajo la pluma. Cuando era chico y ya tenía berretines de escritor, solo usaba la birome azul de trazo grueso: nunca fino, nunca de otro color. Hoy no puedo ni quiero dejar de empuñar mis plumas, advertir que el amor está intacto y sentir de

Apareció ChatGPT y nos están inundando con esos textos edulcorados de la inteligencia artificial

nuevo ese regocijo que, en las jornadas más dolorosas, es la única alegría que nos alumbra.

Pero esperen, no voy a despotricar contra los celulares ni a dar un ser-

món sobre el valor patrimonial del arte de escribir ni a pontificar sobre los buenos viejos tiempos.

Lo que quiero decirles hoy es que estos ocasos han ocurrido una votra vez durante la historia de la civilización. La tarea poética (íntima, hermosa, apasionada) de escribir cartas de amor ha durado solo un puñado de siglos. Durante la mayor parte de la historia, casi nadie supo escribir. Nien cursiva ni de otro modo. No me opongo (todo lo contrario) a tratar de salvar el arte, alguna vez masivo, de la cursiva. Pero todo esto me ha tenido pensando mucho últimamente. Creo que a lo mejor deberíamos aprender a perder estas prácticas bellas con dignidad. Sin escándalo. Recuerdo que escribí sobre el tema hace casi dos años, en esta misma columna. El tiempo no parece prestarles atención a los razonamientos medulosos. Mucho menos a los bienintencionados. En el medio apareció ChatGPT, y nos están in undando con esos textos edulcorados de la IA.

Ahora, si se muere la escritura, ¿estaremos en condiciones de salvar la lectura?



## Nada nuevo

Edición fotográfica Jesico Rizzo | Texto Mariano Holot



ASCOT, INGLATERRA D osar el ojo en un visor pequeño, enfocar, medir la luz, hacer clic y esperar varios días hasta poder apreciar la imagen obtenida. Hoy, esta secuencia sería concebida como una lección de temple y manejo de la ansiedad ante la incertidumbre. La tendencia actual a la satisfacción instantánea, representada fielmente en los celulares y su capacidad de hacer fotos y llenar el ciberespacio de imágenes de cada momento, ha

dejado en el pasado aquella aura que rodeaba la captura del momento preciso y la incógnita por su resultado que definía el quehacer fotográfico. Si bien esta imagen parece protagonizada por amantes de lo vintage, simboliza también un modo posible de recuperar parte de aquella vieja singularidad. Aunque tal vez sea innecesario apelar tanto a lo antiguo para aprender a valorar el presente. Alcanza con ser consciente de que cada momento es irrepetible y obrar en consecuencia. •

**CATALEJO** 

Papeles pintados

#### Claudio Jacquelin

Los centennials no habían nacido o eran demasiado chicos para recordarlo. Para los millennials son cosas de un pasado del que mejor no acordarse. En la Argentina hubo un tiempo, no hace tanto, en que no había ni un peso. Pero sobraban monedas. O, mejor dicho, cuasimonedas. Endeudadísimas y paralizadas, dos de cada tres provincias la semitían para pagar salarios, a proveedores y a todo aquel al que le debieran algo. Fue en la crisis de 2001. Que 20 años no es nada, dice el tango. Y, a veces, en la Argentina parece cierto. Aunque no lo sea. En el mediocaen muchos, que no vuelven a subirse al escenario. Ni a sentarse a la mesa. Que cada vez queda más lejos. Las crisis vuelven, Previsibles, autoinfligidas, no evitadas. Cuando se gasta de más. Cuando se ahorra de menos. Cuando se hace cirugía sin anestesia ni bisturi. Nada es igual. Pero, a veces, muchas cosas se parecen.

El gobernador de La Rioja, el peronista Ricardo Quintela, acaba de anunciar el pago de parte de los salarios a empleados estatales con una receta indigesta, ya conocida. Se llama Bocade (Bono de Cancelación de Deuda). Y no es ningún bocado, sino un trago amargo. Otro eterno retorno. A un piso más abajo. Imágenes amarillentas vuelven a colorearse. Auténticos papeles pintados falsos.



SÁBADOS CON TU DIARIO

**100** 

NUNCA DEJEMOS DE MOVERNOS.



Cambió el tablero Austria dio la nota frente a Países Bajos (3-2) y rompió las teorías en la Eurocopa; flojo grupo de Inglaterra ▶ P. 6

De vuelta en casa Santiago García Botta dejó el rugby profesional y se refugió en Belgrano Athletic > P. 8



P.8

Edición de hoy a cargo de Cristian Grosso y Francisco Schiavo www.lanacion.com/deportes 🗶 @DeportesLN 👪 Facebook.com/Indeportes 🖾 deportes@lanacion.com.ar



LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024

GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ



En el lugar indicado: Lautaro Martínez (22) definió de primera y clasificó a la Argentina; Chile le ofreció mucha resistencia al conjunto dirigido por Scaloni; fue el segundo tanto del "Toro" en

# La arremetida final del 'Toro' Martínez destrabó una sufrida victoria

Con gol de Lautaro, la Argentina venció por 1 a 0 a Chile y se aseguró la clasificación para los cuartos de final; con Perú, buscará el primer puesto

#### Diego Mazzei ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.— Una bocanada de aire cuando había síntomas de ahogo. Un latigazo preciso en el momento en el que el desorden había ganado terreno. Para algo Argentina tiene jerarquía en todos los puestos, talento listo para cuando se lo necesite. No había caso en un partido en el que parecía todo dado para ganar sin sobresaltos, pero en el que parecían evaporarse las situaciones. Con un Messi a media máquina, tocado desde el principio del partido, la selección encontró en el final el resquicio para vencer a un Chile que siem-

pre estuvo cómodo con dormir el partido y que en el tramo final creyó que podía ir contra la lógica. Lautaro Martínez resolvió el intríngulis como debe ser: el goleador aprovecha lo que se le presenta. Triunfo l a 0, clasificación a cuartos de final y a aspirar a finalizar en la cima del

Grupo A.
Scaloni siempre tiene algún detalle para sorprender. En este caso,
sin volante central natural, optó
por Alexis Mac Allister en el lugar
que le encontró Klopp en Liverpool;
Enzo Fernández se ubicó en su hábitat natural, la del mediocampista
interno que puede acceder a zonas
de riesgo.

De esta manera, Argentina se entregó al juego de la posesión total, donde se siente más cómodo, con intérpretes que pueden hacerlo. De Paul-Mac Allister-Enzole permiten descansar con la pelota y esperar el momento preciso para lastimar. Sin embargo, en la primera parte abusó del juego centralizado y perdió capacidad de sorprender al casi no utilizar los costados, con Molina o Nico González. Fueron contadísimas las ocasiones que atacó por afuera, y casi logra abrir el marcador. Con centros atrás: el de Molina lo despejó un chileno; el de Nico encontró una definición suave de Julián que conjuró Bravo.

La selección padeció, sobre todo en los primeros 35 minutos, a un Messi paralizado por una molestia en el muslo derecho. El capitán mostró enseguida el fastidio y quedó como fuera de partido durante un largo rato -incluso debió recurrir al masajista, en unos instantes de gran incertidumbre-, acaso procesando lo que podía ser algo que le impidiera seguir. El Messi del primer capítulo. Primero, con un zurdazo desde lejos que acarició el poste izquierdo; luego, con una apilada en la que pareció tocado en su orgullo. El 10 levantó al público, pero no más que eso. Argentina extrañó la actividad de su mejor hombre.

Chile jugó con la calculadora en la mano (un empate le servía para definir mano a mano con Canadá), algo que se notó en cada saque de arco de Bravo, que siempre se tomó sus segundos extra. El equipo de Ricardo Gareca esperó en su campo, replegado, apostando a una salida rápida con Alexis -hoy por hoy, el patrón futbolístico del equipo- o a los cambios hacia sus dos laterales, siempre predispuestos para atacar. Pero fue absolutamente inofensivo. Dibu Martinez estuvo como testigo preferencial del monólogo argentino. Mérito también de los dos centrales argentinos, impasables por arriba y por abajo, censores de cualquier intención de peligro de los chilenos. Cuti y Lisandro se están transformando en una dupla dificil de encontrar en otro seleccionado: técnica, timing, carácter, conducción, pase vertical. Si no ocurre

nada raro, hay centrales por muchos años.

En el segundo tiempo, Argentina se acordó de jugar por los costados y desacomodó a Chile. De entrada, la mejor acción colectiva hasta entonces, una seguidilla de pases encontró a Julián, Messi condujo y Molina llegó sin marca y su remate le quemó las manos a Bravo.

que le impidiera seguir. El Messi de siempre apareció sobre el final del primer capítulo. Primero, con un zurdazo desde lejos que acarició el poste izquierdo; luego, con una apilada en la que pareció tocado en su orgullo. El 10 levantó al público, pero no más que eso. Argentina extrañó la actividad de su mejor hombre.

Chile jugó con la calculadora en la mano (un empate le servía para definir mano a mano con Canadá),

Enzo Fernández se diluyó y Scaloni y sus colaboradores leyeron a la perfección ese declive: mandó a la cancha a Gio Lo Celso, buen sociode Messi en sus tiempos de esplendor en la selección. Di María y Lautaro entraron para refrescar el ataque, en lugar de un Nico González que había encontrado situaciones y de un Julián que se había desvanecido de tanto desgaste. Pero ello coincidió con los minutos de desconcierto argentino. No solo por errores no forzados de los volantes, sino por una relajación general.

Chile, a la espera de un error, lo encontró: Cuti falló un pase con el equipo mal parado, los de Gareca llegaron a fondo y un despeje encontró el remate de Echeverría; hubo un desvío y Dibu fue puro LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024



reflejos para desviarla. El arquero argentino, en la primera llegada chilena en 70 minutos, respondió formidablemente.

El llamado de atención se repitió, casi un calco: Isla desbordó y su centro no pudo ser despejado por Molina. La pelota quedó viva en el área y Echeverría –otra vez el volante central de Huracán– fusiló a Dibu. El arquero empezó a tener la acción que no había vivido antes: otra tapada magnifica para salvar a Argentina.

Hasta que la jerarquía se impuso. Fueron dos córners. En el primero, Messi casi lo mete olímpico. El segundo encontró a Cuti y su remate fue sacado en la línea; el rebote le cayó a Lautaro, que renovó su apetito goleador: bombazo y adentro. Clasificación en el bolsillo y tranquilidad para recuperar soldados golpeados (Messi, nada menos) y recobrar un funcionamiento que se traduzca en triunfos menos sufridos. •

## CANADÁ Y UN SUSTO

Con gol de Jonathan David, Canadá venció por 1-0 a Perú. Uno de los árbitros asistentes, el guatemalteco Humberto Panjoj, se desvaneció en pleno juego, al parecer, por las altas temperaturas en Kansas. Fuera de peligro, fue reemplazado por el quinto juez.

## Grupo A

| <b>EQUIPOS</b> | P | J | G | E | P | GF | GC | D  |
|----------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Argentina      | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3  | 0  | +3 |
| Canadá         | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1  | 2  | -1 |
| Perú           | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0  | 1  | -1 |
| Chile          | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0  | 1  | -1 |

## 1 Argentina

(4-4-2)

Emiliano Martínez (7); Nahuel Molina (6), Cristian Romero (7), Lisandro Martínez (7) y Nicolás Tagliafico (6); Rodrigo De Paul (6), Alexis Mac Allister (5), Enzo Fernández (6) y Nicolás González (5); Lionel Messi (6) y Julián Álvarez (6).

DT: Lionel Scaloni.

## O Chile

(4-4-2)

Claudio Bravo (6); Mauricio Isla A (6), Igor Lichnovsky (6), Paulo Díaz (6) y Gabriel Suazo A (6); Erick Pulgar (5), Rodrigo Echeverría (6), Darío Osorio (5) y Alexis Sánchez (5); Víctor Dávila (5) y Eduardo Vargas (5).

DT: Ricardo Gareca.

Goles: ST, 42m, Lautaro Martínez (A).

Cambios: ST, 18m, G. Lo Celso (5) por E. Fernández (A); 20m, M. Bolados (6) por A. Sánchez (CH); 27m, A. Di María por N. González y Lautaro Martínez por Álvarez (A); 30m, M. Núñez por Pulgar (CH); 37m, M. Acuña por Tagliafico y G. Montiel por Molina (A), y 41m, N. Fernández por Isla y B. Brereton por Vargas (CH).

Árbitro: Andrés Matonte, de Uruguay (bien, 6).

Estadio: MetLife, de Nueva Jersey.



Atención en el aductor derecho de Messi; terminó el partido con poca movilidad

A GRECO/E ESPECIAL

## El físico de Messi encendió una señal de alarma

Una molestia en el aductor derecho, en el primer tiempo, lo condicionó hasta el final

Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY.—Lionel Scaloni intentó desde la previa bajarle el dramatismo a un rival que trae recientes malos recuerdos. En especial, al capitán de los campeones del mundo. "El estadio es el mismo, todo lo otro ya es historia, no tiene mucho sentido volver atrás. Es un partido que hemos jugado mucho, no creo que sea diferente a otros", declaró antes del partido de esta noche en la que la selección derrotó a Chile por 1-0 y se aseguró su pase a los cuartos de final de la Copa América.

El escenario era el mísmo, pero ocho años después: aquella vez el capitán exteriorizó una frustración que llevaba ya una década. "En el vestuario pensé que se terminó para mí la selección. No es para mí. Es lo que siento ahora. Es una tristeza grande que me vuelva a pasar esto en esta final. Me tocó fallar el penal a mí. Ya lo intenté mucho, ser campeón con Argentina. No se dio, no lo pude conseguir", dijo esa noche en el MetLife.

Luego vino el volver a empezar y el final feliz ya conocido. Esta noche en el colmado MetLife de Nueva Jersey se escribió otra historia.

Como pasó en el debut frente a Canadá, el capitán volvió a ubicarse como el hombre más adelantado, recostado sobre la derecha, entre los defensores Gabriel Suazo y Paulo Díaz. En los primeros veinte minutos el capitán entró poco en el juego físico y friccionado que presentó el partido, sin llegadas claras.

La primera jugada de peligro pa-

ra la selección ocurrió recién a los 21minutos, con un gran desborde de Nico González por izquierda, centro atrás para Julián Álvarez, que no llegó a conectar de lleno. En la siguiente, cambio de frente del 10 otra vez para González, que se le fue un poco larga.

un poco larga.

A los 23 se encendieron las alarmas. Messi recibió un fuerte golpe de atrás de Suazo. El capitán primero cayó sobre el césped y después salió de la cancha algunos minutos para recibir atención. La molestia que sintió en suaductor derecho minutos antes lo tenía a maltraer.

A los 31 arrancó en velocidad y cuando lo atoraron dos defensores chilenos no logró girar para habílitar a Julián, que entraba solo por el medio. Al 10 no se lo veía pleno. Estiródurante unos minutos y volvióa tocarse la pierna derecha, mientras Scaloni lo miraba preocupado a pocos metros al borde de la línea.

A los 35 llegó la más clara de la primera parte. Combinación en mitad de cancha entre De Paul y Mac Allister para Messi, que encaró y sacó un zurdazo que pegó en la base del poste derecho de Bravo.

Cuando terminaron los primeros 45 minutos, el capitán fue el primero en abandonar el campo. Salió caminando sin dificultades y emprendió un breve trote antes de meterse en el vestuario del MetLife.

El 10 se asomó entre los titulares para la segunda parte. Para desterrar cualquier preocupación, a los pocos minutos encaró en velocidad por el medio y habilitó a Molina, que sacó un fuerte remate que rechazó el capitán chileno. Cuti Romeroy Lisandro Martínez volvieron a demostrar que la selección tiene dupla central para varios años. Los defensores que juegan en la Premier League llegaron siempre a tiempo en cada cierre.

A los 16 Messi cruzó para la entrada por izquierda de Nico González, que sacó un tremendo remate que rozó en las manos del arquero y se estrelló en el travesaño.

Los chilenos tuvieron dos clarísimas. La primera, un disparo de afuera del área de Echeverría que el Dibu Martínez rechazó desde el medio del arco. Poco después, otra vez el volante chileno quedó frente al arquero argentino. Le quedó servida adentro del área y Martínez, otra vez, contuvo lo que podría haber significado el primer gol del partido.

Ya habian entrado Ángel Di María y Lautaro Martínez para jugar la última parte. Al capitán le quedaban todavía un par de actos. Minuto 87. Doble córner para Leo desde la derecha. El primero casi se mete olímpico: Bravo la sacó por arriba. Volvió a ejecutar el 10, Romero disparó, el arquero dio rebote y Lautaro facturó:1-0 y pasaje asegurado a cuartos. En la última jugada, Messi habilitó asuamigo Di María que llegó mano a mano frente al arquero pero prefirió habilitar al delantero del Inter que entraba por el medio. Bravo le ahogó el segundo.

Cualquier otro jugador hubiera salido en la primera parte. Pero Scaloni conoce de memoria el consejo que Pep Guardiola les dio a todos los que entrenen al 10: "Blindarle en el equipo con sus compañeros que le hagan el trabajo más sencillo, escuchar muy bien lo poco que dice y no olvidar que a Leo no hay que sacarlo nunca del campo, ni siquiera para que sea ovacionado".

El partido sirvió además para seguir engrosando la estadística de un rompe récords que será muy difícil desuperar para las próximas generaciones. En su séptima Copa América el capitán llegó a los 36 partidos disputados, dos por encima del arquero chileno Sergio Livingston. Seleachicóel margen para quebrar otra marca. La de convertirse en el máximo goleador de la Copa: el récord sigue en manos su compatriota Norberto "Tucho" Méndez. Le queda un partido de grupos, el sábado en Miami antePerú(¿jugará?), otroasegurado de cuartos, y posiblemente dos más si la selección llega a la final. Cuatro partidos para cuatro goles. •



GRUPO A: ARGENTINA / PERÚ / CHILE / CANADÁ



Federico Halzuet, su esposa Débora y sus tres hijos, protagonistas de una larga aventura

## La historia del marplatense que hará 14.000 km por la selección

Federico Halzuet recorre los Estados Unidos en motorhome, junto a su mujer y sus tres hijos

Federico Águila ENVIADO ESPECIAL

NUEVA JERSEY. - Federico Halzuet partió desde su Mar del Plata natal a fines de 1999. "Veía que todo se iba al carajo y me fui", cuenta a LA NACION desde una esquina de Manhattan, vestido con la 10 de Messi y rodeado por su familia. Federico cambió el Atlántico para mudarse a la costa del Pacífico, pero miles de kilómetros al norte, en Los Ángeles, California. Como muchas historias de emigrantes argentinos, la de él empezó así: llegó con 22 años junto a un amigo en busca de trabajo y seguridad. Recuerda el día exacto: "12 de diciembre de 1999".

Al comienzo agarró empleos por el camino. "Con mi amigo teníamos hasta dos o tres trabajos por día -recuerda-. Una vez vi un aviso en un diario en el que buscaban cocineros en un bar argentino. La manager era argentina y ahí conocí a su hija, Débora, que había nacido aca". Alli encontro trabajo y también el amor. Junto a Débora tuvieron tres hijos-Sebastián, de 17 años; Isabella, de 13; y Máximo, de 9- que hoy los acompañan en una aventura de casi 14.000 kilómetros por varios estados de este inmenso país para seguir a la selección argentina en la Copa América.

Desde que se confirmó Estados Unidos como sede del torneo continental y del Mundial 2026, Federico le dio forma a una idea que concretó el año pasado. Con su pareja compraron una enorme motorhome, valuada en 160.000 dólares, para seguir a la selección argentina. El viaje inaugural fue el año anterior. Salieron desde California a Colorado para llevar a su hijo mayor a un torneo de fútbol.

El 9 de junio pasado arrancaron las vacaciones soñadas, con la premisa de no manejar más de 700 kilómetros por día. A la motorhome se subieron Federico, Débora y los chicos. Los tres nacieron en California, pero viajan con la camiseta celeste y blanca por todo este país.

Rumbo a la aventura

El periplo de la familia Halzuet tuvo su primera parada en Arizona. Desde ahí siguieron hacia Nuevo México y luego a Texas, donde durmieron una noche en el estacionamiento de un supermercado y cuatro más en la casa de un amigo de Mar del Plata. Ahí dejaron a su perro Chanchi, que pasarán a buscar a la vuelta. De Arkansas se dirigieron a la fábrica de Jack Daniels, en Tennessee, cuna del famoso bourbon. La próxima parada fue Atlanta: allí vieron el triunfo de la selección frente a Canadá por 2-0.

Al día siguiente, encendieron los motores rumbo a Carolina del Norte, Pasaron dos noches en Washington DC hasta llegar el lunes a Nueva Jersey para ver el segundo encuentro contra Chile. Ese mismo día participaron del histórico banderazo argentino en Times Square, que reunió a cerca de cinco mil hinchas en la esquina más transitada de Nueva York. "Nunca vi algo igual. Meter tanta gente en este lugar es algo increíble", sostiene Federico a LA NACION, en medio del aliento de la gente, mientras les cuenta a sus hijos la pasión por la selección. "Esto es algo que se transmite", dice.

El miércoles volverán a arrancar la motorhome para enfilar otra vez hacia el sur. El próximo destino será Miami, donde la Argentina cerrará la fase de grupos frente a Perú. Si el equipo de Lionel Scaloni avanza en esta Copa América, el fixture marca que la familia Halzuet debería seguir viaje rumbo a Texas (Houston); que la semifinal sería otra vez en Nueva Jersey y que la ansiada definición tendría lugar otra vez en Miami. En total, Federico calcula que recorrerá 14.000 kilómetros hasta volver a su casa de Los Ángeles. "Dos cambios de

aceite", resume entre risas.

El próximo objetivo familiar es
el Mundial 2026, que se disputará
en Estados Unidos, México y Canadá. Esperarán la casi segura clasificación de la Argentina y el sorteo
de las sedes. Y ya ruegan que Leo
Messi aguante un par de años más
antes de su retiro.

Cuando mira para atrás y piensa en ese joven de 22 años que llegó sin nada desde Mar del Plata, Federico reflexiona: "Aquella decisión fue súper acertada para mí. De todas formas emigrar no es igual para todos, no todos los casos son los mismos".

Conmovido por ver a los chicos vivir la misma pasión que él por la selección argentina, todavía recuerda el último viaje a Mar del Plata, cuando fue de sorpresa a visitar a su hermana junto a su hijo mayor. Allí vieron dos partidos del Mundial de Qatar. "Mis tres hijos nacieron acá pero yo siempre les inculqué la pasión por la selección", se emociona Federico. •



El MetLife Stadium, con el fondo de Nueva York: la cancha donde anoche jugó l

## Una mole que no entiende de soccer, pero será la sede de la final 2026

El MetLife Stadium, la casa de los Giants y de los Jets en la NFL de fútbol americano, recibirá la definición del próximo Mundial

Federico Águila y Diego Mazzei ENVIADOS ESPECIALES

NUEVA JERSEY.— El MetLife no es un estadio más para la Argentina. El impactante escenario, cuya construcción costó cerca de 1600 millones de dólares, tiene significados especiales para la selección. Por el pasado y, sobre todo, por lo que viene. Aquí se jugará una de las semifinales de esta Copa América. Si la selección sella la clasificación a cuartos y luego sigue en carrera, volverá al MetLife para buscar el pasaje a su segunda final consecutiva de este certamen. Pero, claro, para eso todavía falta.

Pensando un poco más allá, el estadio será el escenario de la final de la próxima Copa del Mundo, que este país organizará junto con Méxicoy Canadá dentro de dos años. La FIFA finalmente se inclinó por esta sede, a la que denominó Nueva Jersey-Nueva York para albergar, el 19 de julio de 2026, el partido más importante de la cita mundialista. El MetLife se impuso en la decisión final a otros dos gigantes de Estados Unidos: el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, y el SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles.

Si Lionel Messi llega en condiciones, el próximo Mundial podría ser el broche de oro de una carrera excepcional. En junio de 2026, época en la que se esté disputando el certamen, el capitán argentino cumplirá 39 años. Soñar no cuesta tanto.

Este estadio deportivo es la sede de las dos franquicias de la National Football League (NFL), los New York Giants y los New York Jets, dos de los más prestigiosos equipos de fútbol americano. Originalmente se llamó New Meadowlands Stadium cuando se inauguró el 10 de abril 2010, pero al año siguiente la compañía de seguros neoyorquina MetLife adquirió los derechos del nombre. El estadio es propiedad de MetLifeStadiumCompany,empresa conjunta de los Giants y los Jets, y en su momento, fue el estadio más caro jamás construido.

Se levantó junto al Giants Stadium, erigido en 1976 y que fue deLA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 DEPORTES | 5

GRUPO D: COLOMBIA / BRASIL / COSTA RICA / PARAGUAY

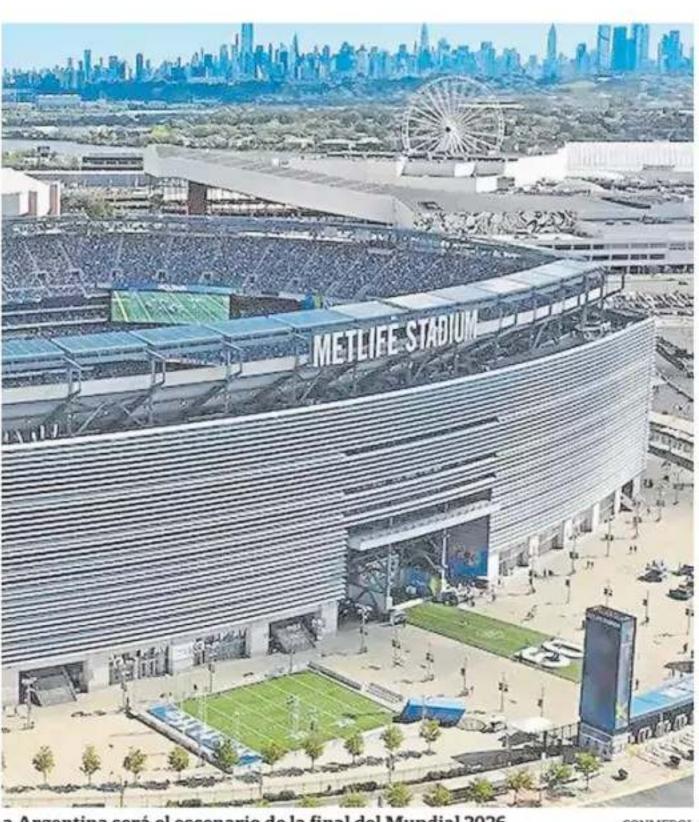

a Argentina será el escenario de la final del Mundial 2026

CONMEBOL

molido en cuanto se puso en funcionamiento el nuevo. Es, también, sededemuchos eventos, como conciertos: hace un mes, los inoxidables Rolling Stones llenaron esta mole de Nueva Jersey e hicieron sonar sus clásicos.

Al ser utilizado simultáneamente por dos franquicias, no luce ningún color los días en los que no hay partido (como sucede, por ejemplo, con el Olímpico de Roma, donde son locales Roma y Lazio), y las lamas de aluminio de la fachada sólo se iluminan desde el interior cuando juega uno de los dos, indicando la sede con los colores elegidos. Después de un año de funcionamiento, el recinto encontró un socio con los derechos de denominación, MetLife, que patrocinará hasta 2036. Sin embargo, mucha gente sigue refiriéndose al estadio como New Meadowlands, por su ubicación e historia.

Diseñado por un consorcio de estudios de arquitectura entre los que se encuentran 360 Architecture, EwingCole, Rockwell Group y Bruce Mau Design, el estadio Met-Life combina elementos tradicionales y modernos. Su fachada presenta una estructura de acero visto y piedra rústica, en homenaje a la preferencia de los Giants por una estética tradicional, mientras que las elegantes lamas de aluminio y el cristal encarnan el deseo de los Jets de un aspecto contemporáneo. Es decir, un escenario moldeado a pedir de las dos franquicias que lo utilizan.

Aunque en un principio se esperabaque tuviera techo, el estadio se dejó al descubierto por problemas de financiación.

Cuenta con 217 palcos distribuidos en cuatro pisos diferentes, salones con servicio de club que alcanzan los 10.000 asientos VIP, clubes gastronómicos personalizados y cuatro pantallas de aproximadamente 36 metros en cada esquina del terreno de juego. Además, posee cuatro colosales pantallas de vídeo de alta definición, 2100 televisores de alta definición y un panel de cintas de 360 grados.

Más allá de sus proezas tec-

nológicas, el MetLife Stadium es también un faro de conciencia medioambiental. Desde la incorporación de materiales respetuosos con el medio ambiente en su construcción hasta su sistema de iluminación LED de bajo consumo, el estadio se esfuerza por minimizar su huella de carbono. En 2009, la Agencia de Protección del Medio Ambientelonombróelestadiomás ecológico de la NFL.

La Copa América obligó a la colocación de último momento de pasto natural, pues este estadio-donde raramentesejuegaalsoccer-posee césped sintético. Esto conllevó varias críticas, pues pese a que la organización estadounidense puso manos a la obra y en menos de 48 horas desplegó las tiras de pasto, la pelota no rueda como en los principales campos del mundo. Además de Argentina-Chile, este escenario recibirá mañana el partido Uruguay-Bolivia, del Grupo C, y una de las semifinales.

## Un recuerdo triste, otro alegre

La selección argentina jugó justamente este estadio -uno de los más lujosos de Estados Unidosuna final tristemente célebre, la de la Copa América Centenario, en 2016, cuando la ilusión se rompió en la definición por penales. Aquella noche, un Messi desencantado, que había fallado su remate, anunció que dejaba la selección. Pero el capitán argentino también tiene un grato recuerdo del MetLife. Aquí, en 2012, consiguió un inolvidable hat trick contra Brasil, en un partido amistoso que Argentina le ganó 4 a 3 a un Sub 23 brasileño.

El MetLife Stadium cuenta con una capacidad para 82.500 espectadores y es la casa del New York Giants y el New York Jets, ambos equipos de la NFL. Además, fue sede del 48° Super Bowl en 2014, cuando los Seattle Seahawks vencieron a los Broncos de Denver.

Una mole diseñada para multitudes que quiere ser testigo de más gestas. Y pesea que no es ni por asomo su principal actividad, el fútbol busca consagrar a futuro otro capítulo histórico en el MetLife. •



El DT Dorival Junior al frente de un Scratch que, aun sin jugar bien, debió golear a Costa Rica

DPA

## Brasil en apuros: críticas de todos lados y las dos caras en Neymar

Tras el decepcionante cero con Costa Rica, el DT Dorival Junior fue el eje de los reproches

Un debut lejos de lo esperado. El rival y la propia jerarquía suponían un estreno diferente. Sin embargo, el primer paso de Brasil en la Copa América dejó más dudas que certezas: Costa Rica, con mucho menos potencial, neutralizó la voracidad amarilla y celebró un empate sin goles. El entrenador brasileño, Dorival Junior, al que los fanáticos miran con cierta desconfianza, encontró "buenas cosas" del equipo en este empate y le apuntó a su rival: "No dieron cinco pases seguidos". En ese contexto, los medios brasileños calificaron como decepcionante el debut de su selección en el certamen continental.

"Brasil está evolucionando. Empatamos, pero hicimos muchas cosas buenas, tuvimos recuperación rápida, pero no encontramos los caminos. Vamos a luchar y alcanzar nuestra clasificación", mencionó Dorival Junior en la conferencia de prensa, en el SoFi Stadium de Los Ángeles. Pero la mirada del entrenador está lejos de la calificación de algunos medios en Brasil, como O Globo que en su portal consideró que el debut del equipo "dejó más dudas que certezas". Incluso, medios internacionales como BBC, de Inglaterra, escribió: "Brasil comenzó su campaña en la Copa América con un decepcionante empate sin goles contra Costa Rica, en la ciudad de Los Angeles".

Dorival Junior, además, disparó contra el juego de Costa Rica, que conduce el argentino, Gustavo Alfaro: "Ellos no daban cinco pases seguidos y las dimensiones del campo ayudaron a su juego, eso facilita al que defiende". El DT de Brasil buscó las formas de justificar una igualdad que no estaba en los planes para el estreno, por eso medios brasileños como Lance. publicaron en su sitio web lo que piensan los aficionados locales: "Hinchas indignados por la actuación ante Costa Rica en Copa

## Alfaro pide respeto

Gustavo Alfaro se caracteriza por construir equipos rocosos. Luego del histórico empate de su Costa Rica ante Brasil, en el debut de la Copa América, deseó que su equipo sea más valorado y considerado: "Ojalá nos empiecen a mirar desde el respeto, porque somos un equipo que va a luchar desde el orden, va a luchar hasta el final". El entrenador dejó una curiosa reflexión: "Yo digo que nosotros éramos Bruce Willis en Sexto Sentido. El único que no sabía que estaba muerto era él. Antes de empezar la película, a nosotros ya todos nos daban por muerto. Es un lindo premio para todos estos chicos".

América". Y agregaron: "Para los aficionados, Ronaldinho Gaúcho tenía razón' al criticar al equipo". Mientras que en España, en La Vanguardia, publicaron: "Brasil se atraganta ante Costa Rica en su debut en la Copa América".

Incluso, en Brasil, algunos medios criticaron la determinación del entrenador de sacar a Vinícius Júnior, a falta de 20 minutos para el final. Dorival Junior explicó que fue una decisión táctica: "Lo ubicamos por la banda, por dentro, pero estuvo muy bien marcado. Tuvimos que encontrar una solución mediante el cambio con Endrick".

Neymar, presente en el estadio SoFi –el brasileño se encuentra alejado de la selección desde octubre de 2023 por una lesión-fue tomado varias veces por las camaras. Sufrió la falta de eficacia de su selección, y también se mostró sorprendido cuando el entrenador Dorival Júnior optó por cambiar a Vinicius Jr, para darle ingreso al joven Endrick. En el preciso instante de la sustitución, automáticamente las cámaras se fueron con el atacante del Al Hilal, quien abrió los brazos como reprochando la variante del entrenador.

## El mensaje de Neymar

Pero por otro lado, unos minutos después del final del encuentro, Neymar recurrió a sus redes para pedir paciencia y respeto para el equipo. "Cuando estamos en el campo, obviamente queremos dar lo mejor de nosotros... hay días en los que no hacemos nada bien, pero hay días en los que encajas. Ser futbolista significa ser juzgado todo el tiempo, en cada pase, en cada tiro, en cada elección... ¿y por qué todo esto? Porque TODOS los brasileños querían ser jugadores de la selección brasileña, todos soñaban, todos intentaban...", escribió Neymar en Instagram.

En el mensaje, Neymar también dice que comprende el sentimiento de los fanáticos. Además, destacó la importancia de respetar a los compañeros adentro y afuera del campo de juego.

## POLIDEPORTIVO | FÚTBOL Y RUGBY

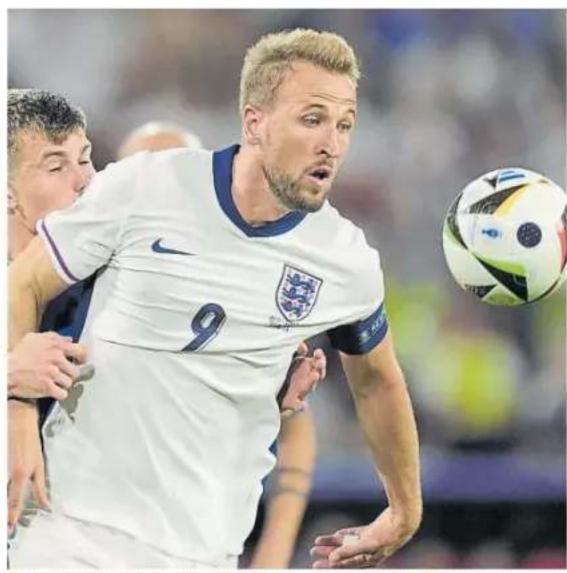

Kane, incómodo, como Inglaterra, pese al primer lugar

## Inglaterra sacó una mínima luz en la zona de los empates y muy pocos goles

Cinco de los seis partidos fueron igualdades; apenas siete tantos en total

#### Rodolfo Chisleanschi PARA LA NACION

Cuatro ceros tan redondos como el mayor de los bostezos definieron el grupo peor jugado de la Eurocopa. Dos empates cerraron una zona en la que hubo cinco igualdades en seis partidos y apenas siete goles convertidos. Celebró más que ninguno Eslovenia, que en el día que celebraba el 33º aniversario de su independencia se clasificó por primera vez en su historia para la fase de playoff de un gran torneo. Se proclamó ganador Inglaterra, con muchas más preocupaciones que alegrías. Quedó afuera Serbia, eliminado pese al apoyo de Novak Djokovic en la tribuna. Y se conformó Dinamarca, a la que le faltó ambición para alcanzar la punta y ahora tendrá el "casti-

los octavos de final.

Todo fue tan parejo que para definir el segundo lugar debió recurrirse al séptimo criterio de desempate: Dinamarca y Eslovenia igualaron en todo, incluso entarjetas amarillas, y fue el ranking UEFA elaborado en función de las eliminatorias para el certamen el que colocó como escolta a los nórdicos.

go" de enfrentar a Alemania en

Los ingleses confirmaron que están muy lejos de ser un equipo y que las ácidas críticas hacia la dirección de Gareth Southgate tienen razón de ser. Desistió el

## Grupo C

| <b>EQUIPOS</b> | P | J | G | E | P | GF | GC | D  |
|----------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Inglaterra     | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2  | 1  | +1 |
| Dinamarca      | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2  | 2  | 0  |
| Eslovenia      | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2  | 2  | 0  |
| Serbia         | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1  | 2  | -1 |

entrenador de colocar a Trent Alexander-Arnold como acompañante de Declan Rice en mitad de cancha, reemplazado por Conor Gallagher, pero no modificó nada más, y el andar del conjunto británico siguió siendo aburrido y previsible. De hecho, a la vuelta del descanso también quitó a Gallagher para probar con Kobbie Mainoo, con idéntico resultado.

Jude Bellingham parece otro jugador, apático y desconocido, Phil Foden está desperdiciado sobre la izquierda, Harry Kane es absorbido por los centrales rivales y Bukayo Saka tiene la chispa apagada. Inglaterra no funciona, deja poco para rescatary ya resulta dificil mantener-le el cartel de favorito. Eslovenia le opuso un 4-4-2 con las líneas apretadas, apostó por el empate desde los 30 del primer tiempo y pasó muy pocos sobresaltos.

Serbiasehabíaganadolachance de pelear el pase a la siguiente rueda con un gol milagroso en el descuento frente a los eslovenos. Necesitaba una victoria, pero se dio por enterado en el cuarto de hora final. Dragan Stojkovic había plantado un equipo cuyo mayor interés fue no recibir goles. Lo consiguió, un poco porque se defendió bien, y mucho porque Dinamarca tampoco les puso un plus a sus ataques. Fue más, creo casi las únicas situaciones que tuvo el encuentro, pero prefirió caminar por la cornisa en los últimos minutos (si perdía quedaba eliminado). Tanto, que en el 92 a Sergej Milinkovic-Savic le quedó suelta una pelota en la puerta del área y no supo aprovecharla: tiró suave, a colocar, y controló sin problemas Kasper Schmeichel.

El fútbol tiene sorpresas, pero si hay que guiarse por lo visto, ninguno de los tres que avanzaron a octavos deberían –ni merecen–ir mucho más allá. El Grupo C, que prometía magia, terminó siendo el más pobre. Nada por aquí y nada por allá. •



Sabitzer, cerca del final, celebra el tanto decisivo de Austria AFP

## Austria dio la nota y modificó el mapa que todos tenían en los papeles

Ganó la zona tras vencer a Países Bajos, que finalizó tercero; volvió Mbappé

#### Leandro Contento PARA LA NACION

En la Euro de las emociones y los goles sobre la hora faltaba el último batacazo final. Gritos al comienzo y al final de cada tiempo, variantes en el marcador y un resultado histórico que modificó el mapa de la competencia. La sorprendente Austria de Ralf Rangnick, que había llegado tercera a la definición del Grupo D, dio el golpe sobre la mesa en el Estadio Olímpico de Berlíny se clasificó en primer lugar en una zona compartida con la Francia de Kylian Mbappé, la Polonia de Robert Lewandovski y los Países Bajos de Ronald Koeman, a la que venció 3-2. Salvo los polacos, todos avanzaron a octavos, aunque la derrota frentea Austria condenó al conjunto neerlandés a pasar como uno de los mejores terceros, por lo que enfrentará a alguno de los líderes de las otras zonas.

Austria llegó a la Euro como uno de los outsider y sin su estre-lla, David Alaba, de Real Madrid, que se recupera de una rotura de ligamentos. Sin embargo, la ausencia de su capitán no impidió al Das Time clasificarse por segunda vez en la historia a los octavos de final de la Eurocopa.

Austria fue de menos a más. Cayó en el debut ante Francia con un gol en contra de Maximilian Wöber (el reemplazante

## Grupo D

| EQUIPOS      | P | J | G | E | P | GF | GC | D  |
|--------------|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Austria      | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6  | 4  | •2 |
| Francia      | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2  | 1  | +1 |
| Países Bajos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4  | 4  | 0  |
| Polonia      | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3  | 6  | -3 |

de Alaba), venció sin atenuantes a Polonia y se graduó como
equipo con el 3-2 sobre Países
Bajos. Se puso en ventaja por un
gol en contra de Donyell Male (la
venganza de Düsseldorf), sufrió
dos veces el empate neerlandés
y lo ganó de guapo a falta de diez
minutos con un potente zurdazo
de Marcel Sabitzer, el hombre de
Borussia Dortmund. Orden táctico, pierna fuerte y una buena
cuota de eficacia fueron los rasgos más distintivos de la nueva
Cenicienta de la Euro.

Con una base de futbolistas que militan en su mayoría en la primera división de Alemania (Romano Schmid, de Werder Bremen autor del 2-1 parcial), Austria ya es, para muchos, la gran revelación del campeonato. Su rival saldrá de la puja entre Turquía, República Checa y Georgia, que hoy definen el segundo clasificado del Grupo F.

Francia, en tanto, contó con la vuelta de Kylian Mbappé tras la fractura en la nariz sufrida frente a Austria (jugó con una máscara), pero no pasó del empate ante la ya eliminada Polonia, que tuvo por primera vez desde el arranque a Robert Lewandovski, recuperado de una lesión muscular. El nuevo fichaje del Madrid y el delantero de Barcelona fueron los autores de los goles, ambos de penal.

A la inversa de los austríacos, Les Bleus arrancaron la Euro con una sonrisa y cerraron el grupo con dos empates consecutivos: 0-0 con Países Bajos y 1-1 con Polonia, que tuvo en su arquero Lukasz Skorupski, aquel que le atajó un penal a Messi en Qatar, a su jugador más destacado. Francia se medirá con el escolta del grupo de Rumania, Bélgica, Eslovaquia y Ucrania, todos igualados con 3 puntos. Y en una hipotética llave de cuartos, con el vencedor de la serie entre Portugal y alguno de los mejores terceros. La historia, al fin y al cabo, la escriben los que ganan.



La invitación para este sábado

## El homenaje a los veteranos, en otra versión

El sábado, la honra a los combatientes de Malvinas, en *Champa* 

Pasaron 42 años ya, y nadie olvida. Malvinas está presente en la población argentina y sus combatientes reciben cada vez más muestras de honra. La del próximo sábado, en el club Champagnat, no será de las nuevas: desde 2012 se realiza lo que esta vez tendrá lugar a las 15 en Estancias del Pilar, para enaltecer a los veteranos de la acción armada de 1982.

El 13er Homenaje a los Veteranos de Guerra tendrá un formato diferente en este caso. Con 64 y más años de edad –y el consecuente riesgo físico a esas edades–, los ex combatientes no harán su tradicional partido de exhibición, sino que formarán un pasillo de honor para recibir a las primeras divisiones de Champa y SIC, que se medirán por el Top 12 de URBA.

Los que lucharon por territorio nacional en las islas no estarán solos en esa formación: serán acompañados por niños en la fila de bienvenida a los rugbiers. Y en lo musical estará la clásica presencia del Regimiento de Artillería l Brigadier General Iriarte. Será, como cada año, un emotivo acto de gratitud, desde el rugby. •



## Fútbol

## La Eurocopa

13 » Eslovaquia vs. Rumania. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD).

13 » Ucrania vs. Bélgica. Disney-16 » Georgia vs. Portugal. ESPN (CV 24/103 HD - DTV 1621 HD). 16 » República Checa vs. Turquía. Disney-.

## La Copa América

19 » Ecuador vs. Jamaica. Dsports (610/1610 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD). 22 » Venezuela vs. México.

Dsports (610/1610 HD) y TyC Sports (CV 22/101 HD - DTV 1629 HD).

## Básquetbol

21 » El Draft de la NBA. La primera rueda. ESPN 3 (CV 104 HD - DTV 1623 HD). LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 DEPORTES | 7

## FÚTBOL | BOCA



Belmonte deja Toluca para sumarse a Boca, que también lo había buscado antes de que se fuera a México

#TOTOBELMONTE

## Belmonte, un todoterreno con temperamento y olfato para el gol

El mediocampista llegará entre hoy y mañana para sumarse al plantel dirigido por Diego Martínez; el entrenador lo necesita para cubrir una zona que se quedará sin varias piezas

#### Christian Leblebidjian LA NACION

Midel,8lmyseimponeconeljuego aéreo para atacar y defender, pero su especialidad no es el cabezazo. Se anima a pisar la pelota y gana duelos individuales, pero no fue tapa de diarios por gambetear. Hace goles, de cabeza y con un remate potente o llegando desde atrás, atacando el espacio, pero no es goleador. Traba con la cabeza desde el piso para marcar si es necesario, como hizo en un partido con Lanús ante Vélez, pero tampoco se puede decir que es un experto en la marca. Recupera mucho, pero no es un cinco-cinco clásico-. Suele rendir mejor como volante llegador, un box to box dirían en la Premier League. Cuesta encasillar a Tomás Belmonte (26 años) en un puesto específico o ubicarlo en tal especialidad, sin embargo, en la suma de las partes ofrece un ADN de jugador que generó el interés de Juan Román Riquelme para sumarlo a Boca.

Sí, en el actual mercado de pases,

el presidente xeneize tiene el sí del mediocampista para volver al fútbol argentino.

Belmonte estará en la Argentina entre hoy y mañana. Luego de la revisión médica será la firma del contrato y todo indica que el viernes ya se entrenará con el plantel. Por estas horas se definían los últimos números entre los clubes.

Es una apuesta firme teniendo en cuenta que Diego Martínez debe armar una línea de volantes nueva para enfrentar (cuando llegue el momento) a Independiente del Valle, por la Copa Sudamericana.

"Soy un jugador agresivo. Trato de ser solidario con el equipo para recuperar la pelota y cuando la tenemos ser opción de pase, tanto en lo defensivo, en las salidas desde el fondo como en ataque. Si jugamos con un doble 5, depende de la posición de mi compañero y yo me puedo mover. No tengo problemas en jugar un poco más adelante o un poco más atrás, en ambos casos con mucha movilidad. Lo pude hacer en las dos posiciones. Esas son

mis características. Soy un jugador agresivo con muchas ganas", dice quien de chico tenía como ídolos a Agustín Pelletieri, Iván Marcone y el Pulpo González, aunque creció mirando videos del Conde (Fernando) Galetto, por sugerencia del padre. Ya consolidado en primera, miraba a Europa para incorporar cosas de Toni Kroos y Keitá. "Ojalá algún día pueda alcanzar esos niveles", se proyectaba mientras era dirigido por Luis Zubeldía en el Granate.

Empezó a jugar al fútbol a los 3 años, en el club Guido. Categoría 98, llegó a Lanús a los 5 años, por eso aprendió a querer tanto al club. Y siempre elogió cómo se trabajaba en las inferiores: "Es una gran escuela en todo sentido, cómo te forman, las posibilidades que te dan para crecer en lo deportivo y humano. Soy hincha-hincha de Lanús, la final del 2016 (contra San Lorenzo) la vi desde la tribuna. Es el club más grande del mundo", grita a los cuatro vientos. ¿En qué posición se siente más cómodo? "De 5 o de 8 me siento bien, en cualquiera de

las dos", dice quien jugó como volante central solo en un 4-1-4-1 en el Granate o como doble 5 en un 4-2-3-1 o como interior derecho en un 4-3-3. "Si juego de interno, como 8, puedo llegar más al gol, me puedo soltar más para arriba y presionar también".

En Toluca no jugó tanto como titular, como le hubiera gusta en el último tiempo, pero suele ingresar para reemplazar al doble 5 compuesto por Claudio Baeza (volante chileno que además es el capitán del equipo) y Marcelo Ruiz. Disputó 14 partidos en la última liga local, en la que sumó dos goles.

Lautaro Acosta, que lo conoce desde chico, una vez le preguntó cuál era su sueño a cumplir en un partido. ¿Qué le respondió Belmonte? "El sueño mío en un partido era cortarme la cabeza y jugar con la cabeza vendada. Y, si encima llovía, que esté lloviendo... mejor. Soñaba eso. Ojalá pase algún día". Toda una definición de la garra con la que luego se lo ve luchar por una pelota.

Hace cuatro años, en plena pandemia por el Covid 19, en un vivo con hinchas granates organizado por la página oficial de Lanús mientras todo el país estaba encerrado, ya lo proyectaban como un futuro capitán y le preguntaron que cuente detalles de la pelea con Jonathan Schunke, de Estudiantes, pero él dijo: "No, no, no. Lo que pasa en la cancha, queda en la cancha. Igual yo soy de pelearme con todos igual, jajajaja". Lo mismo cuando tuvo un cruce con Carlos Tevez. Y ahí mismo respondió otras preguntas:

## -Entre River y Boca, ¿cuál es

Lanús, siempre.

-¿Ganar la Libertadores con Lanús o que Banfield se vaya a la "B"?

–Ufffff. Está difícil esa eh... La Libertadores con Lanús.

hincha? -El de Ale Silva a River, el 4-2.

-¿El gol que más gritaste como

-¿Champions o Libertadores?

 Los dos. Ahora Libertadores porque estamos acá en la Argentina, pero la Champions también. -¿Quién es más 'bocón' en la cancha? ¿El Laucha Acosta o

vos? -Bueno, nos repartimos entre los dos, jaja. El Laucha tiene más experiencia, yo me quedo más callado.

Play? -Liverpool. O sino juego con Lanús,

-¿Con qué equipo jugás en la

olvídate.

#### -¿Te imaginás en la selección mayor en un futuro?

-Si. Como todo jugador, uno aspira a jugar en la selección mayor, en ser alguien reconocido por todo el mundo. Ya estuve en las juveniles y vamos por más.

Belmonte integró las selecciones nacionales juveniles. Representó a la selección Sub 20 en el Sudamericano 2017 en Ecuador e integró el plantel en el Mundial de ese año disputado en Corea del Sur. Con el seleccionado Sub 23 fue parte del plantel que ganó el Preolímpico Sudamericano 2020 y que participó en los Juegos Olímpicos de ese año. Cuando fue sparring de la selección tuvo el placer de conocer a Lionel Messi: "Fue una locura poder estar con él en un entrenamiento".

Belmonte iba a quedar libre de Lanús en 2015, pero el DT Ezequiel Carboni pidió que permaneciera en el club porque quería probarlo. "Empecé a jugar, a tomar ritmo y a ganar minutos", recuerda el volante sobre el entrenador que le reabrió la puerta. Bajo su tutela, varios de los juveniles que promovió el Granate se consagraron campeones invictos en la sexta división. Carboni fue también el que hizo debutar a Belmonte en Primera, frente a Patronato, en 2017.

Sigue jugando a la Play, la comida favorita es el pastel de papas, pero también pone en el podio las milanesas y la lasagna. El último clásico ante Lanús lo jugó sin estar recuperado del todo de un desgarro, pero lo jugó como siempre e hizo un gol. No tiene cábalas. "Soy muy creyente, en todos lados tengo mis estampitas, mis rosarios. Voy a la iglesia con toda la familia. Somos muy pegados a Dios". Incluso cuando tuvo la oportunidad de elegir camiseta, tomó la número 13: "Mi hermana y mi papá cumplen un día 13, uno de abrily otro de septiembre, eso tiene que ver".

El último medio campo titular que armó Diego Martínez en Boca contaba con Cristian Medina, Pol Fernández, Equi Fernández y Kevin Zenón. Pol está suspendido y los tres restantes se irían con la selección, por lo que no estarían ante Independiente del Valle por la Sudamericana. Sin embargo, en caso de que Belmonte llegue a Boca le daría al equipo otra característica. Tiene más gol que Medina y Equi, más presencia física para los duelos individuales y mejor cabezazo; disfruta marcar aunque también debe controlar el temperamento para no pasarse de la raya. En el último torneo disputado con Lanús sumó 2 goles y 7 amarillas en 21 partidos; en total, en el Granate hizo 16 goles en 172 partidos. En toda su carrera, anotó 18 goles y aportó 11 asistencias en 203 partidos.

Para que termine de entenderse cómo juega Belmonte, además de que reúne varias condiciones que lo hacen valioso en la suma de las partes, sirve como ejemplo una respuesta que dio en ese recordado chat con hinchas granates. En un momento le preguntaron: "Toto, ¿cuándo vamos a recuperar las Malvinas?"Yél respondió: "Cuando quieras, pero de cabeza eh...". •

LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024 8 DEPORTES

## RUGBY | ENTREVISTA

Diez años después regresó a su casa. Era su anhelo antes de iniciar su carrera profesional, que tuvo su punto de partida de una manera inesperada. "Un día estaba saliendo de la facultad y llegó un mensaje de Gonzalo Quesada. Pensé que era una j... de alguien, pero la característica del teléfono era de Francia y tenía la foto de perfil de Quesada", recuerda Santiago García Botta, en diálogo con la nacion, sobre su paso al Stade Français entrenado por el exapertura de los Pumas, que esa temporada terminaría consagrándose campeón del Top 14.

"No tengo la medalla. Todavía estoy esperándola", ríe. Y cuenta: "Fueron tres meses y mi primera experiencia en el profesionalismo. Después volví a Argentina y quería seguir con el rugby profesional". Aquello en el club de París duró hasta 2015. Ese año García Botta fue parte de la franquicia argentina del Súper Rugby, Jaguares. A los 32 años, el pilar se despidió de Harlequins, de Inglaterra, que lo contrató en 2019, y volvió a su gran amor, Belgrano Athletic, en el que jugó su primer partido el fin de semana, en intermedia, frente a Hindú.

La temporada 2023/2024 no fue positiva: jugó apenas seis partidos, de los cuales fue titular en tres, y acumuló 192 minutos, con una media de 32 por encuentro, sin puntos anotados. Ahora lo espera el Top 12 de URBA.

#### -¿Porquéterminastetanjoven tu carrera profesional?

 Venía pensándolo desde hacía algunos meses. Firmé un contrato con un entrenador, y cuando viene otro todo cambia. También entró en juego la parte personal; no quería mover a toda la familia a un lugar nuevo, y si bien soy joven, tampoco quería jugar tantos años más. Tenía contrato hasta 2025, pero con el club decidí terminar un año antes. Uno se da cuenta de cuándo no es prioridad. No es que esté todo mal, pero no iba para ningún lado. No tenía ganas de quedarme un año más así y tampoco de mudarme a otro lado que no fuera Argentina. No iba a disfrutarlo. También pesa lo familiar: mis hijos estaban lejos de sus abuelos porque yo estaba allá, pero sin jugar al rugby.

-¿Te costó decidirte?

 Es una decisión difícil y hay muchos sentimientos; el miedo al cambio y a lo nuevo. Siempre fui consciente de que este día iba a llegar en algún momento y desde hace varios años vengo preparándome. En 2020 empecé a estudiar preparación física y voy a terminar en septiembre. Por ese lado estoy entusiasmado y no tengo tanta incertidumbre como la que muchos tienen por no saber qué van a hacer.

#### -¿Qué te deja el rugby profesional?

-El profesionalismo tiene sus pros y sus contras y hay que entenderlo de esa manera. Cuando toca atravesar frustraciones y momentos negativos, hay que saber que son parte del combo. Hay muchas cosas positivas, pero desde fuera muchas veces es fácil idealizar la vida de un jugador profesional como si fuera un cuento, y no lo es. Tampoco es la vida más sacrificada del mundo. Lo peor es la frustración de no jugar, sentir que no hay nada al alcance que uno pueda hacer para cambiar esa situación. Es como



García Botta volvió a Belgrano Athletic: jugó contra Hindú, en intermedia

@APLENORUGBY

# Decisión de vida.

## García Botta cierra el círculo en el lugar al que siempre quiso volver

A los 32 años dejó el profesionalismo y regresó a Belgrano Athletic; "No voy a jugar hasta los 35", avisa

Texto Nicolás Casanova Para la Nacion

si trabajaras todas las semanas haciendo notas y el viernes a la noche tu jefe las rompiera diciéndote "gracias". Y a la semana siguiente, lo mismo. Yo tuve la suerte de tener siempre la contención familiar que ayuda a poner las cosas en perspectiva.

El currículum de García Botta en cuanto a títulos es envidiable para muchos. Benjamin Urdapilleta y él son los únicos Pumas campeones de la inglesa Premiership y del francés Top 14, las dos ligas más fuertes de Europa. Además, el primera línea formó parte de la campaña del Jaguares finalista del Súper Rugby en el 2019. "Fue una experiencia alucinante. Terminamos de dimensionarla después. Jugamos en el primer nivel profesional en el país y jugamos tanto tiempo juntos, en un grupo muy homogéneo. Llegó la pandemia y los jugadores se desperdigaron por todo el mundo. Fue muy duro. Ojalá Jaguares vuelva adonde supo estar. Le haría muy bien al rugby argentino", recordó quien fue Pumita (Sub 20) en el 2012.

Luego de quedar al margen del plantel mundialista en Japón un año después de que Santiago

2019 decidió emigrar a Harlequins, junto a Martín Landajo. En la segunda temporada del argentino en el club, el conjunto de Londres logró una de las conquistas más épicas de los últimos años: se clasificó cuarto para las semifinales de la Premiership, remontó una desventaja de 28 puntos en esa instancia y le ganó una final memorable a Exeter por 40-38, definida a tres minutos del final. "Ese año fue impresionante. A mitad de temporada el club echó a Paul Gustard. Íbamos anteúltimos en eneroy durante cuatro o cinco meses fuimos un equipo gestionado por los jugadores. Los entrenadores asistentes se quedaron y cumplieron su rol. El manager se puso al frente como para que hubiera un líder visible. Nunca viví algo así. Antes de los entrenamientos jugábamos 10 minutos al fútbol. En la semana previa a la final estábamos jugando al fútbol. Fue una locura. Dimos vuelta un 28-0 en la semifinaly después ganamos una final increíble", recuerda.

Su debut oficial en los Pumas se produjo en 2013, frente a Uruguay,

participara en un formidable equipo de los Pumitas que finalizó cuarto en el Mundial Juvenil, con Pablo Matera, Santiago Cordero, Facundo Isa y Juan Ignacio Brex como figuras. Su primer test match ante una potencia fue en el 2015, contra Sudáfrica, en el día en que Daniel Hourcade dio a conocer la lista del plantel para el Mundial de Inglaterra. García Botta quedó fuera, pero tendría una segunda oportunidad.

"Estabayendoa entrenarme en el Pladar un jueves a la mañana y me escribieron que se había lesionado el Toro Ayerza en un entrenamiento previo al partido por el tercer puesto. Tuve que dar la vuelta en la Panamericana, volví a casa, armé el bolso y me fui a Ezeiza. Salí al mediodía y al día siguiente estaba en el banco de los Pumas en un Mundial", cuenta. En el Estadio Olímpico de Londres, los Pumas cayeron por 24-13 a manos de los Springboks en el único encuentro mundialista del pilar. "Hay cosas que valoro mucho con el tiempo. No lo hice personalmente, pero agradezco a los entrenadores que me dieron la chance de entrar y jugar cinco

minutos. Tranquilamente podían dejarme en el banco; yo estaba ahí de urgencia, cubriendo por si pasaba algo. Tenía la inconsciencia de no entender dónde estaba".

Con la llegada de Mario Ledesma, en 2018, García Botta perdió lugar en la consideración y a partir de 2019 no volvió a formar parte de las convocatorias. "No tengo nada que reprocharme; siempre di el máximo. Hay decisiones que toma otro y son como son, y hay que respetarlas, como también respetar a los otros jugadores, a los que por algo les tocó estar", piensa el pilar, que finalizó su carrera internacional con 34 caps. "Nunca habría imaginado vivir lo que viví en los Pumas. Soy de la generación que creció viendo a los Pumas de 2007, que despertaronalgo dentro de mí. Eranalgo que veía muy lejano. Sólo quería jugar en la primera de mi club".

#### El regreso al primer amor

Su último partido en Belgrano Athletic fue la semifinal del torneode URBA de 2014, ante Hindú. una ajustada derrota por 18-16. El Marrón ya daba señales de convertirse en un equipo competitivo, al punto de que dos años después rompió una sequía de 48 sin títulos de campeón. Hoy marcha segundo en el Top 12, con ocho victorias en diez fechas.

#### -¿Cómo son estos pasos?

 La idea era volver a jugar lo antes posible. No sé cuánto tiempo más voy a seguir jugando al deporte que amo, pero me da mucha paz sentir que esto todavía no se terminayel hecho de que voy a pasar a una vida completamente diferente. Es otro rugby, pero no es muy distinto. Desde que jugué mi último partido en el club soñaba este momento. Es el último sueño que me queda por cumplir.

#### -¿Cuánto tiempo pensás jugar?

-Vuelvo para disfrutar. Cuando deje de disfrutarlo o cuando no sea compatible con mi vida familiar, será el momento de decir "basta". Pero no voy a jugar hasta los 35 años. No sé si van a ser seis meses, un año odos. Mi idea no es jugar hasta muy grande.

#### -¿Cómo ves el rugby de clubes en Argentina?

-Estuve bastante afuera y era más difícil vivir el dia a día. Los clubes en Argentina hacen un trabajo impresionante y es único en el mundo lo que pasa con los clubes amateurs. Desde el lugar que me toque quiero aportar lo que fui aprendiendo a lo largo de los años y eso me entusiasma.

#### -Quedan pocos de los jugadores con los que compartiste canchas...

-El recambio generacional desde que me fui es muy grande. Voy a estar más cerca de los entrenadores que de los jugadores, pero todavía hay algunos más grandes. Pasa en todos los clubes, con planteles muy poblados por jóvenes. Hoy el torneo de la URBA es muy exigente y para los grandes es más difícil. Yo tengo una mujer y dos hijos; no puedo estar todos los días en el club como estaba a los 20 años.

En el puesto de pilar izquierdo sigue batallando el histórico Francisco Ferronato, que a los 36 años ya superó la barrera de los 300 partidos en la primera división de Belgrano Athletic. Santiago García Botta está listo y empieza a cerrar el círculo donde todo empezó. •

# espectáculos



Edición a cargo de Franco Varise www.lanacion.com/espectaculos @LNespectaculos facebook.com/lanacion espectaculos@lanacion.com.ar

## Alessandra Rampolla. Sus cambios, las críticas y el éxito a pesar de todo

Desde Miami, la sexóloga puertorriqueña habla de su gran presente laboral en Australia y de los cambios que hizo en su vida tras la pandemia; el cambio físico y el impacto que provocó | PÁGINA 2

Texto Maite Peñoñori PARA LA NACION



"No me interesaba bajar de peso solo para verme linda", dice

## INSTAGRAM

## Pergolini criticó a Tinelli por la fallida entrevista a Messi en EE.UU.

TV. El conductor de Vorterix se refirió con ironía al ciclo Primos de América, que hizo muy poco rating y fue levantado

aseguraron que Primos de América, el programa que salió al aire en dos entregas el día del debut de la Argentina contra Canadá, había sido levantado de la pantalla. Luego de su descargo, un viejo enemigo íntimo apareció en escena para sumar un nuevo capítulo al escándalo: en su programa de streaming, Mario Pergolini disparó con ironía contra su color de pelo y sus tatuajes, criticó su entrevista al goleador de la selección nacional y reveló cómo lo tiene agendado en su teléfono celular.

En la previa al comienzo del torneo en el que el equipo nacional busca convertirse en bicampeón, Messi le brin-

Gracias a su cobertura de la dó una entrevista exclusiva Copa América desde los Es- a Tinelli. Además de hablar tados Unidos y su entrevista de su vida personal y su caa Lionel Messi, Marcelo Ti- rrera futbolística, el jugador nelli se convirtió en noticia. quedó sorprendido al ver el El conductor y gerente de tatuaje que Tinelli se hizo en programación de América la pierna izquierda, en el que TV fue criticado y muchos se puede ver al rosarino besando la Copa del Mundo en Qatar 2022. "¡No! Está recién hecho encima. Qué locura, impresionante", reaccionó

> Además de la entrevista, América TV puso al aire dos emisiones más con Tinelli al frente. Primos de América, un segmento pensado para cubrir el color del evento deportivo junto con Luciano "el Tirri" Giugno, tuvo dos emisiones, y no volvió al aire. De inmediato, los rumores comenzaron a crecer, y el que sonó con más fuerza indicaba que las autoridades de América habían sido las responsables de la baja del programa. Continúa en la página 3

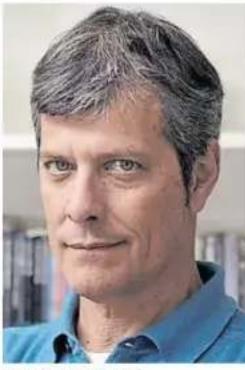

Mario Pergolini



Marcelo Tinelli

## Marina Calabró renunció a su ciclo radial en Mitre

MEDIOS. La periodista habría adoptado la decisión por el recorte de su participación, aunque sucedió tras el episodio en los Martín Fierro

todos luego de que le dedicara el premio Martín Fierro que ganó a Rolando Barbano, su compañero en el programa de radio Lanata sin filtro. La declaración fue tomada por las cámaras, al igual que los gestos de disgusto de Barbano que participaba de la fiesta en la mesa. Minutos más tarde, cuando él ganó su estatuilla a mejor columnista policial/judicial, resultó abucheado

labro. A menos de l0 dias de la ceremonia que la tuvo como incómoda protagonista, la periodista decidió renunciar al ciclo de Radio Mitre.

La noticia empezó a circular ayer por distintos programas de espectáculos donde revelaron que Calabró habría tomado la decisión de dejar el programa en el cual se desempeñaba como columnista de espectáculos. Al parecer la renuncia sería

mación que trascendió la renuncia no tendría nada que ver con susidas y venidas con Barbano, sino con la escasa participación que estaba teniendo en el ciclo, los hechos se concatenaron. Calabró, no obstante, antes tenía aproximadamente una hora de protagonismo y en el último tiempo su columna se redujo primero a 15 minutos y luego a 5. "Marina se siente decepcionada por

Marina Calabró estuvo en boca de por no devolverle la gentileza a Ca- indeclinable. Aunque en la infor- esta decisión de la radio de acortar incómodo momento. "Se lo quiero su columna. Ya tiene muchas propuestas de radio, tele y streaming", aseguraron algunas fuentes. Si bien su segmento tenía buenos auspicios y ratingaceptable, su participación decayó cuando Radio Mitre redujo la cantidad de horas del programa debido a la salud de Jorge Lanata.

Durante el discurso de agradecimiento del Martín Fierro, la conductora y periodista pasó un

dedicar a Jorge Lanata, que se está reponiendo, que me permite trabajar con libertad hace 9 temporadas en su tanque, que es Lanata sin filtro", sostuvo, y cuando lo mencionó a Barbano, con quien estuvo en pareja hasta hace algunas semanas, suspiró. "Lo quiero compartir y dedicárselo a mi amor. Sí, a vos Rolando. A vos. Gracias a todos", cerró, para sorpresa de los presentes. •

MIAMI √ i hayalguien que sabe cómo romper tabúes y hablar de sexualidad de manera libre es Alessandra Rampolla. A través de sus libros, conferencias o participaciones en TV, la sexóloga nos enseña a experimentar y a disfrutar de nuestra intimidad sin prejuicios; siempre poniendo nuestro deseo por delante de todo. Tras su paso por la televisión argentina en programas como Cuestión de pesoy El club de las divorciadas, Rampolla se instaló en Sydney para ser parte de Married at First Sight; uno de los realities más exitosos de Australia. Mientras se prepara para la próxima temporada, la puertorriqueña disfruta de Miami, donde se anima a subirse a las tablas con sus charlas sobre sexo.

#### -Hace poco, a raíz de un video que hiciste en tus redes, varios portales hablaron de "la extrema delgadez de Alessandra en Turquía". ¿Qué te pasó con eso?

-Me enteré de eso y se me raro porque yo bajé de peso hace 15 años. En 2008 fue mi cirugía de bypass. Hace 15 años me ocupé de mi obesidad, bajé 60 kilos y ahora en los últimos tiempos, un poquito más. Pero esos iniciales 60 kilos fueron los que hicieron que mi salud haya sido excelente en estos últimos 15 años. Me cambió la vida realmente esa cirugía y haber tomado esa decisión de hacerme cargo de mi salud. En ese momento, para mí era también importante que la motivación no fuera estética, porque al subir de peso aprendí mucho sobre mí y sobre las personas que me rodean. Yo no siempre fui obesa por eso, a mí no me interesaba bajar de peso para verme linda, ni para llegar a un determinado tipo de cuerpo. Por esa razón, elegí no hacer las reconstrucciones que uno le hace al cuerpo poscirugía que son los colgajos de la piel y todo lo que queda como consecuencia de tanto sobrepeso durante tanto tiempo. Entonces el público se acostumbró a una Alessandra rebajada que también incluía todos los adicionales de piel que había que esconder dentro de la ropa.

## -¿No lo vas a hacer?

 Lo hice hace un par de años. Vi que era un buen momento porque este proyecto de Australia me permitía estar mucho tiempo en casa, descansar y hacer la recuperación y dije: "bueno, este es el momento". Fueron dos años (2022 y 2023) que me sometí a las diferentes cirugías porque no me lo podía hacer todo junto, era un cuerpo completo que había que reorganizar entre brazos, piernas, caderas. Y ahí no solamente bajé más kilos porque hubo piel y volumen que me quitaron, sino que también se fue toda la hinchazón posoperatoria y todo se reacomodó. Entonces entiendo que la imagen es distinta, entiendo que el público me quiere y que se pueden preocupar, pero igual es como raro que se comente sobre un tema del que siempre he sido muy abierta.

## -¿No te afecta que se hable?

-No, de verdad que no me afecta en ese aspecto. Yo creo que era linda antes y creo que soy linda ahora, creo que era buena persona antes y creo que soy buena persona ahora, creo que era buena profesional entonces y creo que sigo siendo buena profesional ahora. En ese sentido, yo no siento que haya habido un cambio, pero sí me parece que cuando los comentarios tienen que ver con diagnosticar cosas que no existen o asumir que alguien por estar en un estado físico distinto debe estar enfermo, pues ahí me parece que es un poquito más preocupante. No estoy enferma; estoy en el mejor estado físico que he estado en toda mivida adulta, en el mejor estado emocional también. Estoy tranquila, me siento plena,



La sexóloga se convirtió en un fenómeno de la TV con sus consejos sobre relaciones íntimas y vinculares

MATÍAS AIMAR

## Alessandra Rampolla. "Era linda antes y soy linda ahora"

La famosa sexóloga habla sobre su cambio físico, el éxito del reality del que participa en Australia y de cómo afronta los distintos comentarios en redes sobre su figura



## Estado emocional

"Estoy tranquila, me siento plena, no siento que le deba dar explicaciones de nada a nadie y estoy muy contenta con mi vida".

## DEFINICIONES



## Parejas abiertas

"Los seres humanos adultos pueden elegir el tipo de pareja que quieran armar, siempre y cuando los parámetros sean claros entre adultos, de manera 100% consensual".

## Terapia prematrimonial

"Yo creo mucho en eso y en la importancia de la terapia prematrimonial. ¡Qué bendición es poder entrar a un matrimonio ya entablando y organizando cómo va a ser!". no siento que le deba dar explicaciones de nada a nadie, estoy muy contenta con mi vida.

#### -¿Qué te llevó a hacer el clic para hacerte el bypass?

-En ese momento, yo estaba casada y teníamos ganas de tener una familia. Había sido un tema que habíamos discutido por mi sobrepeso porque mi hermana, que es ginecóloga, me había dichoveinte mil veces: "Alessa, estás bien gordita. Sabes que no es que no puedas, hay muchas mujeres con sobrepeso que encaran embarazo y lo tienen muy saludable, pero puedes poner en riesgo un embarazo como consecuencia de tu sobrepeso, deberías realmente encargarte de esto". Y yo venía intentando hacer diferentes cosas y no había tenido éxito. Cuando apareció la oportunidad de la cirugía de bypass gástrico con el doctor Bolaños en Colombia (que fue el médico que operó a Maradona en su momento), dije: "la tomo" porque de verdad quería hacerme cargo de eso en el sentido de que si iba a intentar la maternidad, quería ser el mejor vehículo posible para generar vida, y mi cuerpo en ese momento no era el mejor vehículo. Esa fue la inspiración. Después el matrimonio no funcionó y la maternidad no vino, pero esa fue la motivación.

## -¿Haces ejercicio?

-Hoy día estoy haciendo ejercicio, que eso también es una cosa que me cambió como consecuencia de la cirugía estética. Me di cuenta lo mucho que me molestaba sentir que el cuerpo llegaba dos segundos detrás mío (risas). Es raro, pero es una sensación que yo tenía en mi cuerpo. Igual no es que haga gran cosa, soy bastante vaga, pero llevo seis meses haciendo Pilates, que nunca había hecho y que me entusiasma porque me doy cuenta que puedo hacerlo. Es como un autorreto.

#### -Hablemos un poco de sexualidad. Hoy que se habla mucho de pareia abierta, ¿qué opinás?

de pareja abierta, ¿qué opinás? Opino lo que opiné siempre: es una alternativa más. Los seres humanos adultos pueden elegir el tipo de pareja que quieran armar, siempre y cuando los parámetros sean claros entre adultos, de manera 100% consensual, con entusiasmo en el consentimiento. Que esté claro que hay ganas y que no haga daño físico ni emocional. Respetando eso, todo vale. Me parece que el tema está en trabajar un poco más el juicio y el prejuicio que tenemos con todo lo que dista de lo que nosotros decidimos que está bueno. Las relaciones abiertas requieren mucho más trabajo que una relación entre dos personas. Tienes que negociar y entender la situación de más personas, estar consciente de que puedes hacer daño a más personas, que te puedes hacer daño tú a nivel emocional, que si no hay un buen manejo de la comunicación o de las expectativas puede fracasar. No todo el mundo tiene realmente ni la paciencia ni las ganas de hablarlo.

#### -Hay muchos que dicen: "Cada uno hace lo que quiere, pero prefiero no saber"

-Tal vez eso sirva para ellos y puede que un día deje de funcionar. Siempre hay límites que hay que respetar. El límite más chiquitito es el que se respeta para que esa persona se pueda sentir segura y cómoda en ese espacio y así la persona que tiene el límite más expansivo pueda buscar la manera de entrar al lugar de la fantasía, traer algunos temas. Si tú me estás planteando algo que a mí no se me ocurrió o me parece raro, pero realmente me vuelvo curiosa y me pregunto: "¿de dónde sale eso?" "¿Por qué a mí no me cuaja?" "¿Cuáles son los pensamientos que me llevan acá?" "¿Es realmente una opinión mía o es que toda la vida he escuchado que no debería y pienso que no?" Esos replanteos son importantes. "Terania de pareia" :a favor o

## -Terapia de pareja... ¿a favor o en contra?

-¡Absolutamente a favor! Terapia individual (por sobre todo) pero también de pareja. Yo creo mucho en eso y en la importancia de la terapia prematrimonial. Mucha gente, la mayoría de las personas, no hacen terapias prematrimoniales ¡Qué bendición es poder entrar a un matrimonio ya entablando y organizando cómo va a ser la comunicación y entendiéndonos desde el lugar más profundo y no solamente desde la frivolidad! Entonces sí, creo mucho en eso.

## -Ranking latinoamericano de fogosidad...

-¡Argentina! Siempre, siempre lo he dicho. Si miras el continente, empieza más fogoso en la parte más fría, del sur hacia arriba (risas). Son muy lanzados los argentinos en términos de sus planteamientos con la sexualidad. Incluso el tema del poliamor que hace años viene siendo un tema en la cultura pop argentina y son temas que no necesariamente vas a escuchar en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Centroamérica. Es mucho más tranquilito. No porque no sean seres fogosos, sino porque no hay esa apertura y no son tan lanzados. Ciertamente en la Argentina se han animado mucho. •

ESPECTÁCULOS 3 LA NACION | MIÉRCOLES 26 DE JUNIO DE 2024



## CRÍTICA DE STREAMING

## Un descarnado retrato de una artista que muestra su lado más humano

YO SOY: CELINE DION

\*\*\*\* (ESTADOS UNIDOS/2024), DIRECCIÓN: Irene Taylor. EDICIÓN: Richard Comeau, Christian Jensen.

DISPONIBLE EN PRIME VIDEO

os films documentales dedicados a la vida de un artista tirse más temprano que tarde en odas a su genio y figura que rara vez le dan lugar a los costados más humanos del ídolo. Yo soy: Celine Dion, el documental que muestra la intimidad de la famosa cantante canadiense y su lucha cotidiana por convivir con la grave enfermedad neurológica que le diagnosticaron en los últimos años, invierte la fórmula. Si, las imágenes de archivo de los momentos más brillantes de su carrera y su inmenso talento están presentes pero el auténtico corazón de la película dirigida por Irene Taylor está en el mínucioso recorrido de la rutina cotidiana de Dion que se muestra tan abierta y expresiva en su casa como lo hizo siempre en el escenario. Una de las primeras escenas del film declara sus intenciones: los síntomas del síndrome de persona rígida que sufre la artista de 56 años se exhiben con crudeza y aunque se eviten los golpes bajos, lo cierto es que la enfermedad en sí misma y cómo afecta a la artista resulta desgarradora. Claro que la elección más acertada y contundente del film es que sea Dion quién hable no solo de sus padecimientos sino también de su larga carrera, de sus éxitos pero, sobre todo, de su amor por la música, el escenario y el compromiso que siente por el público que la sigue hace décadas. Un amor que no sabe si podrá volver a experimentar dadas las limitaciones físicas que afectan todo su cuerpo y que tristemente incluyen sus cuerdas vocales.

El documental comienza un tiempo antes de que la cantante decidiera anunciar públicamente su diagnóstico en 2022 y se centra en el desarrollo de su carrera desde niña como la hija de un matrimonio de músicos que dejaron de lado sus ambiciones artísticas para criar a sus 14 hijos en un pueblo en las afueras de Quebec. De aquella infancia llena de canciones y bastantes apremios económicos a su actualidad en la mansión que habita en Las Vegas junto a sus hijos



Celine Dion sufre de una enfermedad que la obligó a abandonar los escenarios

"Si no puedo correr, camino y si no puedo caminar, gateo. Pero no me voy detener, no me puedo detener", dice Dion a cámara tras sufrir un ataque de su enfermedad.

mellizos adolescentes y un nutrido grupo de asistentes atentos a su bienestar, la gran constante de la vida de Dion, según ella, siempre fue la interpretación, cantar sobre un escenario y dejar que "la voz fuera la conductora de mi vida". Sin control de ese instrumento que la hizo inmensamente famosa, universalmente admirada pero sobre todo muy feliz, la artista se pregunta mirando a la cámara, despojada de toda vanidad, quién es Celine Dion sin todo aquello que fue su identidad durante la mayor parte de su vida.

La respuesta se va descubriendo a medida que las cámaras siguen sus sesiones de terapia física, las conversaciones con sus hijos y sus desesperados intentos por poner a prueba su voz pero también se revela en escenas que en principio parecen más livianas. Especialmente en esa secuencia que la sigue en un recorrido por el enorme galpón dónde guarda todos sus recuerdos catalogados con una atención obsesiva. "Creo que era muy buena", dice mirando los espléndidos trajes que usó en el escenario . Y no hay falsa modestia en su declaración sino una nostalgia y añoranza por aquello que amaba y no sabe si podrá vol-

La acertada decisión de limitar las entrevistas del documental a las declaraciones de Dion- una entrevistada elocuente y autorreflexivase diluye algo con la inclusión de las muchas imágenes de los shows que brindó a través de los años en diferentes partes del mundo que abre demasiado el obturador y diluyen el foco de sus sensaciones más per-

sonales y de las sentidas confesiones que hace la artista mirando a cámara.

Es allí, en esas conversaciones dónde la narración logra dar cuenta no solo del alcance de la tragedia de su enfermedad sino también de su afán por superar algunas de las limitaciones que le impone, especialmente cuando se trata de actuar. "Si no puedo correr, camino y si no puedo caminar, gateo. Pero no me voy detener, no me puedo detener", dice Dion tras sufrir un ataque que las cámaras captan con su aprobación y que para muchos espectadores puede resultar demasiado explícito pero que para la artista no hace más que reforzar su empecinamiento por volver a cantar. Emocionante y al mismo tiempo intrusivo y respetuoso el documental no se deja tentar por los triunfos de la artista ni por el homenaje que obviamente merecey prefiere acompañar su trayecto para volver a ser, para seguir siendo quién es: Celine Dion. • Natalia Trzenko

## Pergolini se sumó a las críticas por el fallido ciclo de Tinelli

Tv. Fue tras la entrevista que le hizo a Messi para AméricaTV

#### Viene de tapa

Como era de esperarse, Mario Pergolini, el histórico rival televisivo y empresarial de Tinelli, vio la oportunidad y no la dejó pasar: en Paren la mano, el programa de streaming conducido por Germán Beder, Luquitas Rodríguez, Alfredo Montes y Roberto Galati el director de Vorterix le volvió a pegar a su eterno rival. "Parecía una nota a Tinelli. Tinelli se la pasó hablando de él", acotó sobre la entrevista del conductor a Messi. "Te voy a mostrar algo que me hice, Lucas", siguió, y con la voz impostada se levantó de la silla, mostró la pierna y agregó: "Mirá, quiero mostrarte la depilación definitiva que me hice", imitó con una licencia de contenido a su archirrival.

"Nosotros queremos que venga Tinelli", se quejaron en el estudio. "Preguntémosle", acotó el exconductor de Hacelo por mí y agarró su celular. "¿Se puede decir cómo está agendado?", le consultaron. "Marcelo del sur", leyeron y estallaron las risas. "Tengo menos pelo que él y eso me mata. Y él si sigue así no va a tener pelo. Ni piel va a tener", siguió Pergolini, mientras le pedían un poco de piedad: "Pará, Mario. Pará".

Entre quienes opinaron sobre el supuesto fracaso de Tinelli estuvo Beto Casella. El periodista fue contundente cuando un cronista de un programa de espectáculos le preguntó sobre el tema. "Es una entrevista entre amigos, a mí no me alegra que Tinelli esté en esta especie de decadencia que espero sea temporaria", comentó el conductor de Bendita sobre la entrevista con Messi. En relación a la ausencia de Primos de América, disparó: "Es curioso que un tipo que creó tanto contenido durante 30 años, se le ocurra que las andanzas de dos muchachos por las calles de los Estados Unidos vayan a tener mucho público. Su propio canal está enojado con lo que salió al aire", "Cuando a vos no te ven con Messi, huele a cancelación. Ojalá que esté 20 años más en pantalla porque la tele le debe mucho a él, él ha dado mucho laburo. Es un momento fatal, funesto para Marcelo", dijo.

Sobre el magro resultado del programa, Tinelli había aclarado: "Primero quiero decir que el programa Primos de América no estaba pautado para salir en la pantalla ni lo teníamos pensado para la tele", explicó para aplacar las críticas.

## El tiempo

para la ciudad www.lanacion.com.ar/tiempo Fuente: SMN y Observatorio Naval



Hoy mín. 9° | máx. 14°

Variable Nublado, con algo de sol y vientos moderados

## Mañana mín. 9° | máx. 17°

Variable Con intervalos de nubes

y sol durante el día

## Sale 8.01 Se pone 17.52

Luna

Sale 23.02 Se pone 12.09 Nueva 5/7
 Creciente 13/7

O Llena 21/6

Menguante 28/6

SANTORAL San Josemaría Escrivá de Balaguer, presbítero | UN DÍA COMO HOY En 2011, River Plate desciende a la Primera B Nacional por primera vez en su historia.

## Sudoku | DIFICULTAD MEDIA

Anote un número del 1 al 9 en cada casilla vacía, de modo que ninguno se repita en una misma fila horizontal, ni en una misma columna vertical, como tampoco en un mismo cuadrado remarcado de 3x3.

| 4 | 6 | 3 | I | 2 | 8  | t | 9 | 5 |
|---|---|---|---|---|----|---|---|---|
| 2 | 5 | 1 | 6 | 9 | þ  | 8 | L | ٤ |
| 9 | 8 | t | 5 | 4 | ε  | 6 | Ι | 7 |
| 5 | b | 2 | 9 | 6 | I. | 6 | ε | 8 |
| 6 | 1 | 8 | ε | Þ | L  | 9 | 2 | 9 |
| Ε | 9 | Z | 8 | S | 2  | I | 6 | ħ |
| I | ε | 9 | 1 | 8 | 5  | 2 | b | 6 |
| 8 | 2 | 6 | b | I | 9  | 3 | 5 | L |
| b | 1 | 5 | 2 | ε | 6  | 9 | 8 | 1 |

#### DESCUBRÍ MÁS JUEGOS EN: lanacion.com.ar/juegos

|   |   |   |   |   |   | 5 |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 |   | 3 | 6 | 1 |   |   |   |   |
|   |   | 2 |   |   | 7 |   |   |   |
|   | 9 |   | 2 |   |   |   | 6 |   |
| 6 | 6 |   | 7 |   |   | 8 | 1 | 9 |
|   |   | 7 | 1 |   | 6 | 2 |   |   |
|   |   |   | 3 |   | 5 |   |   | 6 |
| 3 |   |   |   |   |   |   |   | 2 |
|   |   | 4 | 8 |   |   |   |   | 7 |

C Ediciones de Mente

## Humor petiso Por Diego Parés

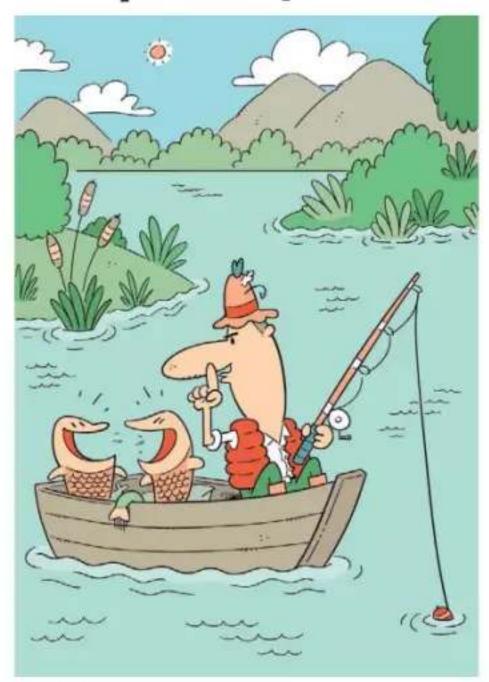

Hablo sola Por Alejandra Lunik

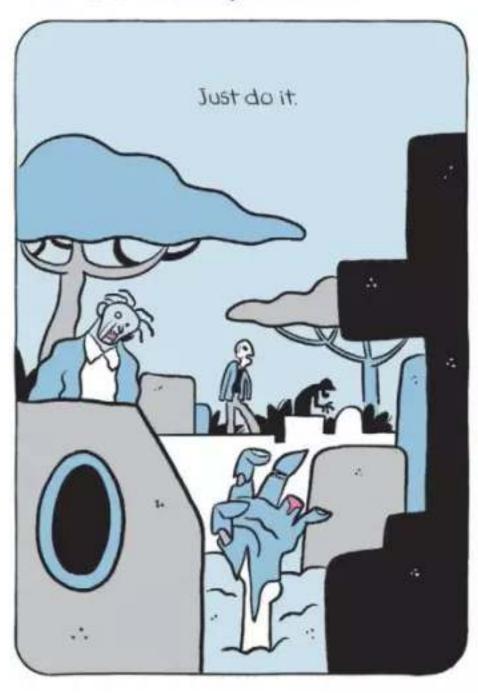

## Gaturro Por Nik



Mabel y Rubén Por Tute



Genio y figura Por Max Aguirre



Macanudo Por Liniers\*

